

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXIX Nº 28.306, **PRECIO: \$2.200,00** EN C.A.B.A, Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOIS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54

Martes 17 de septiembre de 2024

## Sin los kirchneristas, los gobernadores a favor del déficit cero

Francos y Caputo rectificaron la cifra del ajuste en las provincias que dijo Milei.

Del encuentro por Zoom participaron representantes de 20 provincias y sólo faltaron los de las kirchneristas Buenos Aires, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego. Estuvieron de acuerdo en la necesidad de eliminar el déficit fiscal. Los funcionarios les explicaron los detalles del proyecto de Presupuesto y aclararon un pedido de ajuste de US\$ 60 mil millones que había mencionado Milei en el Congreso. En un clima cordial, los gobernadores reclamaron que las obras públicas acordadas con la Nación no figuraban en el texto presentado por el Presidente. **p.3** 

#### Cae el riesgo país Perforó los 1.400 puntos y llegó a 1.365



Una muy nutrida delegación de la central obrera voló a Roma a ver al Papa. No faltó casi nadie: desde Pablo Moyano hasta los hermanos Héctor y Rodol-

fo Daer, Gerardo Martínez, Juan Carlos Schmid y Andrés Rodríguez, más un dirigente cercano a Grabois quien, por su parte, verá a Francisco este viernes. Los gremialistas le describieron un crítico escenario económico y social del país. "Él comparte nuestra preocupación", dijeron. P. 12

#### La hermana de Fabiola dijo que la vio golpeada y habló del aborto

Tamara Yañez declaró ante el fiscal Ramiro González en la causa donde se acusa a Alberto Fernández de violencia de género. La mujer indicó que "le vio golpes" a Fabiola, corroboró que tenía un ojo morado en un viaje oficial a Misiones, sostuvo haber sido testigo de "zamarreos en la Quinta de Olivos", y

contó que en 2016, días después de haberla llamado para contarle del embarazo, su hermana le dijo que Alberto le había pedido que abortara. También acotó que "se notaban los malos tratos de Fernández a Fabiola desde el inicio de la relación", y que ella misma se lo recriminó una veza Alberto. P. 14

#### Suspenden la afiliación de los cuatro radicales que apoyaron el veto de Milei

Lo decidió la Convención Nacional de la UCR que encabeza Gastón Manes, y cuyo secretario Hernán Rossi responde a Martín Lousteau. Se trata de los diputados Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, que se sacaron una selfie con Milei en la Rosada antes de votar a favor del veto presidencial a la ley de jubilaciones. Deciden si también suspenderán a Roxana Reyes y Gerardo Cipollini, que se ausentaron. P.5

#### Declaran esencial el transporte aéreo y ya no podrá haber paros salvajes

Lo reglamentó ayer el Gobierno para todo el territorio argentino, en medio del conflicto gremial que provocó una decena de paros aeronáuticos en las últimas tres semanas. Desde ahora, según el decreto, cualquier medida de fuerza debe ser anticipada con cinco días. Le pone límites a la modalidad de asambleas y establece la obligación de prestar el servicio en un 50% de vuelos. P.10

#### En Lanús, los súper suben los precios por el alza de las tasas municipales

El intendente K Julián Alvarez les aumentó a los comercios un 3,3% la alícuota de la tasa de Seguridad e Higiene, que pasó de 2,36% a 6%. Ayer, las cadenas de supermercados colocaron carteles en sus sucursales señalando que se vieron "forzados a incrementar los precios". Señalan que el diálogo con la municipalidad "es imposible". **P.16** 

## Una sola obsesión, y que el resto se acomode

DEL EDITOR



Gustavo Bazzan gbazzan@clarin.com



uienes estuvieron cerca del presidente Javier Milei elabo rando el mensaje de presentación del Presupuesto 2025 sabían de sobra que a la Casa portaba poco ahondar en detalles sobre las miles de variables y partidas que se juegan cada vez que se discute cómo se va a repartir la plata.

El único punto de interés que quería marcar Milei era el de **equilibrio fiscal total**, es decir que los ingresos que se obtengan en 2025 tienen que alcanzar para pagar los gastos, más los intereses de la deuda, cuestión de que no falte ni un solo peso ni haya que salir a pedirlo prestado.

Bajo esa premisa, a Milei posiblemente lo tenga sin cuidado cuál va a ser el crecimiento del PBI, o el tipo de cambio al final del año que viene, la inflación o el resultado de la balanza comercial, por decir algo. Es posible que tampoco le interese especular en qué momento se abrirá el cepo.

En la cabeza de Milei, la lógica que funcio na es esta: si hay equilibrio fiscal el resto de las cosas se van a acomodar, para bien, solas. En otras palabras, si hay equilibrio fiscal, todo lo demás importa poco. O dicho de otra manera, Milei cree que el equilibrio fiscal, innegociable, desde ya, ordenará a toda la economía.

Busca ponerse por encima de las previsibles batallas campales que se desatarán en las comisiones de presupuesto de Diputados y Senadores. Allí los funcionarios irán a explicar dentro de lo posible cómo alcanzarán la meta planteada por Milei, la oposición dirá que tales proyecciones son puros dibujos, intentarán aumentar partidas para determinados gastos y lo más probable es que se en-cuentren con la negativa de los funcionarios, si el aumento para la partida X no está acompañado por su correspondiente financiamiento, que deberá surgir del recorte de la

Si la oposición impone sus votos, el final es

previsible: impugnación o veto presidencial. Para los funcionarios, es esencial insistir

en lo que ellos llaman "compromiso fiscal". Es lo que vienen mostrando hace nueve meses: recorte del gasto más allá de las protestas. Desde diciembre avanzaron con moto-

#### Si hay equilibrio fiscal, el resto de las variables poco le preocupan a Milei.

sierra y licuadora, y por allí pasaron las partidas discrecionales a las provincias, el gasto previsional, los subsidios, las paritarias de los empleados estatales, las partidas para la obra pública.

Y se ve además que las encuestas siguen diciéndoles a Milei y su equipo que una bue na parte de la sociedad aún tolera esa melodía. Tal vez esa tolerancia explique el aparente bajo interés-en términos de rating televisivo- que registró la cadena nacional que ocupó una hora de la noche del domingo. Para lo que fueron los últimos presupues-tos, pareciera que el contenido radicalmen te distinto del discurso de Milei no despertó gran interés fuera de círculo rojo. ¿Apoyo tácito?

Pero es cierto también que los mercados, que guste o no **votan todos los días**, aproba-ron -al menos este lunes- el menú que exhibió el Gobierno.

Resta el test de la calle. Milei llegó a septiembre con la sensación de que la activi-dad económica tocó piso en algún momen to del segundo trimestre. Y aunque la salida en V pasó al olvido, la esperanza oficial es que a partir de ahora los datos positivos deberían superar a los negativos. La impresión es que la recuperación no será pareja y los datos de consumo masivo siguen siendo preocupantes. Milei está convencido de que el déficit 0 es más importante que todo

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

José Datena



Injustificable

Durante un debate por TV con el candidato de ultrade recha Pablo Marcal, lo terminó golpeando con una silla. Marçal terminó internado con una costilla rota. La víctima es un influencer que suele usar la provoca ción como estrategia. Y el sillazo vino después que acusara a Datena de agre sión sexual. El Mundo





Primero recibió a la cúpula de la CGT, con Héctor Daer v Pablo Movano a la cabeza. En medio de la pulseada que mantienen los sindicatos con el gobierno de Milei. Pero después se reunió durante una hora con Sandra Pettovello. La ministra le describió todos los programas para los más vulne rables. El País

Jeff Bridges



A los 74 años vuelve por Disney + con la segunda temporada de la serie "The Old Man". Al mítico actor de "El gran Lebowski" le pasó de todo en los últimos años. Un linfoma, quimioterapia, coronavirus. Pero pudo volver a interpretar su personaje de Don Chase. Incluso, escenas de duras peleas en el set. Spot

HUMOR Fernando Sendra fsendra@clarin.com



14 17

CRUCIGRAMA

izontajes isis de África, con capital en Abuya. ancha en la base del párpado inferior e encamina hacia un sitio. 9. Subir la dera. 11. Publicaré una obra. 13. Flote y nce en el agua. 14. Simbolo de la plata. "Pocede, deriva. 17. Conjunto de fuerza ales de un Estado (pl.).

erticales
Nueve veces diez. 2. Cavidad situada
ttre las costillas falsas y la cadera.
Consonante. 4. Inflamación superficial
e la piel, caracterizada por manchas roja
Cada uno de los grupos en que se
abdividen algunas especies biológicas
Arbades. 10, (Roundo -) Actor argentino.
Francombre latino que significa el misri
lo mismo. 16. Nieto de Cam.

ia, 7, Ojora, 8, Va, 9, Izar, 11, Editaré, 13, Nade, 14, Ag. nat. 17, Armadas, les. 1, Noventa, 2, Ijada, 3, Ga a Tairi-1, 10, Armaré renta 2. Ijada 3. Ge, 4. Eritema, 5. Raza, 6. 1a. 12. Idem. 16. Ad.

#### Negociaciones por una ley clave



Contacto. Francos y Caputo ayer durante el Zoom con los jefes provinciales. En la Casa Rosada estuvieron Rogelio Frigerio y Hugo Passalacqua.

## Sin los K, los gobernadores avalaron el objetivo de eliminar el déficit fiscal y reclamaron obras públicas

Francos y Caputo se reunieron por Zoom con representantes de 20 provincias. Los mandatarios aseguran que el ajuste ya lo hicieron.

Carlos Galván cgalvan@clarin.com

Menos de 24 horas después de que Javier Milei les exigiera a las provincias, durante su discurso de presentación del Presupuesto 2025, que realicen un ajuste de US\$ 60.000 millones, la Casa Rosada debió convocar de urgencia a los gobernadores a una reunión para aclarar el tema y frenar el malestar y la tensión que empezaban a crecer. Los mandatarios provinciales, que tienen alineados a decenas de diputados y senadores, son clave para que la llamada ley de leyes sea aprobada por el Conpreso.

En el encuentro, el jefe de Gabi-

nete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, debieron relativizar por completo la cifra de los US\$ 60.000 millones de la que habló el Presidente el domingo. Fue tras una pregunta del gobernador de Santiago del Estero. Gerardo Zamora, quien señaló que en el provecto de Presupuesto ese monto no figuraba. El santiagueño también consultó cómo se haría semejante recorte si la cifra equiva lía a casi dos terceras partes de la coparticipación que reciben todas las provincias, según dijeron las fuentes consultadas.

El que contestó fue Caputo: dijo que en realidad los US\$ 60.000 millones eran solo una meta a alcanzar en algún momento del largo plazo. Y recordó un objetivo de la gestión macrista, que integró: "Es como cuando hablamos de pobreza cero". Un gobernador que participó de la reunión dijo anoche a Clarín: "Fue la forma elegante de admitir que era un bolazo lo que había dicho Milei".

La reunión se hizo ayer a la tarde. De forma presencial estuvieron los gobernadores de Entre Rios, Rogelio Frigerio, y de Misiones, Hugo Passalacqua. El resto se conectó por Zoom. Estuvieron todos, menos los mandatarios alineados con el kirchnerismo de Buenos Aires, Formosa, Tierra del Fuego y La Rioia

Tras el encuentro, el gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dijo: "Todos coincidimos con el equilibrio fiscal. Si hay equilibrio fiscal y hay superávit fiscal, creemos que, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, podemos proyectar una gestión de gobierno en áreas sensibles que tienen que ver con la obra pública, salud, educación, seguridad y asistencia social para las familias con dificultades económicas". Jaldo además subrayó que en su provincia va tienen "equilibrio fiscal".

Del lado de las provincias dijeron que hubo consenso en la necesidad de "eliminar el déficit fiscal". También destacaron que el tono de toda la conversación fue cordial.

Ya antes del encuentro, el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, había expresado: "Hicimos todos los esfuerzos que teníamos que hacer y hasta hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el Gobierno nacional". En la misma línea, el radical Alfredo Cornejo remarcó a Clarín: "Algunas provincias ya hicimos el ajuste hace mucho tiempo. En Mendoza lo venimos haciendo hace 8 años".

En uno de los distritos gobernados por el PRO coincidieron en la necesidad de eliminar el déficit fiscal, pero recalcaron: "¿Qué más ajuste podríamos hacer? Ya hicimos una reforma previsional mayor a la del Estado Nacional, eliminamos regímenes especiales, tenemos intervenida la caja previsional, despedimos proporcionalmente más empleados que la Nación". En la reunión, la mayoría de los

En la reunión, la mayoría de los gobernadores reclamaron que en el proyecto de Presupuesto no figuran las obras públicas que habían acordado con la Casa Rosada. Cada provincia enviará ahora el detalle de las obras. Un jefe provincial también planteó que en el proyecto no figura quién se hará cargo del mantenimiento y la construcción de las rutas nacionales.

Hubo otro punto que se discutió fue el impuesto a los combustibles. Ese gravamen tiene ahora asignaciones específicas que, en algunos casos, se subejecutan o directamente no se ejecutan, sostienen las provincias. Los gobernadores quieren que se coparticipe.

No se planteó en la reunión, pero los mandatarios provinciales tienen otra demanda vinculada con la eliminación del Fondo de Incentivo Docente. Sostienen que Nación se había comprometido a enviar fondos a los distritos para cursos de capacitación a los maestros y para pagar presentismo a los docentes. Pero eso no está contemplado en el Presupuesto 2025.

plado en el Presupuesto 2025.
Por Zoom se conectaron Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Pullaro, Zamora y Jaldo. En representación de la Ciudad estuvo el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti. Por Córdoba, participó la vicegobernadora Myrian Prunotto. Y por Neuquén y Corrientes se conectaron sus ministros de Economía.

Por la mañana, el jefe de Gabinete Francos recibió en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada al presidente de la Cámara de Diputados, el libertario Martín Menem, y a un puñado de legisladores de la Libertad Avanza, del PRO -comandados por el jefe de bloque Cristian Ritondo-y del MID. Empezaron a hablar de cómo será el tratamiento del Presupuesto en la Cámara baja. Será una negociación dura. ■

#### Negociaciones por una ley clave

## Presupuesto: si la oposición lo rechaza, Milei maneja un plan B

El Presidente está convencido que el proyecto es "una oportunidad única". La negociación con la oposición y la reacción "esperable" del kirchnerismo.

Ignacio Ortelli

ortelli@clarin.com

"Yo metí el puntapié inicial, ahora hay que dejar rodar la pelota". Javier Milei apeló a una respuesta futbolera para dejar en claro que prefiere no adelantarse a sacar con-clusiones respecto a cómo será el trámite del Presupuesto 2025 que presentó el domingo en Diputados.

Admite el Gobierno que la importancia de que sea aprobado lo predispone a "negociar siempre que no se toque el déficit cero", pero sabe que el sector más radicali-zado de la oposición intentará sumar fuerzas para rechazarlo: en sintonía con su teoría con el "principio de revelación", el Presidente cree que quienes se opongan "van a quedar expuestos" por no votarle un proyecto que considera "histórico" y ya advierte que mantendrá la misma hoja de ruta "por decreto".

Durante su exposición en el re-cinto de la Cámara de Diputados, Milei no dejó pasar la oportunidad de confrontar con el kirchnerismo a medida que avanzaba en los lineamientos del proyecto.

El mandatario sabía que más allá del "esperable" faltazo masivo de la tropa K, un grupo de legisladores del bloque asistiría a la presentación y se ocupó de usarlos para

También para preparar el terre-



s. Javier Milei asegura que negociará siempre que no se afecte el déficit cero. BLO

los sectores no K de la oposición: la Casa Rosada plantea que **les se-**rá "muy difícil de explicar" si en la ley de leyes, fundamental como señal a los mercados, terminan votando igual que la bancada de Unión por la Patria: "Tienen que decidir si son parte de la solución o acompañan a los que nos trajeron hasta acá".

"Con lo de los jubilados y el Financiamiento Educativo lo podían disimular detrás de una supuesta causa noble. No los justifica pero

negarle el instrumento a este Gobierno para sacar a la Argentina de la decadencia sería condenatorio ante la gente que ya no se deja engañar por actitudes populistas", agregaron cerca del Presidente, donde anticipan que la predisposición a dialogar "está intacta" pero sin modificar la esencia del proyecto. El Presupuesto 2025 estima una inflación interanual del 18,3%, el dólar a \$1.207 en diciembre de 2025 y un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno (PBI).

"El déficit cero y el concepto de

que si se cae un ingreso se debe reducir el gasto, son innegociables", se atajan en el entorno presidencial. En el primer piso de Casa Rosa-da resaltan lo novedoso de atar el gasto a lo que se recauda: "Es histórico", se jactan. Con esa premisa, el Gobierno quiso aprovechar el en-vión de la presentación de Milei y convocó ayer a la mañana a una re-unión de los bloques de La Libertad Avanza, sus aliados incondicionales del Movimiento de Integra ción y Desarrollo (MID) y del PRO. que acompaña en las principales

iniciativas y sólo se diferencia en cuestiones puntuales, como fue en el último tiempo la polémica regla mentación por decreto de la Lev de Acceso a la Información Pública.

En un encuentro que se prolongó por más de dos horas en el Salón de los Escudos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger avanzaron en una "primera impre-

sión" del proyecto. Con el apoyo de la bancada macrista casi garantizado de antema-no, algo que se reflejó en la cercanía de Milei con su presidente Cris-tian Ritondo, la idea de las espadas oficialistas es convocar luego al res-to de los sectores de la oposición dialoguista, la Unión Cívica Radi-cal, y el bloque de Miguel Angel Pichetto, Encuentro Federal. En el objetivo de congregar a to-

dos los sectores y aislar al kirchne rismo, Francos también fijó una audiencia con gobernadores de la que fue de la partida el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán. El Gobierno sabe que el apo-yo de las provincias es fundamental para destrabar cualquier inicia-tiva. "Vamos a hacer un trabajo serio para que el kirchnerismo quede aislado", prometen en Balcarce 50.

En cualquier caso, y más allá de que advierten que "el plan B ya está" y es "readecuar las partidas por decreto, como se vino haciendo desde diciembre", el Gobierno ya planifica otra batalla discursiva con la que se siente cómodo. "Sería la primera vez en la historia que le rechazan dos presupuestos seguidos a un Presidente", se adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni en su primera conferencia de prensa de la semana.

Sería histórico por lo lamentable", aclaró, por si no se había en-tendido su ironía.■

## La Ciudad cruzó al Gobierno por los fondos de la coparticipación

Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

La Ciudad salió a cruzar nueva mente al Gobierno nacional por el conflicto existente entre ambas jurisdicciones en torno al pago de coparticipación que se le debe transferir mensualmente. Javier Milei no incluvó en el Presupuesto 2025 el coeficiente de 2,95% que estipuló la Corte Suprema v sólo garantizó en el texto el pago del 1,55% a través de transferencias discrecionales, además del 1,4% que ya paga de manera periódica.

El hecho motivó otro capítulo de tensión en una película que seguirá este miércoles en la Corte, que citó a una audiencia a Jorge Macri y Luis Caputo. El gobierno porteño reclama desde hace tiempo que se cumpla con el fallo del máximo Tribunal, de diciembre de 2022. cuando se estableció que el coeficiente que debe transferir es del 2,95%, cuando hasta ahora viene pagándole sólo el 1,4%, más transferencias discrecionales de \$20.000 millones semanales que la Rosada le transfiere a Uspallata

Fuentes del gobierno porteño enumeraron las razones del descontento con la presentación de Milei. En esa línea, sostuvieron que "el provecto incluyó sólo el 1,4% de coparticipación para la Ciudad de Bs As v no el 2,95% que estableció elar de la Corte Suprema en 2022. El 1.55% restante lo mantuvo en forma "discrecional" y le puso un monto fijo para todo el año de 1,44 billones de pesos, o sea 120 mil millones de pesos por mes".

Además, plantean que "al establecer un monto fijo, puede perjudicar a la Ciudad si la masa coparticipable es mayor a ese monto" y que "esos 1,4 billones no se ajusta-rían por inflación o recaudación". También cuestionan que el proyecto "no contempla la previsión de un fallo de la Corte a favor de la Ciudad de Bs As, ni tampoco el pago de la deuda, calculada en más de 5.000 millones de dólares desde el año 2020 cuando se recortó de 3,5%

En la Ciudad plantearon también que, según dijo Milei, "si la economía no crece y los ingresos son me-nores a los estimados, caerá también el gasto automático y reduciremos el gasto discrecional hasta que igualmente se alcance el déficit cero". Es decir, pueden achicarle re-cursos a la Ciudad en caso de que Nación lo crea necesario.

Finalmente, son taiantes al sostener que "el Gobierno seguiría incumpliendo la cautelar de la Corte del 2022 que estableció el 2,95%, mantiene la discrecionalidad, le asigna una suma fija independiente de la recaudación que encima podría ser modificada a la baja si la economía no crece". Y no respe ta la cautelar de la Corte, su eventual fallo definitivo ni el reclamo de la Ciudad por el 3,5%".

La semana pasada, la Corte le en-vió a Nación y Ciudad un pedido de audiencia, el segundo en los últimos dos meses, tras el fallido de agosto, cuando fue solo Jorge Macri v no Luis Caputo, quien envió al secretario de Hacienda Carlos Guberman en su representación.

Sin el acuerdo político que espe raban los jueces del máximo Tribunal, en la cumbre de agosto la Ciudad insistió en que se respete el fallo que la propia Corte firmó. ■

### El Gobierno apunta a las internas en la oposición para juntar los votos que le faltan

Casi todos los bloques podrían votar divididos o con fugas de legisladores. Necesita sumar unos 40 apoyos.

#### Martin Bravo

mbravo@clarin.com

En su necesidad de reunir apoyos para aprobar el Presupuesto 2025, el Gobierno ya arrancó las negociaciones con la mayoría de los mandatarios provinciales, un factor clave por la ascendencia sobre diputados y senadores. El oficialismo lo considera la llave para avanzar con el proyecto y aprovechar las divisiones en casi todos los bloques, en parte justamente en función de los intereses distritales.

Pasada la presentación de Javier Milei, los diputados empezaron a analizar el texto y las planillas para expresar un primer posicionamiento de cara al tratamiento en la comisión del área. En dos de los bloques dialoguistas, la UCR y Encuentro Federal, ya de entrada se vislumbran diferencias sobre las que buscará operar el Gobierno.

Los dos bloques serán determinantes en el objetivo del oficialismo, urgido de conseguir unos 40 diputados extra a los propios y a los aliados firmes. Entre los 39 de La Libertad Avanza, los 38 del PRO, los tres del MID, los tres tucumanos de Independencia que responden a Osvaldo Jaldo y otros sueltos orilla los 90. También ya cuenta los cinco radicales que cambiaron su voto para blindar el veto a la recomposición de los haberes jubilatorios.

Para llegar a los 129 el Gobierno tendrá que seducir a otros correligionarios y enfocará la mira principalmente en los que responden a los mandatarios provinciales. En la primera charla los funcionarios buscaron remontar y relativizar el reclamo de Milei de un ajuste de US\$ 60 mil millones, una cifra que al final el propio Gobierno descartó aver.

Luego de la interna a cielo abierto que desató la votación por la fórmula de movilidad jubilatoria, la UCR mostró **reacciones diversas** con el proyecto. "Celebro un Presupuesto con equilibrio fiscal. Es lo que hicimos en Mendoza, gastar lo que se tiene y bajar impuestos", dijo Lisandro Nieri -alineado con Alfredo Cornejo- a Clarín. "Que las provincias tienen que hacer un esfuerzo, estoy de acuerdo. Pero me parece injusto que las que ya nos ordenamos estemos en el mismo lugar que La Rioja o Buenos Aires", completó.

Del otro lado, Pablo Juliano-del sector más crítico de Milei, referenciado en Facundo Manes-lanzó fuertes críticas. "Fue un mensaje pobre, reiterativo y me animo a calificario de agotado. Me parece que al Presidente se le rompió la brújula que nunca encontró", apuntó al discurso en el Congreso y también al proyecto, por la partida destinada a las universidades - la mitad de lo que reclamba el Consejo Interuniversitario Nacional-y por el "desguace en infraestructura" por la consolidación del freno en la obra pública.

En Encuentro Federal, el bloque encabezado por Miguel Pichetto, también estiman factible una división entre los que responden a gobernadores y vienen colaborando con el Gobierno-los cordobeses alineados a Martín Llaryora, un entrerriano a Rogelio Frigerio y un chubutense a Ignacio Torres- y los discolos en algunas votaciones como los dos socialistas, Margarita Stolbizer y Natalia De la Sota. También Emilio Monzó y Nicolás Massot tomaron distancia del oficialismo en el último tiemo.

En UXP buscarán contener fugas de los diputados que responden a los gobernadores. El catamarqueño Raúl Jalil, el pampeano Sergio Ziliotto y el santiagueño Gerardo Zamora participaron de la reunión virtual con Guillermo Francos y Luis Caputo. A los tres les responden integrantes del bloque presidido por Germán Martínez.

"Se torna imposible aprobar un Presupuesto que pide un mayor ajuste a las provincias, que elimina los aportes nacionales a la ciencia y la tecnología, el FONID y que prevé fondos equivalentes al 50% de lo que necesitan las universidades para funcionar, sin respuestas para jubilados, asalariados ni las pymes", resumió la primera mirada el chaqueño Juan Manuel Pedrini, miembro de la comisión del área. ■



Selfie. Con el presidente Milei. Uno de los motivos de la sanción a los diputados de la UCR.

# Apoyo al veto: la UCR suspendió la afiliación de cuatro diputados

Lo decidió la Convención Nacional, que preside Gastón Manes. Dirigentes salieron a criticar fuerte la decisión.

La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical decidió ayer suspender la afiliación de cuatro diputados radicales que habían votado a favor del propecto para subir las jubilaciones y luego cambiaron su voto y apoyaron el veto de Javier Milei para rechazar el aumento que había impulsado la UCR.

había impulsado la UCR.
La Mesa de la Convención que lideran Gastón Manes como presidente y Hernán Rossi como secretario general votó a favor de que se suspenda a Marian oc Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba) y Pablo Cerví (Neuquén), que visitaron la Casa Rosada y se sacaron una selfie con el Presidente en la previa del debate que se destrabó en favor del Gobierno gracias al voto de esos radicales. Estarán suspendidos hasta que el Tribunal de Conducta decida su expulsión del partido.

En tanto, a Roxana Reyes y Gerardo Cipollini, de Santa Cruz y Chaco respectivamente, quienes estuvieron ausentes a la hora de votar pero forman parte de esa división dentro del bloque, se le pidió al Tribunal que decida si se los suspende.

Hubo un quinto diputado ra-

Hubo un quinto diputado radical que había visitado la Rosada y luego cambió el sentido de su voto en favor del oficialismo: se trata de **José Tournier**, que **en rigor no está afiliado al partido**, a pesar de formar parte del bloque.

Según pudo confirmar Clarín, el tema de los radicales oficialistas fue sometido a votación y el resultado fue categórico: 11 a 1 elevar al tribunal los 6 casos. El único voto en contra de tratar el tema fue el de Andrés "Peti" Lombardi, un dirigente del riñón del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Luego, se hizo una moción para suspender preventivamente a los cuatro diputados radicales afiliados a la UCR que protagonizaron ese acto que para muchas autoridades partidarias fue una traición horas antes de la sesión en la que se podía caer el veto presidencial. Ahí el resultado fue igual de lapidario: se aprobó por 10 votos contra 2 suspender preventivamente a los 4 de la foto con Milei.

La decisión de la Convención Nacional se produjo tras un debate interno en la UCR tras lo sucedido en la sesión en la que quedó ratificado el veto presidencial a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, impulsada por el radicalismo.

Ese órgano partidario es presidido por Gastón Manes, **hermano de Facundo Manes**, que es secundado por Hernán Rossi, de Evolución, el sector de Martín Lousteau.

Además, se resolvió instruir al presidente del Comité Nacional del Partido, Martín Lousteau, y a los jefes de bloque de ambas Cámaras, Rodrigo de Loredo y Eduardo "Peteco" Vischi, para que junto con las demás autoridades partidarias, convocando también a los gobernadores del partido "procuren establecer una mesa de diálogo en la cual se busque unificar criterios en el accionar legislativo y así evitar situaciones" como la de los cincor adicales que votaron con Milei, contra lo decidido por la UCR.

El diputado Campero, hizo un descargo en redes tras ser sancionado y le pegó a Lousteau. "Ante este jaque, ratifico que pocas veces en mi vida actué con tanta convicción, como cuando decidí blindar **el equilibrio fiscal** de este Gobier no. La defensa de las instituciones es dejar gobernar", sostuvo. Y apun tó a los que movilizaron su suspen-sión y les dijo que **no son "dueños"** del partido. Desde Mendoza, Pamela Verasay también se quejó. "Presidir la UCR debería tratarse de escuchar la voluntad de la socie dad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensa miento disfrazado de verdad absoluta", esgrimió la diputada. ■

clarin#ramiro.correia.martins@g

#### Negociaciones por una ley clave



Cuenta regresiva. El ministro Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, entre otros funcionarios, en el Congreso. EMMA

## En Economía ahora dicen que esperan levantar el cepo en 2025 y los analistas ya le ponen fecha

El secretario de Hacienda indicó que la idea es que no siga "todo el año". Pero que deberán cumplirse ciertas condiciones. ¿Se acortaron los tiempos?

ibarca@clarin.com

En medio de la presentación del presupuesto de 2025, el Gobierno envió en las últimas horas una señal al mercado que reavivó las expectativas sobre la salida del cepo. Ocurrió este domingo por la noche cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, deslizó que "la expectativa no es pasar con cepo todo el año", dando a entender que las restricciones serán levantadas durante el 2025.

"Esperemos no pasar todo el año con cepo... No tenemos explicitado un conjunto estático de condiciones. No hay una fecha puntual, sino que se vayan dando una serie de condiciones y certezas de no volver atrás", dijo en una entrevista en LN+ el funcionario, que es uno de los autores del provecto enviado por el Ejecutivo al Congreso.

Si bien el presupuesto no contiene pautas sobre el abandono de los controles, prevé una suba del dólar oficial y la inflación del 18,3%. Ese cálculo, según Equilibra, supone la rápida convergencia de la inflación al 2% mensual (el ritmo actual del dólar) y al 1% a mediados de 2025. Así, el dólar sería de \$1,207 a fin de ese año. "(La tasa de deva

luación) es menor a 2% mensual", dijo Guberman.

Justamente, la convergencia entre la inflación y el dólar oficial es una de las condiciones fijadas por el Presidente para liberar el cepo. La otra es la confluencia entre los dólares paralelos y el tipo de cambio oficial. Sin embargo, los analis-tas creen que el Gobierno podría verse presionado a acelerar los tiempos por la falta de dólares para seguir fijando el dólar y seguir bajando los paralelos.

En efecto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevé que el dólar oficial promedie US\$ 1.515 en diciembre de 2025 (+48% interanual) y que el IPC suba 38% lo que equivale a una tasa prome dio mensual de 3,3% y 2,7%, respec-

"Nuestro escenario base supone incluso mayor nominalidad, pues el gobierno aplicaría una corrección cambiaria para no arriesgar se a quedarse sin dólares antes de las legislativas", estimó Equilibra

Una de las causas de la "seguía" de divisas es que el gobierno empezó a flexibilizar en agosto el pago de importaciones de bienes y en septiembre redujo el Impuesto PAIS. La oferta de dólares del agro, a su vez, empieza a ingresar en su período de baja estacionalidad hasta diciembre. Todo lo cual le suma más dificultades al Banco Central para comprar reservas.

Evidentemente piensan en una unificación que va a converger el libre al oficial, pero me parece que deberían levantar el ceno durante este trimestre, antes de fin de año o a más tardar el trimestre primero del año próximo por la necesidad **de dólares** el año que viene", señaló Fernando Baer, analista de Quántum Finanzas.

#### "No hay una fecha puntual, sino que se vayan dando ciertas condiciones".

Según Quántum, los vencimien tos de deuda suman US\$ 22,500 millones en 2025, más de la mitad por amortización de capital.

"Esa es la clave de todo esto, van a requerir capacidad de renovar y a sa muchas más bajas, **la condi**ción para tasas más baías es que las restricciones se eliminen, no al 100%, pero que la cuenta capital se mueva libremente", agregó Baer.

Para Santiago Bulat, socio de Invecq, "el presupuesto te da una es timación de que el crawling baja al 1,4% o mismo que levantan el cepo

con la cancha sin pesos y algo de entrada de deuda en dólares (estiman financiamiento podría ser en bonos extranjeros hasta por el 18% del total)".

La premisa detrás del plan oficial es que si la inflación es más baia v los precios relativos están más acomodados, el traslado a precios de un salto del tipo de cambio para unificar debería ser menor. Para re-ducir riesgos, el Gobierno también espera que ingresen dólares del nuevo régimen de inversiones (RI-GI) y del blanqueo. "No proyectan salida del cepo,

aunque tampoco me esperaba que lo avisen en el presupuesto. **Hay pro**babilidades de que intenten una salida del cepo para fin de 2024 o primeros meses de 2025. Más allá del primer trimestre de 2025 me parece difícil porque ya vamos a estar cerca de las elecciones\*, dijo Pedró Mar tínez Gerber, economista de PxQ.

El Gobierno enfrenta además la presión de Wall Street. Tal como informó Clarín, el JPMorgan estimó que espera la eliminación gradual de controles en el cuarto trimestre de 2024. El otro factor condicionante es el Fondo Monetario, que para sembolsar fondos frescos pediría la unificación cambiaria, la quita de restricciones y alguna flotación del dólar.

#### Ahora sí, el chileno Daza se suma al Gabinete económico

Con una foto en su despacho, el ministro de Economía, Luis Caputo, le dio la bienvenida a quien será su viceministro, Jo sé Luis Daza, pese a que aún no se oficializó la llegada del eco-nomista al Palacio de Hacienda.

Hace tres semanas, Caputo había anunciado el nombramiento de Daza e incluso el domingo por la noche estuvo en uno de los funcionarios del Mi-nisterio de Economía en el Congreso Nacional durante le pre-sentación del Presupuesto 2025.

"Bienvenido al equipo José Luis Daza!! Gracias por confiar en lo que estamos haciendo y su-marte al cambio definitivo de país que estamos impulsando y de seando tantos argentinos!!", es-

cribió Caputo en su cuenta de "X". El 27 de agosto, Caputo había posteado lo siguiente: "Se incorpora un grande al equipo económico como Secretario de Po-lítica Económica: Bienvenido José Luis Daza!".

#### Daza tendrá a su cargo la negociación con el Fondo Monetario.

Pero desde fines de junio el nombre de Daza trascendió co-mo reemplazante de Joaquín Cottani, quien dejó la cartera para volver a vivir a Estados Unidos, con críticas al programa

Este doble anuncio más la demora en la publicación en el Boletín Oficial de su designación abre interrogantes sobre alguna posible disputa interna en el Gobierno.

Daza nació en Buenos Aires hace 65 años cuando su padre era diplomático en el país y realizó toda su carrera en diferentes bancos de inversión donde entabló un vínculo con Caputo

El economista fundo junto al actual asesor presidencial De mián Reidel, y otros inversores el fondo de inversión QFR Capital Management

Se graduó en la Universidad de Chile v además tiene un doctorado en la Universidad de Georgetown.

Durante la campaña electoral de 2021, fue mencionado como eventual ministro de Economía del Chile en caso del triunfo de José Antonio Kast.■

# Caputo tuvo que salir a aclarar que no subirán las retenciones

"Nada de qué preocuparse" dijo el ministro de Economía. Fue a raíz de una primera lectura sobre el salto esperado en lo que se recaudará por ese ítem.

Juan Manuel Barca ibarca@clarin.com

jbarca@clarin.com

Después de la presentación del Presupuesto 2025 por Javier Milei en el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió este lunes a brindar precisiones sobre el fuerte aumento de los ingresos por retenciones a las exportaciones previsto en el proyecto oficial enviado anoche al parlamento.

Así trató de calmar las aguas ante las especulaciones sobre un posible incremento de las alícuotas y los cuestionamientos formulados por varios analistas en las últimas horas. "La base de comparación del 2023 quedó muy baja porque hubo mucho adelantamiento de exportaciones Salvador. Ahora vamos a sacar una aclaración. Nada para preocuparse. Gracías por la observación. Saludos", dijo Caputo en su cuenta de la red X.

Su mensaje fue en respuesta a los interrogantes planteados por Salvador Di Stefano. "¿Y esto? ¿No piensan sacar los derechos de Exportación? Es imposible que suban el 100%, salvo q aumenten las alicuotas de esos derechos. Preocupante", disparó anoche el analista.

Según el proyecto oficial, los recursos totales de la Administración Pública Nacional en 2025 crecerán un 34,8% respecto del 2024. El dato que llamó la atención es que se proyecta recaudar el doble en derechos de exportación, con un crecimiento de exportaciones del 9% anual y un aumento del tipo de cambio oficial del 18%.

Milei intentó en diciembre subi



Pulgar arriba. Caputo, el domingo en el Congreso. EMMANUEL FERNANDEZ

las retenciones a la exportación de harina y aceite de soja (del 31% a 33%) y la alicuota genera al 15% para el grueso de las exportaciones de bienes, pero luego dio marcha atrás por la resistencia del campo y la industria. Y el 28 de julio pasado, prometió en La Rural que "las retenciones si podrán ser eliminadas y ese es mi compromiso".

Ahora, el Gobierno prevé que los ingresos por ese impuesto pasen de \$5,3 billones a \$10,7 billones, un incremento del 100%. En los primeros siete meses de 2024, el tributo acumuló \$ 3,7 billones y creció 400%, el segundo gravamen de ma-

#### Para mantener el equilibrio fiscal no se tocan las retenciones.

yor expansión después del Impuesto PAIS

"En 2023, las tasas en \$ muy negativas vs. la expectativa de devaMINI DEVALUACIÓN

#### El crawling peg para llegar a fin de 2025 con un dólar de \$1.207

En el proyecto de ley de Presupuesto se fijó en \$1.207 el valor del tipo de cambio mayorista a fines de 2025. Se puede inferir que para llegar a ese valor, el ritmo de devaluación sufrirá una altera-ción, por ejemplo, a mediados de 2025. Así, si el dólar mayorista ofi-cial sigue devaluándose hasta junio del año próximo al 2%, pero uego el ritmo de devaluación pasa al 1% hasta fin de año, el último día de diciembre el dólar alcanza rá el valor fijado en el presupues to elaborado por el Gobierno y que comienza en estas horas a cutirse en el Parlamento. Es obvio que para Economía no hay espacio para una devaluación del so mayor a la que marca ese dero llamado crawling peg.

luación generaban un incentivo a pagar los DEX (derechos de exportación) en el menor plaze ososible luego de la registración de DJVE. Esto se fue revirtiendo en 2024, dada la estabilización macroy la fuerte mejora en las expectativas", dijo más tarde el asesor del ministro, Martin Vauthier.

Y explicó que "al normalizarse el efecto de los plazos de pago y ya sin USD soja el año previo, en 2025 puede esperarse una recaudación por DEX más cercana a la media de la última década. La variación interanual nominal "alta" se explica por una base de comparación "baja" en 2024".

Sin embargo, los economistas creen que el pronóstico es "inconsistente" con el resto del presupuesto donde se prevé un rebote de la economía del 5%-y con las promesas del propio mandatario.

"Venis prometiendo que bajás las retenciones y las venis subiendo, no lo veo viable. Caputo dice que adelantaron exportaciones y quedó bajá la base de comparación de 2024, pero eso no se ve en los números. Las retenciones no las vas a sacar, no tenés otro tributo que impacte como ese y en diciembre vuelan el impuesto PAIS", señaló Maximiliano Ramírez, economista de Sudamericana.

de Sudamericana.

El Gobierno también prevé una suba promedio del dólar del 1,7% mensual, aún menor al 2% mensual actual. Con ese ritmo, será más complicado que el agro incremente la liquidación de divisas y suba la recaudación por retenciones al nivel previsto. "Los derechos de exportación desincentivan las exportaciones, pero además las importaciones te van a subir para mantener el nivel de actividad del 5%, eso te complica mucho la balanza comercial y la acumulación de reservas", agregó Ramírez.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, aseguró anoche en LN+ que "hay una expectativa de precios de commodities mejores a los de este año". "Esperamos una mejora en la soja, ahora estamos pasando una etapa de precios de commodities muy malos", señaló. Y reconoció: "No estamos en principio apurando la decisión de la baja" de las retenciones.

En la gerencia de estudios económicos del Banco Provincia, son menos optimistas sobre la recaudación por derechos de exportación. "Por un lado, los precios están muy por debajo de la media del año y sin repunte de futuros, entonces sería dificil. Por el otro, porque un 20% de las retenciones se cobra al paralelo, porque es de "libre disponibilidad", explicaron. "

## Monotributo y empleo formal compensan Bienes Personales

Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

El mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto 2025 dice que la presión impositiva subirá del 22,27% del PBI en 2024 al 22,92% el año próximo, pero con un cambio importante: aumenta la recaudación del impuesto a las Ganancias, del monotributo, retenciones a las exportaciones y del impuesto a los combustibles que financiarán la baja de los ingresos esperados de Bienes Personales.

Así, por el mayor número de empleados aportantes, **el impuesto a las Ganancias subirá del 4,42% al 5,06% del PBI**, el Monotributo pasará del 0,04% al 0,09% por el aumento de los contribuyentes y de las cuotas mensuales y Combustibles, más que se duplica su incidencia en la recaudación, porque aumenta del 0,38% al 0,73% del PBI que "se explica, principalmente, por las actualizaciones pendientes de las sumas fijas para determinar el impuesto".

En el caso de Ganancias, según el Informe del jefe de Gabinete N° 140, en junio de este año estuvieron alcanzados por Ganancias 370.916 asalariados y 16.412 jubilados. Con los cambios introducidos se estima que los descuentos del tributo abarcan a más de un millón de trabajadores y jubilados.

Además, en la primera mitad de 2025, el mínimo no imponible y demás deducciones no se ajustará por el IPC del segundo semestre de 2024. El decreto reglamentario N° 652 alteró esa norma porque señala que la actualización de esos valores a partir del 1° de enero de 2025

"se realizará, excepcionalmente, tomando en consideración el coeficiente que surja de la variación del indicado índice, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2024, inclusive". Es decir, no se computará el semestre sino tan sólo 3 meses.

También suben los derechos de exportación que "mostrarán un incremento de 100,4% anual. Estos recursos pasarán de representar 0,96% del PIB en 2024 a 1,43% del PIB en 2025. El crecimiento se explica fundamentalmente por los mayores recursos vinculados a los mayores saldos exportables".

clarin#ramiro.correia.martins@gr

Tema Del Día CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### Negociaciones por una ley clave

## El punto débil: la falta de definición de un programa financiero

Para Marina Dal Poggetto, "el problema de Argentina es el péndulo de pasar de un esquema al otro". Y que "el esquema tal cual está planteado hoy requiere dólares".



Escuchada. Marina Dal Poggetto plantea que el Gobierno no se desviará del objetivo de equilibrio fisca

"Hoy todavía no está definido el programa financiero para que esto funcione en una Argentina que necesita dólares y que tiene el problema que pasa de un esquema a otro", sintetizó una de las economistas más escuchadas sobre el presupuesto. "Al Gobierno le faltan dólares", sentenció Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo.

"Esta presentación viene después de una semana en la que **vola**ron por el aire los vetos, los recha**zos, los no rechazos**, fue una semana clave para la ley previsional", subrayó. Y agregó: "Con lo cual Milei presenta el Presupuesto, con lo novedoso que es que lo haga el Pre-

#### Marina Dal Poggetto

Antes se podía ampliar el gasto y ahora se van a mantener muy firmes. Van a cumplir a rajatablas"

sidente (habitualmente queda a cargo del ministro de Economía) un domingo y por cadena nacional". Para la economísta, la segunda novedad sobre la presentación ayer es que prometen cumplir a raja tabla lo que plasmaron en el Presupuesto. Esto quiere decir, que "mientras antes se podía, por ejemplo, amplia r el gasto, ahora se van a mantener firmes con el plantero".

Según Dal Poggetto sería que, "si por algún motivo se llega a fallar en la proyección de recursos -ya sea porque hay más recursos de los proyectados- en ese caso no vamos a aumentar los gastos. Y si, en cambio, los recursos estuvieran por debajo de lo proyectado, en ese caso, vamos a asegurarnos bajar el gasto para asegurar el déficit" cero, tocando esas partidas que no se ajustan automáticamente".

"El mensaje claro es: vamos a mantener el déficit a rajatabla", di-jo la titular de EcoGo. Después, "se podrá discutir cómo es el escenario macroeconómico detrás de ese déficit y como están armados los números de recursos y de asatos".

números de recursos y de gastos". Esta afirmación a la que hizo referencia Dal Poggetto, fue uno de los puntos base de los que habló el presidente Javier Milei en el Congreso cuando presentó el proyecto de Presupuesto 2025. Su propuesta sobre la economía que viene incluye un limite en el gasto público con el que el Gobierno da una clara señal de que no se desviará de su objetivo de equilibrio fiscal.

Y frente a la consulta sobre si lo presentado por Milei en el Congre so tiene lógica como plan económico, la economista aclaró que "en primer lugar, este año Milei no tie ne Presupuesto, está trabajando con el Presupuesto 2023, ajusta-do. Y, en segundo lugar: en la literatura, los ajustes fiscales son expansivos sí y solo sí coordinan un desplome del riesgo país, y la baja del riesgo se traduce en una baja de la tasa de interés doméstica". En ese sentido aclaró: "La realidad es que todavía el riesgo país está en la zo-na de 1.420 puntos básicos; y las tasas de interés en las que estamos. todavía **te dejan fuera de los mer** cados financieros. Por el esquema cambiario que estás teniendo, no hay superávit externo, y te faltan dólares y se requieren dólares".■

## Economistas celebran lo fiscal y advierten "optimismo" en las cifras

Ana Clara Pedotti apedotti@clarin.com

Mientras el mercado respondió con subas al discurso de Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2025, los economistas coinciden en celebrar la ratificación del ancla fiscal como eje de la hoja de ruta del Gobierno para los próximos años, pero dudan sobre cómo los supuestos macro podrán llevarse a la práctica y si el Gobierno conseguirá el apoyo político nece-

sario para poder aprobarlo.
Los economistas Juan Manuel
Truffa y Gabriel Caamaño, de la
consultora Outlier, destacaron: "El
proyecto de presupuesto defrauda
desde el inicio en ese sentido, porque al comenzar a analizar las ba-



Gabriel Caamaño

ses de este- el conjunto de proyecciones macroeconómicas y su traducción en previsiones presupuestarias de ingresos y gastos- se ad-



Martin Polo.

vierte rápidamente que, además del esperable **exceso de optimismo en las proyecciones** macroeconómicas, la consistencia del escenario macroeconómico en si mismo y su relación con las previsiones presupuestarias es muy baja, por no decir casi nula".

Ricardo Delgado, de Analytica, apuntó: "No me queda claro **de qué** forma se van a alcanzar esos objetivos. Tampoco queda claro cómo va a plantear, un ajuste en las provincias. Desde el punto de vista político, creo que el discurso tensionó todavía más las posibilidades de negociar, con lo cual hay que ver si efectivamente este presupuesto va a poder finalmente ser sancionado".

"El ancla es el superávit fiscal y, por el otro lado, los supuestos macros del Proyecto dicen que no van a levantar el cepo. Esa es la segunda idea fuerte: el tipo de cambio proyectado, \$1.207 para 2025, no sugiere ese movimiento de levantamiento del cepo", dijo Fernando Marull, de FM y Asociados. En Outlier destacaron: "La pala-

En Outlier destacaron: "La palabra cepo no aparece en todo el mensaje, tampoco términos como "controles de cambios" o "unificación cambiaria. La flexibilización cambiaria es la gran omisión".

El presupuesto toma como hecho una acelerada disminución de la inflación, proyectada en un 18% anual para todo 2025. En Epyca apuntaron: "Esto significa que la inflación debería bajar de algo más de 2% a fin de 2024 (que es el supuesto que usa el Gobierno Nacional) a 0,8% mensual en diciembre de 2025: de esa forma se llega al 18% interanual en a fines de 2025. Esa progresión implica una inflación promedio en todo 2025 del 40%."

Martín Polo, de Cohen, afirmó:
"Parece poco probable que la inflación baje tan rápido y que el tipo
de cambio termine en esos valores.
Nosotros tenemos un escenario diferente, porque vemos más presión
en el frente externo". En esta línea,
Leonardo Chialva, de Delphos,
apuntó que las proyecciones del
presupuestos lucen razonables, pero están enmarcadas en un "escenario optimista". "Sabemos que Argentina es un país muy susceptible a las condiciones externas".

clarin#ramiro.correla.martins@gi

# Subieron los bonos y el riesgo país cayó debajo de 1.400

Tras la presentación del Presupuesto, el indicador de JP Morgan cede al menor nivel en tres meses. Los dólares financieros se mueven a la baja.

#### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

Los mercados reaccionaron en forma positiva tras la presentación del Presupuesto 2025 por parte del presidente Javier Milei el domingo ante el Congreso. La ratificación de que el déficit cero será el eje de la gestión en el próximo año hizo que los bonos argentinos repuntaran, junto con las acciones.

Los bonos subieron en torno al 2% y el riesgo país, el indicador de JP Morgan que mide el sobre costo de la deuda argentina, perforó el piso de los 1.400 puntos básicos y cedió a 1.359 puntos, el menor nivel desde junio. En lo que va del mes retrocedió 5.2%.

Uno de los asesores del ministerio de Economía, Federico Furiase, quien también se desempeña director del Banco Central, posteó en la red social X una foto de los bonos cotizando en verde. "Histórico tener un Presidente que defiende un Presupuesto donde el nivel del gasto público es endógeno al objetivo de equilibrio fiscal financiero. Si los recursos subieran por arriba de lo proyectado, ese ahorro se destinará a bajar impuestos, cancelar deuda y/o absorber pesos", escribió el economista.

Las expectativas del mercado La presentación de Milei parece haEl ida y vuelta de los mercados



#### Si aumentan los ingresos, podrían bajar los impuestos.

ber estado a la altura de las expectativas del mercados, que ya desde la semana pasada venía mostrando datos positivos.

El Presupuesto 2025 contempla

una inflación del 18,3% anual y una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 5,0%. También prevé que el tipo de cambio oficial seguiría el mismo ritmo de los precios, con un avance del 18,3% en el año y así cerraría en \$1.207 por dólar, luego de finalizar el 2024 en \$1020, siempre de acuerdo a la proyección oficial.

Uno de los datos centrales para

#### Las acciones en Nueva York aumentaron hasta 3,5%.

el mercado es que se espera un equilibrio en el resultado financiero de las cuentas públicas y un superávit primario de 1,3% del PBI para 2025. Ante estos anuncios, los bonos vienen subiendo en línea con la tendencia de la semana pasada. Esto permitió que el riesgo país llegara a los niveles más bajo en 100 días. El 2 de junio había tocado los 1.302 puntos.

Desde ese momento, el riesgo país había escalado hasta tocar los 1.625 puntos el 5 de agosto. Esto ocurrió en medio de una mayor tensión en los mercados, a medida que el Gobierno se empantanaba en peleas internas y escalaba la tensión con la oposición iba avanzando con la sanción de la ley para aumentar las jubilaciones, que finalmente fue vetada por el presidente Milei.

La baja del riesgo país se había potenciado la semana pasada, cuando el Congreso no puedo insistir con la suba de las jubilaciones y el veto quedó ratificado. Para los bonistas, el alza de las jubilaciones complicaba las posibilidades de mantener el superávit y metía presión sobre los recursos necesarios para el pago de la deuda. Aún con esta baja, el riesgo país sigue estando lejos de los 1.174 puntos básicos que tocó el 22 de abril, en lo que fue el nivel más bajo de la era Milei.

El dólar blue subió 10 pesos y cotiza \$ 1,275, mientras los financieros bajaron, en un continuación
de 'veranito cambiario' que viene
dominando al mercado desde
agosto. El MEP cayó 0,9%, a \$ 1,215,
y el contado con liqui cedió 1%, a
\$ 1,241. El Banco Central volvió a
comprar en esta jornada y se llevó US\$ 11 millones. Con esto pone
pausa a la tendencia compradora
que lo hizo acumular US\$ 338 millones la semana pasada.
Las acciones también se movie-

Las acciones también se movieron al alza con un repunte del Merval de 0,3%. En Wall Street, los ADR aumentaron hasta un 3,5% en promedio. ■

## Deuda pública: solo en agosto aumentó US\$ 87.000 millones

La deuda pública no para de aumentar y en tan sólo 8 meses de este año se incrementó en el equivalente a US\$ 87734 millones. Subió de US\$ 458.407 millones, según la Secretaría de Finanzas. Y esto exige del Tesoro Nacional un mayor superávit fiscal y ajustes del gasto para afrontar los pagos de la deuda.

En el Mensaje que acompaña al proyecto de Presupuesto 2025 se señala que para tener un resultado fiscal equilibrado se debe garantizar "un superávit primario que sea equivalente a los intereses de deuda, estimados en 1.5% del PB!". En agosto, la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a USS 6.318 millones respecto de julio. La variación se explica por el incremento de la deuda en moneda extranjera en USS 1.326 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de USS 4.992 millones.

El 81,0% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 17,2% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 0.9% corresponde a Adelantos Transitorios 2 y el 0,9% restante a otros instrumentos, detalla el Informe oficial.

El 44% de la deuda en situación de pago normal está contraída en moneda local (equivalente a USS 200.688 millones, la mayor parte ajustable por CER-inflación) mientras que el 56% restante en moneda extranjera (USS 255.246 millones).

La deuda ajustable por CER subió del equivalente a US\$ 46.143 millones en diciembre 2023 a US\$ 125.431 millones en agosto 2024.

125.431 millones en agosto 2024. Por su parte, las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA) finalizaron en agosto con un aumento de apenas de US\$ 317 millones respecto a fines de julio. "Entre los factores que explicaron este incremento se encuentra la compra neta de divisas y el efecto de valuación sobre los activos externos. En sentido opuesto operaron los pagos de deuda en moneda extranjera del Gobierno Nacional, entre los que se destaca el pago de intereses al FMI por US\$ 785 millones", según el BCRA.

Luego de la fuerte licuación por la devaluación de diciembre, en los meses siguientes la deuda en pesos pegó un salto por la emisión y colocación de nuevos títulos y la variación de los bonos y títulos ajustables por CER (inflación) o dollar linked.

En mayo se agregó la fuerte emisión de las LECAP (Letra de Capitalización del Tesoro) que Economía utilizó para absorber parte del pasivo del Banco Central y en julio pegó un nuevo salto por la emisión de Letras del Tesoro y la Capitalización de Bonos del Canje, Préstamos Garantizados, Pagaré Banco Nación, Bocones y Otros titulos.

La deuda con los organismos internacionales ascendió a US\$ 74.620 millones, de los cuales US\$ 41.880 millones son con el FMI que se mantiene en valores similares al préstamo original de 2018. En tanto, se le llevan pagados al FMI intereses de unos US\$ 10.000 millones. La deuda pública nacional no incluye la del Banco Central ni de las Provincias y Municipios.

de las Provincias y Municipios.

La Secretaria de Finanzas aclara que "por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas".

Ismael Bermúdez

10 El País

#### El conflicto aeronáutico



Varados, Las últimas medidas de fuerza de gremios aeronáuticos por reclamos salariales dejaron a 37 mil pasaieros sin poder viaiar, FERNANDO DE LA ORDEN

## El Gobierno dictó la esencialidad del transporte aéreo: en cualquier paro deberá haber 50% de vuelos

En medio de la dura pulseada con los gremios aeronáuticos, publicó ayer la reglamentación. Las medidas de fuerza ya no pueden ser sorpresivas: deben tener al menos preaviso de cinco días.

El Gobierno reglamentó ayer la esencialidad del transporte comercial en todo el territorio argentino, en medio del conflicto gremial que originó una decena de paros aeronáuticos en las últimas tres semanas.

La reglamentación de la decisión, anticipada por Capital Humano tras la medida de fuerza que afectó vuelos de Aeroparque y Ezeiza el viernes 6, quedó establecida con la publicación en el Boletin Oficial del Decreto 825/2024.

El Decreto 825/24 modifica un único artículo del Código Aeronáutico (Ley 17285), el Artículo 2, donde declara como "esencial" la "la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada".

La letra chica para entender cómo se va a aplicar el carácter "esencial" del servicio está contenida en un anexo, que dicta las pautas generales, establece cuáles serán los organismos de aplicación y anticipa que ninguna medida de fuerza podrá ser llevada a cabo sin avisar con un plazo mínimo de cinco días.

"Debe pre avisarlo a la otra parte y a la Autoridad de Aplicación en forma fehaciente y con al menos CINCO (5) días de anticipación a la fecha en que se realizará la medida", dice la reglamentación.

De esa manera, ningún gremio podrá realizar una medida de fuerza sin que tanto las empresas como los pasajeros puedan tomar los recaudos que corresponden.

Eso no implica que se terminaron los 'paros salvajes' por la publicación de un decreto. Pero sí pone a los gremios aeronáuticos que lo hicieran en una situación de ilegalidad. El titular de la Asociación de Pilotos de Lineas Aéreas (APLA), Pablo Biró, anticipó que irán a la Justicia para intentar frenar el de-

creto (ver página II). Además, el decreto le pone límites a otra forma de paro, encubierto bajo la modalidad de "asambleas informativas", bajo la cual los gremios realizaron varias de las medidas de fuerza sorpresivas en los últimos años, para evitar sanciones.

El texto de la reglamentación dice, en su artículo 5: "La realización de asambleas de cualquier tipo en ningún caso podrá ser invocada para interrumpir, directa o indirectamente, la prestación normal y regular de la actividad a eronáutica civil aerocomercial, pública o pri-

#### El conflicto gira en torno a reclamos de actualización salarial.

vada ni, en su caso, el desarrollo normal y regular de los servicios mínimos previstos".

¿Qué va a pasar con aquellos paros convocados de manera legal, es decir, con el preaviso correspondiente?

Dice el artículo 3 de la reglamentación: "Si una vez agotado dicho

término el acuerdo no fuere posible o los servicios mínimos informados resultaren insuficientes, la determinación de las materias enumeradas precedentemente (es decir, **cuántos vuelos mínimos hay** que prestar sí o sí durante la medi-da de fuerza) será efectivizada en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas por la Autoridad de Aplicación, que notificará e intimará a las partes a su cumplimiento. En este caso se deberá tener en cuenta para la determinación de los servicios mínimos una escala gradual sobre la base de la duración y extensión acumulada del período de huelga y del conflicto colectivo de trabajo'

Eso sí, hay un mínimo de vuelos que habrá que cumplir y eso está en otro decreto publicado ayer, el 831/24. Alli se especifica que "se deberá tener en cuenta para la determinación de los servicios mínimos un porcentaje que en ningún caso podrá resultar inferior al

CINCUENTA POR CIENTO (50%) respecto de la actividad o prestación normal y regular de los servicios".

El Presidente, Javier Milei, había firmado ese documento el pasado jueves, horas antes de una nueva medida de fuerza por 24 horas que se extendió desde las 12 del viernes e impactó en más de 300 vuelos y dejó a unos 37.000 pasajeros sin poder viaiar.

Ese mismo jueves, Aerolíneas tomó la decisión de despedir a tres pilotos que se negaron a volar un avión sin pasajeros hacia Estados Unidos, donde debía ser devuelto tras finalizar su período de alquilor.

El conflicto gira alrededor de una paritaria salarial por los sueldos de Aerolíneas en la cual los pilotos reclaman una recomposición del 70% y los tripulantes de a bordo piden un piso de aumento del 25%. Aerolíneas y la Secretaria de Transporte ofertaron un 10.8%.

clarin#ramiro.correia.martins@gi

CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El País 11

## Biró dijo que irán a la Justicia: "El conflicto se va a poner peor"

El titular del gremio de pilotos apuntó contra el DNU firmado por Javier Milei. Ocurre tras una semana de conflictos que incluyó asambleas y un paro de 24 horas.

Pablo Biró, el sindicalista al frente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), anticipó este lunes que su gremio recurrirá a la Justicia contra el DNU del presidente Javier Milei que declaró esencial el transporte aerocomercial. Además, sostuvo que el conflicto-que la semana pasada incluyó asambleas y un paro de 24 horas-"se va a poner mucho peor". "El Gobierno está jugando todas

"El Gobierno está jugando todas la cartas muy fuerte y no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía. Vamos a defender el interés colectivo, vamos a recurrir a la Justicia con amparos y medidas cautelares", afirmó el gremialista al ser consultado por la decisión del gobierno en una entrevista con radio Mitre.

El sindicalista sostuvo que la medida del oficialismo es "ilegítima" y ratificó que acudirá "a la Justicia local porque el derecho de huelga es fundamental y solo está regulado si existe peligro de la vida".

La resolución del Gobierno, que cuenta con el aval de los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo, tiene por objetivo garantizar que haya un servicio mínimo para la población en días de medidas de fuerza. El presidente Javier Milei había firmado ese documento el

Ante la pregunta de si esto llevará a una mayor tensión con el Gobierno, Biró respondió que "el conflicto es grave se va a poner mucho peor", pero evitó dar precisiones si esta postura redundará en nuevos paros o asambleas que afecten la operatoria de Aerolíneas Argentinas y de otras compañías, y por en-

#### "No vamos a vivir bajo una tiranía", le apunto Biró a Milei.

de en una problema para los pasaje

"Cuando digo mucho peor no me refiero a los alcance de lo dañoso que puede ser una huelga. Lo que digo es que el Gobierno está jugando todas las cartas muy fuerte y nosotros no estamos dispuestos a vivir bajo una tirania. Estamos en una democracia, así que vamos a recurrir a la Justicia, vamos a presentar los amparos, vamos a pedir las medidas cautelares, vamos a defender a nuestro compañeros y nuestros salarios", detalló ante la repregunta de Eduardo Feinmann.

repregunta de Eduardo Feinmann. El gremialista defendió el derecho a huelga de los trabajadores, porque "es un derecho fundamental que nos permite defender nuestros intereses económicos, sociales y profesionales y no lo vamos a dejar de hacer". Además cuestionó el mote de "paro salvaje" que se le suele aplicar a las medidas de fuerzas de los gremios aeronáuticos.

"El tema de paros encubiertos o salvajes, como lo llaman, no existe en el derecho", sostuvo y acusó al Gobierno de ser "juez y parte" en el conflicto con Aerollneas.

Por otra parte, reiteró que su reclamo en netamente salarial y acusó a la gestión de Javier Milei de tener segundas intenciones por las que tiende a tensar el conflicto. "Quisieron privatizar Aerolineas en la Ley Bases, pero el Congreso le dijo que no estaba en la lista, entonces están buscando alternativas para tener la opinión publica a favor teniendo como rehenes a los pasa-



En conflicto. Biró, titular del gremio APLA. EMMANUEL FERNANDEZ

jeros con conflictos claramente evitables".

El conflicto gira alrededor de una paritaria salarial por los sueldos de Aerolineas en la cual los pilotos reclaman una recomposición del 70% y los tripulantes de a bordo piden un piso de aumento del 25%. Aerolineas y la Secretaría de Transporte ofertaron un 10,8% acumulado para el periodo junio-agosto.

#### Espert salió al cruce de Biró

Tras las declaraciones de Biró, el diputado José Luis Espert salió al cruce con fuertes críticas al líder sindical y un expreso apoyo a la medida tomada por Javier Milei.

"Hoy ya fueron publicados en el Boletín Oficial sendas resoluciones para reglamentar la norma que estableció como servicio esencial el transporte aéreo para que no vuelva a ocurrir la salvajada que ocurrió en Aeroparque. Los sindicalistas son delincuentes y los vamos a perseguir hasta debajo de la cama", lanzó el legislador libertario. "Se le van a poner peor a él las cosas", dijo en referencia a Biró y luego arremetió: "Nosotros vamos a defender a la gente en la que Biro se ha cagado toda la vida, como todo el sindicalismo argentino".

## El Gobierno busca quitarle el monopolio a la estatal Intercargo

Luis Ceriotto

lceriotto@clarin.com

En la misma jornada en la cual fueron publicados dos decretos que reglamentaron como "esencial" al servicio aeronáutico, el Gobierno avanzó también contra el cuasi monopolio que tiene la empresa estatal Intercargo, que presta servicios de "handling" en los aeropuertos de todo el país.

A través de la **Administración Nacional de Aviación Civil** (ANAC), el gobierno de Milei entregó la habilitación y certificación a la aerolinea **Flybondi**i para **dar servicios** de rampa a otras líneas aéreas.

Es la primera aerolínea en la Argentina habilitada para dar esos servicios a otras líneas aéreas, en competencia directa con la empresa estatal de rampas Intercargo. "De esta manera, Flybondi se convierte en la primera aerolínea argentina en poder prestar este tipo de actividad a terceros", señaló Flybondi, de capitales estadounidenses y locales, en un comunicado.

Desde la Secretaria de Transporte confirmaron la noticia: "Flybondi ya tiene la habilitación de la ANAC y de la Subsecretaria de Transporte Aéreo para hacer servicios de rampa y otros para terceros", dijeron fuentes del organismo que encabeza Franco Mogetta. ¿Qué son los servicios de "handling"? Es bastante más que la carga y descarga de las maletas en la bodega, se trata de la **asistencia integral desde tierra** a los aviones.

La lista de tareas es extensa: remolcar un avión hasta la calle de
rodaje: señalización de ingreso de
la aeronave a la posición que ocupará en el aeropuerto; carga y descarga del equipaje; cuando el aeropuerto no tiene mangas para los
pasajeros, la empresa de handling
se encarga de proveer y acercar las
escalerillas y trasladarlos hasta la
terminal en bus. Y también la empresa de handling se encarga de las
actividades que involucran a la pista.

Todas las líneas aéreas que aterrizan en el país tenían hasta ahora la obligación de contratar ese servicio a **Intercargo**.

Sólo había tres excepciones: Aerolíneas Argentinas, que tiene su propia empresa de rampas, Aerohandling: American Airlines, que en Argentina no sólo se "auto presta" ese servicio sino que además tiene un taller para hacer reparación de parte de su flota internaciónal, donde trabajan cientos de operarios; y Flybondi, que comenzó "auto prestándose" sus servicios de rampa en el aeropuerto de El Palomar y otros aeropuertos del interior, cuando comenzó a operar en

Con el gobierno de Alberto Fernández, Flybondi debió mudar sus operaciones primero hacia Ezeiza y luego hacia Aeroparque y actualmente tiene su propio servicio de handling tanto en Ezeiza como en la mayoría de las provincias a donde opera, a excepción de Aeroparque, Ushuaia, El Calafate y Comodoro Rivadavia.

Con esta movida, la administración de Javier Milei le quita a Intercargo el monopolio y posiciona a Flybondi como competidora, tal como afirmó el CEO de Flybondi, Mauricio Sana.

"Ahora, estamos certificados para ofrecerlo a otras aerolineas, brindando una nueva opción para el resto de las compañías nacionales e internacionales y reafirmando la solidez de nuestra operación" dijo el ejecutivo.

La autorización del Gobierno va más allá del aspecto comercial: la empresa Intercargo fue utilizada a lo largo de los últimos 15 años como una extensión de la política comercial de Aerolíneas Argentinas, principalmente para "atender" a los vuelos de competidoras directas como en su momento fue LATAM Argentina.

clarin#ramiro.correia.martins@g

CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 12 El País



udiencia. El papa Francisco con Héctor Daer y Gerardo Martínez, en el Palacio Apostólico. "La Justicia social es un eje fundan

## Francisco recibió a la CGT: "Él comparte nuestra preocupación"

La audiencia fue en el Vaticano. Los gremialistas le describieron un crítico escenario económico y social. "Si Dios quiere, iré", dijo por una posible visita.

Julio Algañaraz jalgañaraz@clarin.com

El papa Francisco recibió ayer en el Vaticano a un **nutrido grupo de re-**ferentes de cúpula de la CGT, más un dirigente vinculado a Juan Grabois, en medio del debate sobre la situación económica y social del país, y el paquete de reformas laborales que impulsa el presidente Javier Milei y que rechazan fuertemente los gremios.

En la audiencia "se habló mucho de la dignidad del trabajo y ni se nombró al Presidente", aseguraron fuentes sindicales al término del encuentro con el pontífice. "Hubo plena coincidencia que la justicia social es un eje fundamental de la Doctrina Social de la Iglesia", amplió luego a **Clarín** el cotitular de la central obrera y dirigente de Sani-dad, Héctor Daer. "No nos metimos en temas partidarios ni de política", insistió.

Durante la charla, los gremialistas describieron un crítico escenario económico y socio-laboral del país, y renovaron su posición en favor de articular mecanismos de "diálogo social tripartito" para destrabar y resolver los problemas del país. Pero aclararon no profundi-zaron en cuestionamientos a la gestión de Milei ni sobre las principales medidas de ajuste aplicadas por el Ejecutivo.

'No entramos en temas íntimos de la situación argentina en términos de Gobierno, sí por supuesto hablamos de este discurso de multiplicación de ganancias en desmedro de la construcción solidaria para las sociedades", señaló Daer en la misma línea.

El encuentro transcurrió en la ala de las audiencias generales del Palacio Apostólico, Además de Daer, participaron Pablo Moyano (Camioneros), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Rodolfo Daer (Alimentación), Marina Jaureguiberry (docentes privados). Maia Volcovinsky (judiciales), Jorge Sola (seguros) y Argentino Geneiro (gastronómicos), además del titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, cercano a Grabois, quien visi-tará este viernes a Francisco.

La conversación duró cerca de 40 minutos y el Papa se demostró bien impresionado "del relato de los compañeros que contaron como ha avanzado la representación fe-menina en la CGT", afirmaron fuentes sindicales

"Si Dios quiere, iré" a la Argentina Los sindicalistas reiteraron al Papa su deseo de que viaje en visita a la Argentina, lo que no se ha concretado en los 11 años de su pontifi-cado. Francisco les respondió que "si Dios quiere, iré sin dudas", pero agregó que hay problemas de agenda que deben superarse. Por ejemplo, antes de fin de mes, tiene un viaje a Luxemburgo y Bruselas y en octubre estará el Sínodo Mundial de Obispos que trata los grandes problemas de la Iglesia. "Quiere estar en la Argentina este año", apun-tó otro de los gremialistas.

En esa línea, Francisco les transmitió también que se está discutiendo sobre las etapas de su gira argentina, que no es un tema fácil.

Daer señaló que **el Papa "compar-**te nuestras preocupaciones. Nosotros tenemos como misión defen-der la dignidad del trabajo", señaló. El Papa les dijo que la justicia so-cial es eje del Evangelio como tema y les reiteró varias veces el concepto de "dignificar el trabajo". ■

## Pettovello también visitó al Papa y le explicó la política social

**Emiliano Russo** 

erusso@clarin.com

En el marco de la ronda de diálogo con dirigentes involucrados en la cuestión social en la Argentina, el apa Francisco recibió ayer en el Vaticano a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien le expuso sobre los programas implementados por el gobierno de Javier Milei que transformaron los planes sociales, la capacitación en empleo y la ayuda oficial a los secPreviamente, Jorge Bergoglio ha-bía recibido a un nutrido grupo de referentes de la CGT y a uno de los de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, en el marco del cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición sobre las consecuencias de la política de ajuste aplicada por Milei para bajar la inflación y estabilizar la macroeco-

Según informaron fuentes de Capital Humano, la funcionaria con-currió sola a la audiencia en El Vaticano dado que había sido "convocada por el Papa". Durante el encuentro Pettovello abundó sobre las medidas realizadas en los diez es de gestión en los que trans formó el Potenciar Trabajo y en la relación con los sindicatos a través del secretario de Trabajo, Julio Cor-

Respecto del aumento de la pobreza que viene alertando la pro pia Iglesia a través del Observato rio de Deuda Social de la UCA, Pettovello habría hecho hincapié en la denominada ayuda social "directa" con la que se solaza el Ejecutivo, en relación a los incrementos



Ministra, Sandra Pettovello en Roma, en su anterior visita al Papa

por encima de la inflación de las transferencias vía Tarjeta Alimen-

También la amiga del Presidente le adelantó las medidas oficiales

programadas para el resto del año y las provectadas para 2025, en me dio del debate que se viene sobre el Presupuesto que presentó aver el Presidente en el Congreso.



En 2022, la Argentina tuvo un déficit energético de US\$ 4.400 millones. Pero en 2024 se espera un superávit equivalente, US\$ 4.000 millones. Las exportaciones de petróleo crecieron un 30% y la producción de gas de Vaca Muerta reemplazó importaciones. Aún falta infraestructura que permita el despegue de las ventas externas.

**Nuevos retos** para las empresas

#### OIL & GAS: UN CAMINO A LA EXPORTACIÓN Y LA GENERACIÓN DE DIVISAS

Mesa 1

#### CÓMO CONCRETAR **MÁS INVERSIONES**







Mesa 2

LAS OPORTUNIDADES **DEL MERCADO MUNDIAL** 



19 de Septiembre - 19hs

Transmisión por Clarin.com y por nuestro canal de youtube

DESA telecom osde camuzzi









SILVER SPONSORS



AUSPICIA YPF Pampaenergia



CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 14 El País

## Tamara Yañez declaró que la vio golpeada a su hermana

Le dijo al fiscal Ramiro González que Alberto Fernández le pidió a la ex primera dama que abortara. Y que presenció escenas de violencia.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

La hermana de la exprimera dama Tamara Yañez, se presentó aver en los tribunales federales de Como-doro Py para declarar como testigo en la causa donde a Alberto Fernández se le imputan nueve hechos vinculados a la violencia de género. Clarín accedió a la declaración completa, en la que indicó que "le vio golpes" a Fabiola Yañez y corroboró las lesiones en su ojo de-recho previo al viaje oficial a Misiones. En otro tramo, sostuvo haber visto **"zamarreos en la Quinta de** Olivos". Habló, además, del aborto que se practicó en 2016 "me llamó para decirme que él **le pidió que** aborte", contó.

La hermana de Fabiola es una de las testigos sugeridos por la querella a cargo de la abogada Mariana Gallego. Según explicó en su momento la exprimera dama, ella es-tuvo en diversas ocasiones acompañándola en la casa de huéspe-des de la Quinta de Olivos como también en Madrid, desde que se radicó allí en diciembre pasado.

Los hechos que constituyen es-ta causa son diversos episodios de violencia tanto física como verbal, que se desarrollaron "a lo largo del tiempo" como explicó el fiscal del caso. El punto de partida, en la venta de tiempo delimitada en la investigación, es 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para



**ra Yañez.** Declaró haber visto "zamarreos en la Quinta de Olivos" de Fernández a Fabiola. MAXI FAILLA

año en la ciudad de Madrid.

"Hasta 2016 Fabiola tenía una vida normal", dijo Tamara Yañez, y contó que durante 2016 a los pocos meses de haberse mudado con Fernández al departamento que supuestamente Enrique "Pepe" Albistur le presta al expresidente, ella le contó que estaba embarazada. "Ella quería tener un hijo", explicó.

Al continuar con su declaración. dijo: "pero unos días después le dijo que no iba a poder ser" y añadió; "Alberto le dijo que lo tenía que

suspender". La hermana de Fabiola Yañez dio más detalles sobre es te punto v señaló: "Ellos no se cuidaban, sabíamos que podía pasar el embarazo".

A criterio de Tamara Yañez, des de el inicio de la relación "se notaban los malos tratos de Alberto a Fabiola" y que en una ocasión ella se comunicó con el ex presidente "para recriminarle el maltrato" hacia su hermana, a lo cual "Alberto me contestó, sos una pendeja impertinente, con vos no hablo" y le

cortó el teléfono".

A los seis meses, mi hermana vuelve de Londres y vuelve con él, lo que nosotras (mi mamá y yo) no queríamos. Yo prácticamente con él casi no tenía contacto, hasta que me llama mi hermana y me dice que Alberto iba a ser candidato a presidente, nos avisa un día antes. yo me quede mal, triste. Habíamos estado intentado por años sacarla de ese lugar, que la ponía triste a ella y a nosotros, eso era feo. No-sotros sabíamos como era la cuestión, como él se manejaba, que él la menospreciaba. "Entonces pen-sé, y ahora?", expresó la testigo.

Violencia emocional (vivió) siempre, el hostigamiento, el des trato, no importaba si habia un embarazo de por medio. Con respec to a la violencia física vo sacaría cuentas de fechas, porque todo el embarazo de ella estuvo mi mamá acompañándola, entonces física real durante el embarazo no sé porque tendría que ver las fechas, si yo saco cuentas hubo zamarreos cuando ella estaba embaraza, de un mes o semanas".

Uno de los hechos imputados se sitúa en julio de 2021. Según denunció Yañez, "mientras se encontra-ba junto a Alberto Fernández en la cama de la suite presidencial del chalet de la Quinta de Olivos, luego de una discusión originada posi-blemente por la denominada "fiesta de Olivos", le propinó un golpe de puño en el ojo, ante lo cual Yáñez le cuestionó ¿qué me hiciste?' Tamara Yañez confirmó ante la

fiscalía el episodio y las circunstan-cias que rodearon el inmediata-

mente posterior viaje a Misiones. "Ese día cuando ingresó a la habitación le veo el ojo morado, todavía no negro y le pregunto qué le pasó y me dice que había discu-tido con Alberto, era de noche y estaban en la cama y que Alberto le pegó un manotazo. Yo le pregunté por qué estaban discutiendo, y me dice que por lo mismo de siempre, yo deduje en ese momento que te-nía que ver con otra mujer", relató.

También se refirió a un hecho ocurrido en 2021, en el chalet presi dencial, cuando empezó a "escu-char gritos de Alberto, subo el volumen de la televisión porque es taba mi hija y no estaba dormida"

"Me fui a baño y empecé a cepi-llarme los dientes con la puerta del baño abierta y mi hermana abre la puerta de ingreso a habitación yo la miro y él viene, la agarra del brazo y se la lleva a su habitación. La agarró del brazo fuerte y le dijo 'vení''', relato Tamara Yañez. ■

## TV Pública: la acusan de "filtrar información" y la despiden

Alejandro Alfie

aalfie@clarin.com

El interventor de los medios públicos, Eduardo González, despidió a la empleada Victoria Nasisi de Ra dio y Televisión Argentina (RTA), por "pérdida de confianza". acusándola de "filtrar información".

La empleada de la empresa que maneja Radio Nacional y la TV Pública no pudo ingresar el miércoles pasado a la oficina donde trabaió durante 24 años, donde era seria en la Gerencia de Administración y Finanzas, ya que el interventor González dio la orden de impedir su ingreso al edificio de la avenida Figueroa Alcorta y Tagle.

Fuentes oficiales explicaron a Clarin que le impidieron el ingreso a su oficina, para "resguardar los datos que pudieran existir en su computadora, como un elemento de prueba del posible robo de información".

Es que las autoridades de RTA habían pedido a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno nacional que hicieran una auditoría en los si

empresa estatal para "descubrir quién filtraba información" a los medios de comunicación.

"Hubo sospechas que Nasisi accedía a información para la que no tenía autorización. Habría accedido a documentación sensible usando claves de otras personas", dijo una fuente oficial a Clarin.

Y agregó: "Estamos hablando de un supuesto robo de información. así que primero se le envió una carta documento por un despido con causa, por pérdida de confianza. Pero finalmente se acordó incororarla al Plan de Retiro Voluntario para evitar un juicio laboral", sostuvo la fuente oficial.

Este diario comenzó a investigar el miércoles pasado, cuando a Nasisi se le prohibió el ingreso a su oficina en la TV Pública. Allí intervinieron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación del Personal Jerárquico

#### Era secretaria en la Gerencia de Administración.

(APJ) -gremio al que está afiliada-, para reclamar ante la situación. que estuvo a punto de provocar una movilización de los emplea-

Fue luego de eso que las autori-

tuación y que la secretaria pueda incorporarse al Plan de Retiro Voluntario, en lugar del despido sin indemnización que figuraba en la carta documento que le enviaron.

"La empresa la acusa de filtrar información. Nosotros no compartimos para nada esa acusación. Es una empleada con 24 años de antigüedad v no tiene nada malo en su egajo. Es un mecanismo perverso Que yo recuerde, acá nunca pasó algo así", dijo a Clarín el secretario general del gremio SiPreBA, Agus-

Sin embargo, tres fuentes independientes entre si coincidieron en que la causa de su despido fue la publicación en Clarín de dos notas sobre las millonarias indemnizaciones que el interventor Gonzá lez les pagó a cuatro funcionarios de RTA durante el último mes.



**INAUGURACIÓN** 



ANGUS



8.00 hs · COLOMBO Y MAGLIANO / FÍSICO EN EL MAG

9.30 hs · MADELAN / STREAMING 14.00 hs · ALFREDO S. MONDINO / TV

ALFREDO S. MONDINO / REMATE ESPECIAL / FAENAR

15.00 hs · VICAR GANADERA S.A. / STREAMING







EXPOSICIÓN NACIONAL ANGUS DE PRIMAVERA

**EXPOSICIÓN DEL TERNERO ANGUS** 



**DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE NUEVO CENTRO DE REMATES Y EXPOSICIONES EN CAÑUELAS** 

MAIN SPONSORS











Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca





















































CON EL APOYO DE

















16 El País CLARIN – MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### La tentación de los municipios

- No solo el municipio de Lanús, gobernado por Julián Alvarez de La Cámpora, subió las tasas que aplica.
- Ayer Lanús fue noticia por la Tasa de Seguridad e Higiene que pasó a tributar con una alícuota del 6% de la facturación y es asi superior a la alícuota de Ingresos Brutos
- Otro caso es Pilar, también gobernado por un intendente K, Federico Achával, que tiene una Tasa de Seguridad e Higiene del 4,5%, mientras que Luján, por su parte, tiene una del 4,2%, pero también una tasa "ambiental" del 1,5 por



Iulián Alvarez

 Los comerciantes señalan que hay muncipios que, por ejemplo, obligan a plantar un árbol por una ordenanza y "después y sin aviso nos cobran contribución forestal".



Federico Achával

 En Campana, Sebastián Abella subió tasas por los envases, castigando por el tipo de packaging.

 Otro es el "impuesto al Calco", que se cobra por exhibir en las vi-



Sebastián Abella.

drieras los medios de pago, o la tasa de publicidad y propaganda interior, en tanto que se consideran elementos publicitarios dentro de los locales, que a veces son exhibidores o heladeras que contienen siertas marcas de hebidas

- Con el aumento de tasas municipales, hasta 50% del precio de los bienes de primera necesidad son impuestos
- Así lo calculó la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, que al igual que los supermercados inició una contraofensiva pública contra la exacción al comercio por parte de muchos municipios, en especial bonaerenses.
- Argumentan que con los aumentos de tasas municipales, por cada \$100 que paga el consumidor por un producto de primera necesidad entre \$38 y \$49 son impuestos.

## En guerra con un intendente K, los súper aumentan los precios por suba de una tasa municipal

Es en Lanús, municipio que gobierna el intendente Julián Álvarez. Las cadenas denuncian un incremento de la alícuota del 3,3% y lo trasladan.

#### Agustina Devincenzi

agdevincenzi@clarin.com

En medio de la pelea con el intendente de La Cámpora Julian Álvarez, tres de las principales cadenas de supermercados ya aumentaron los precios en Lanús por la suba de la tasa de Seguridad e Higiene que dispuso el municipio, en línea con otros bonaerenses que incrementaron la carga impositiva. Los súper denuncian una suba del 3,3% de la alicuota, que pasó de 2,36% a 6%, mientras que el intendente K sostiene que el alza fue un 0,6%.

Coto -con dos híper en ese distrito-, Vea -del grupo chileno Cencosud, también con dos locales- y Changomas -del Grupo GDN, que compró en pandemia la operación local de Walmart, con una tiendapegaron carteles en las vidrieras de las sucursales y las líneas de caja que anuncian a los clientes el traslado del incremento de este costo a los precios de venta.

"En virtud del aumento del 3,3% de la tasa de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Lanús, nos vemos forzados a incrementar los precios en esta sucursal", explica el anuncio de Coto.

"A raíz del incremento del 3,3% en la Tasa de Seguridad e Higiene llevado a cabo por la Municipalidad de Lanús, nos vemos obligados a aumentar los precios en esta suChango Mas
Estimados clientes:
En virtud al aumento de
la Tasa de Seguridad
e Higiene de la
Municipalidad de Lanus,
los precios de este
local reflejan
ese incremento del 3,3%".



Carteles. Los supermercados pegaron en sus locales afiches en los que explican la decisión.

cursal. Lamentamos las molestias ocasionadas", describe la comunicación de Vea.

"En virtud al aumento de la Tasa de Seguridad e Higiene de la Municipalidad, los precios de este local reflejan ese incremento del 3,3%", suma la notificación de Chango-

"El aumento desmedido, desproporcionado e injustificado de la Tasa de Seguridad e Higiene tornaba negativo el resultado de la operación en Lanús. Esta, cómo otras municipalidades y provincias, prefiere exprimir desmedidamente a una masa crítica de contribuyentes tolerando la evasión y la informalidad del resto", apuntó Vasco en diálogo con Clarín.

"Es un impuesto encubierto, que

no corresponde. Se bancaba cuando era un porcentaje pequeño, pero al elevarlo al 6% se volvió dificil, sumado al cobro de Ingresos Brutos más IVA. Se convierte en un componente más del precio que paga el consumidor en medio de la voracidad fiscal de quienes no hacen los ajustes que la sociedad les pide', aportó una fuente del sector.

Y agregó: "El diálogo con la Municipalidad es imposible desde que el intendente dice que la alícuota de la tasa es 0,6% cuando es un 6%. Sinceramente inquietan ese tipo de 'explicaciones'. Es una cuestión de supervivencia de la operación

#### El municipio se defiende y dice que eximió a los almacenes.

en Lanús el traslado a precios del incremento que lamentamos vernos obligados a hacer".

En una entrevista radial Álvarez argumentó que la medida **no se relaciona** con la decisión del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, de **prohibirles a los municipios cobrar adicionales en las tarifas de servicios públicos: "Es falso y no tiene nada que ver con la medida que tomó Caputo".** 

"Lo que hicimos fue eximir a los 500 almacenes de barrio de la Tasa de Seguridad e Higiene y se la duplicamos a los hipermercados. Es una medida progresiva. La tasa estaba en el 0,3% y ahora está en el 0,6%. Esto se recauda con una factura independiente que hace el municipio", destacó.

"Las estaciones de servicio tienen otro impuesto absolutamente distinto. Hay una tasa al combustible del 0,2%. No es importante, en Lanús recaudamos \$100 millones el año pasado y hacer una cuadra de asfalto sale \$180 millones", comparó. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtió que los aumentos de tasas municipales generarán más inflación. ■

clarin#ramiro.correla.martins@g

# El desempleo en la Ciudad está en el nivel más alto en dos años: alcanzó a 7,3%

Son datos del segundo trimestre de este año. Las mujeres y los barrios de la zona Sur son los más afectados.

#### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

Caida de empleo, aumento del desempleo y del subempleo es lo que pasó en el segundo trimestre de este año entre los que habitan en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, en el segundo trimestre de 2024, las tasas de actividad y de empleo se redujeron respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa de desocupación se ubicó en 7,3% de la población económicamente activa (124,500 personas); un año atrás, era del 6,8% y es el nivel más alto en dos años.

Por su parte, la tasa de subocupación horaria registró el valor más



Desempleo. También cayó el nivel de empleo en la Ciudad.

alto de los últimos tres años (10,9% versus 9,4%). La población subocupada demandante de empleo representó poco más de la mitad de la población subocupada (50,6%) y quedó 8,8 puntos por encima de la marca del mismo trimestre de 2023.

Los indicadores porteños marcan que:

•La tasa bruta de actividad es de 55,5%, 1,1 puntos por debajo de la marca del mismo trimestre del año anterior. De 1.743.000 a 1.710.500. En la comparación interanual, la

#### PARA TENER EN CUENTA

10,9%

es la tasa de subocupación hora ria, el valor más alto de los últimos tres años.

Población Económicamente Activa (PEA) (ocupados más desocupados) se reduce 1,9%, con dinámicas diferenciadas por sexo: la PEA femenina disminuye 4,3%, mientras que la de varones, prácticamente se sostiene (0,5%).

•El empleo disminuye del 52,7% al 51,4% (de 1.625.000 a 1.586.000 personas). Al igual que ocurre en la población económicamente activa, la reducción interanual entre las mujeres es la que motoriza la baja general de la ocupación (4,5%); entre los varones ocupados prácticamentene hay cambio.

mente no hay cambio.
•Como resultado de las dinámicas descendentes de la actividad y el empleo, la tasa de desocupación se expande a 7,3% de la PEA; un año atrás, esta tasa era del 6,8%.

•El 71,3% de la población ocupada trabaja en condición asalariada, por debajo del 72,5% de un año atrás. Se destaca que la marca del trimestre es la más baja de la serie comenzada en 2014.

 Un cuarto de los ocupados y ocupadas se encuentra dentro de la población que trabaja por su cuenta (24,7%), la incidencia más alta de la serie.

•La distribución de la población ocupada por horas trabajadas se modifica en comparación con el mismo trimestre del año anterior: disminuye el peso de la categoría de más de 45 horas semanales (se coloca en 24,4% del total) y aumenta el correspondiente a menos de 35 horas (31,9%). Por su parte, la incidencia en el intervalo 35 a 45 horas semanales prácticamente no se modifica (43,7%).

•La tasa de desocupación en la zona Sur (Comunas 4, 8, 9 y 10) del 11%, es de 3,7 puntos por encima del total de la Ciudad. Un año atrás, era de 9.1% de la PEA. ■



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 01/05/2025 BENEFICIO VÁLIDO TODOS LOS DÍAS, PARA SOCIOS 365 Y 365 P.U.S. PARA ACCEDER A ESTE BENEFICIO DEBERÁS COMUNICARTE AL SIGUIENTE NUMERO VÍA WHATSA-PP 54(11) 5263 5500, DONDE TE ATENDERÁ UN ASESOR Y VALIDARA TU CONDICIÓN DE SOCIO. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SUETO A FUTURAS MODIFICACIONES. DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. CLARIN NO TIENE, NINGUINA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL UNICIO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL UNICIO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL UNICIO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL UNICIO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL UNICIO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL UNICIO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL UNICIO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL UNICIO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL UNICIO CRESPONSABILIDAD. EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN A SERVICIO DE LOS CONTRESENTADOS DE CONT

clarin#ramiro.correia.martins@gr

18 FL País CLARIN -- MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Las mayores bajas. La retracción del consumo es fuerte en casi todas las bebidas y productos de cosmética

## El consumo no hace pie: cayó 17% en agosto, el peor mes en 10 años

Se trata de una pérdida contra el mismo mes de 2023. El acumulado anual de caída supera 10%. Los motivos.

#### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

A diferencia de otros sectores de la actividad, el consumo masivo todavía **no** encontró piso. Un informe de la consultora Scentia muestra que en agosto hubo una caida interanual del 17,2% en las ventas de supermercados y autoservicios, el peor registro para un mes en una década. "Agosto presenta la retracción interanual más dura de los últimos años, -17,2% vs mismo mes de 2023, en la suma de los dos canales contemplados. El acumulado anual supera los 10 puntos negativos", señala el informe que Scentia realiza en forma mensual.

"Al revisar las tendencias de años atrás, el peor registro que yo había encontrado fue de julio del 2019, que fue del 10% la caída. Después hubo otra fuerte en marzo del 2021, del 16%, pero hay que tomarla con pinzas porque se compara con una variación muy fuerte de marzo del 2020 cuando la gente se stockeo por la pandemia. Por lo tanto, para mi ésta es la caída más fuerte de los últimos 10 años, por lo menos", le dijo Osvaldo del Rio, director de Scentia a Clarín.

En los distintos canales de ventas, la caída es relativamente parecida. En los supermercados la baja fue del 17,9% y en los autoservicios, de 16,5%. Las mediciones de Scentia vienen siendo negativas desde enero. Hasta que se conoció este informe el peor dato del 2024 era el de julio, con una merma del 16%. La pérdida acumulada de los ocho meses transcurridos de este año dio 10.6%.

Del Río marca que este año las caídas son muy marcadas porque la base de comparación contra el año pasado es muy alta. En agosto de 2023, las ventas en los supermercados subían 14.1%, mientras que en los autoservicios bajaban 3,2%.

Esto ocurría porque tras las elecciones PASO del año pasado se produjo un boom del consumo generado por la incertidumbre ante los

#### PARA TENER EN CUENTA

24,7%

es la caída en la venta de bebidas sin alcohol. En el caso de las alcohólicas llega a 24,3%.

20,1%

es la caída de venta en productos de cosmética.

15,9%

es la caída de ventas en los productos de limpieza. Alimentació es 12,4%. cambios políticos que venían y también por las acciones del gobierno anterior para tratar de apuntalar la intención de voto del candidato presidencial Sergio Massa.

"El efecto de las ventas generadas por medidas como Precios Justos, la eliminación del pago de Ganancias y distintos bonos seguirán impactando en la base de comparación de los próximos meses", dijo Del Río.

Dentro de los rubros que mide Scentia, las mayores caídas se dan en las ventas "Impulsivas", una categoría donde la baja llega a 27%, seguido por bebidas sin alcohol con-24,7%, bebidas con alcohol que pierde con 24,3% e higiene y cosmética con un retroceso de 20,1%.

Los rubros que menos cayeron son productos de limpieza de ropa y hogar con el 15,9%, desayuno y merienda con 14,4%, alimentación con 12,4% y perecederos con 9,4%. A lo largo del año la peor caida fue para bebidas con alcohol con 17,8% y la menor para alimentos y perecederos con 6%.

Para los próximo meses, septiembre incluido, Del Río anticipa que los números serán muy negativos. "Hasta noviembre se compara con bases muy positivas, con subas de 8% promedio, en especial por el desempeño de las ventas en los supermercados. Para diciembre ya se desacelera a un alza de 1,4%. Ya enero es negativo".

## El precio de la carne bajó un 16% en el año, pero igual se compra 20% menos

La baja contribuyó al descenso de la inflación. Las compras en el mostrador, en mínimos históricos.

El precio de referencia de l8 cortes de carne relevados en julio por el IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina), que promedió \$7.445 por kilo al consumidor, fue un 16% inferior en términos reales al de diciembre de 2023.

El descenso de este producto, de gran importancia en las mesas argentinas, impactó favorablemente en el índice general de los precios al consumidor (IPC) contribuyendo al retroceso de la inflación durante 2024.

"Se estima que la carne pasó de aportar 2,2 puntos porcentuales a la inflación de diciembre 2023 a aportar solo 0,11 puntos a la inflación de julio 2024", indicó Franco Artusso, de la Fundación Mediterránea.

El bajo poder adquisitivo del ingresos implicó una gran caida de la actividad en el primer semestre del año y en ese contexto el consumo de carne bajó un 20% interanual, cayendo a mínimos históricos.

"En coyunturas de este tipo las familias recurren a otras opciones más económicas como el pollo o el cerdo para salvaguardar sus ingresos", señaló Artusso.

Según el experto "si se tiene en cuenta que, a pesar de la merma de los últimos meses, la carne vacuna no se encuentra "barata" en relación al pasado: el precio de julio quedó prácticamente al mismo nível que su media 2007-2023 (en términos reales), pero el promedio de enero-julio se posicionó 6% por encima de dicha referencia", detalló Artusso.

Es que con un kilo de carne de vaca se pudo comprar casi 3 kilos de pollo o 1 kilo y medio de cerdo.

Para los próximos meses, se espera que la demanda de carne vacuna se reactive y se revierta la sustitución, en la medida que la actividad económica comience a repuntar tal como se proyecta para fin de 2024.

En tanto, debido a que la producción de carne cayó casi 9%. Interanual durante los primeros siete meses del año y la hacienda que abastece al mercado interno se valorizó en forma casi proporcional, se calcula que en 2024 la faena cerrará por debajo de 2023, año récord.

Por otra parte, "la hacienda en pie, principal costo en la producción de carne, tiende a corregir para arriba en los últimos trimestres del año y podría comenzar a arbitar un mayor precio para la exportación debido a la reciente reducción de aranceles sobre los productos y subproductos cárnicos", lo cual presionaría al alza los precio sen mostrador durante los próximos meses.

La situación de la ganadería se suma a lo que pasa en soja con una caída de precio de 30% desde 2022 y que en 2025 seguiría por debajo del promedio histórico. "El clima será clave para la producción", señaló la Mediterránea.



Vacías. Una carnicería en San Telmo. El consumo cayó 20%

## LLENÁ EL CHANGUITO CON 365







## **¡TODOS LOS LUNES Y JUEVES!**

## **EN TIENDAS FÍSICAS** Y COMPRAS ONLINE CON AMBAS CREDENCIALES





¿TODAVÍA NO LA TENÉS? PEDILA AHORA ESCANEANDO EL CÓDIGO OR

\*Excluye: Electro, Carnes, Precios Cuidados, Bodegas exceptuadas. No acumulable con otras promociones ni descuentos.

#### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN WAW.365 CLARIN.COM DESCUENTO VÁLIDO LOS LUNES Y JUEVES DESDE EL OL/01/2023 HASTA EL 31/12/24 INCLUSIVE PARA COMPRAS EN LOCALES JUMBO, DISCO Y VEA DE ARGENTINA Y EN EL SITIO WEB JUMBO COM, AR DISCO COM AR Y VEA COM, AR PARA MAYORES DE 18 AÑOS QUE AL MOMENTO DEL PROGRAMA VEA AHORRO EN EL CASO QUE SU COMPRA LA REALICEN EN VEA. SE APLICARÁ UN DESCUENTO DEL 15% PARA COMPRAS PRESENCIALES Y EL 20% PARA COMPRAS A TRAVES DEL SITIO WEB. NO APLICABLE EN CAJAS DE ALOTS ENTONOMISMO FAMILLER. NO INCLUTE ELECTRODOMESTICOS, SEDUDADOS, LIBRERÍA, CARNES, LECHES, MAYORISTAS DE FAMABRERÍA, BODEGAS (CHARDON, TERRAZAS) EL COS ANDES, LA RURAL, ATURTIO, CATERA AZAPATA, LEONICIO, ARIZU, VALMONTI, LATITUD 33, TERRAZAS, CLOS DE LOS SIETE BARRO B. ESCORÍNHEIGA GESCOM, MERCIER, MONTEVICIO, LA POSTA, TRUMPETER, LUCA LUIGI BOSCA, 33 SUR, EL ENEMIGO, ALAMOSQUI BRIRLY Y LOS GENEROSOS. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES, DESCUENTOS Y OFERTAS. NO INCLUYE PRODUCTOS ACORDADOS POR EL GOBIERNO COMO EL PROGRAMA DE PRECIO JUSTOS Y ACETTES DE FIDIECOMISMO, ADBONADO CON TRADIETA CENCADA SE DE ESSUENTO ADECIONES, DESCUENTOS Y OFERTAS. NO INCLUYE PRODUCTOS ACORDADOS POR EL GOBIERNO COMO EL PROGRAMA DE PRECIO JUSTOS Y ACETTES DE FIDIECOMISMO, ADBONADO CON TINTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA PUDIENDO ESTAR SUJERO A FUTURAS MODICIFICACIONES. CLARIN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDADEN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADHIEREN SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE DE TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WAW. 365. CLARIN COMPREILA MENTO DA LOS EL SAS SUSCIENDOS A DESCUENTOS A SUSCIENDA SE ADECIDADA A LAS COMBINACIONES. SENSI ES SUSCIENDOS A DESCUENTOS A SUSCIENDA SE ADECIDADA SE ANTECEDA SE TODO CONFORME REGLAMENTO DE SES. ESENTANDO A LAS COMBINACIONES DE SENSILES Y DESCADAS. TODO CONFORME REGLAMENTO DE ACUENTOS PASO DE ACUENTOS DE ACUENTOS DE ACUENTOS DE ACUENTOS DE ACUENT

CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 20 El País

#### Principales indicadores







#### TASAS EN ESTADOS UNIDOS

Los mercados están expectantes: la Reserva Federal estaría a punto de bajar las tasas tras más de un año de subas. La Fed se

prepara para reducir las tasas, mientras los mercados globales celebran. Pero la inflación y el déficit fiscal en EE. UU. generan dudas.

## Gustos que resignó la clase media: el asado, la ropa y salir a comer

Según una encuesta privada, Internet, remedios y colegios son los gastos que más se intentan conservar. El 59% no llega a fin de mes, pero hay optimismo.

#### Caída del poder adquisitivo



ar ropa. Pese a que el precio cavó dramáticamente, se resignó.



rafuera. Un gusto que resignó el 46% de los consultados

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

La desaceleración de la inflación, la estabilidad del dólar y el superávit fiscal son algunos indicadores de la macro que el Gobierno desta-ca como cucardas de la gestión. Sin embargo, estas variables no lucen en el día a día de los consumidores, quienes tienen una mirada más negativa sobre la situación económica actual.

El 52% considera que su capacidad de compra es "peor" o "mucho

peor" que la de hace un año, mientras que un 60% tenía proyectos que hoy debe posponer por falta de recursos. Según un sondeo de Moi-guer Compañía de Estrategia, este año el 74% de los hogares debió restringir algunos gustos para

achicar su presupuesto. ¿Cuáles? En una encuesta de 1.300 casos representativos de todo el país, la consultora especializada en consumo encontró que los gustos más afectados son las reuniones familiares para hacer asado (54%). la compra de ropa (50%) y las salidas a comer afuera (46%)

Por su parte, el 60% de los encuestados declaró que debió frenar planes, como reformas en el hogar (30%), iniciar un negocio (12%) o mudarse (7%), según la encuesta que se hizo entre julio y agosto.

La resignación o la reducción en la compra de muchos de estos bienes no se explican exclusivamente por los aumentos de precios, sino por el incremento de la proporción de estos en el gasto de los ho-

Por ejemplo, la ropa es uno de los rubros que menos aumentó en lo que va del año: en el índice de Pre cios al Consumidor (IPC) acumula 61% versus 94,8% de la inflación general. Sin embargo, el costo de estos bienes representa una porción más importante del ingreso respec to del año pasado. Lo mismo ocurre con otros rubros.

A agosto, para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires una familia tuvo que tener ingresos por \$1,5 millón, según el INDEC porte-

Un dato de la consultora Ecolatina logra ilustrar esa ecuación: los gastos en bienes y servicios inelás-

ticos (que son los que a la gente le cuesta más abandonar aunque suban de precio, como las prepagas y los colegios de sus hijos, por ejem-plo) representan hoy casi el 40% del ingreso, cuando en mayo de 2022, explicaban el 16%, según la consultora económica.

Martín Eandi, director del área Research en Moiguer Compañía de Estrategia, explica: "Al complicarse el poder adquisitivo por el au-mento de los gastos, los consumidores deben posponer los proyec-tos para administrar el presente". Esto implica usar ahorros, sumar más horas de trabajo e implementar cambios en las estrategias de compra, como el reemplazo de productos y de marcas, enumera el ex-

Según el sondeo, el 55% de los encuestados debió utilizar ahorros para cubrir gastos cotidianos, un porcentaje que creció respecto del 2023. El 23% de los encuestados recurrió a esta alternativa en el último mes y 28% que ya lo venía ha-

Por otro lado, el 59% de los encuestados reconoció que en algunos de los últimos meses no pudo llegar a fin de mes. Una cifra que cae al 30% en la clase alta v sube al 67% en los estratos medios y al 71% en los más bajos.

De esta manera, especialmente en los segmentos medios y bajos. el consumo implica resignaciones v grados de esfuerzo v dedicación. Una situación que finalmente deriva en un consumidor más estreado por tener que estar calculando y corriendo detrás de promociones, de cuotas, de reintegros de aplicaciones o tarietas", señala Ean-

Al consultar cuál fue el comportamiento concreto en cuanto al recorte de gastos este año respecto del 2023, exclusivamente en el seg-mento de la clase media, los datos mostraron que el 91% de los encuestados redujo o eliminó el uso de transporte privado como taxis o apps. El 86% dejó de comprar golosinas y chocolates. En un 83% bajaron las compras de primeras marcas de alimentos. El 80% dejó de salir a tomar café o un helado.

En esta lista, los consumos más inelásticos (que son más importantes para los consumidores) resultaron el uso de Internet en el hogar (49%), la compra de medica-mentos (48%) y el colegio de los hijos (41%). De todas maneras, la gente mantiene cierto optimismo en el futuro, dice Eandi.



## ¡Conocé a los 24 semifinalistas!

















































Ellos están inspirando a sus estudiantes y comunidad con su forma de enseñar.

WWW.DOCENTESQUEINSPIRAN.COM.AR



22 El Mundo CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### Violencia política en Estados Unidos



Bajo vigilancia. Los automóviles de la policía de Florida, ayer, ante uno de los accesos al club de golf de West Palm Beach, cerca de donde fue detenido Ryan Routh, de 58 años. REUTERS

## Trump apunta a Biden y Harris por el intento de asesinato y se reabren las dudas sobre el Servicio Secreto

El republicano dijo que la "retórica" violenta de sus rivales influyó en el agresor, que acechó 12 horas su campo de golf. Este hecho reflotó las críticas a los custodios tras el atentado de julio.

WASHINGTON, AP, AFP, EFE Y THE NEW YORK TIMES

El Servicio Secreto de EE.UU. volvió ayer a estar bajo el foco de las críticas por el segundo intento de atentado contra Donald Trumpen dos meses. Aunque sus custodios lograron arrestar a un sospechoso, lo hicieron luego de que acechara al ex presidente durante 12 horas en torno a un campo de golf en Florida. El republicano, tras agradecer la tarea de esa agencia federal, transformó todo el episodio en materia de campaña electoral al culpar de la agresión evitada a la "retórica" violenta del jefe de la Casa Blanca. Joe Biden, y de su rival en los comicios de noviembre, la vice Kamala Harris.

"Su retórica está provocando que me disparen, cuando soy yo quien va a salvar al país, y ellos son los que están destruyendo el país, tanto desde dentro como desde fuera', agregó el expresidente, quien luego en la red social Truth amplificó este mensaje al incluir a toda la retórica de "la izquierda comunista".

El agente del FBI Jeffrey Veltri y el director interino del Servicio Secreto, Ronald Rowe, informaron ayer que el arrestado, identificado como Ryan Routh, de 58 años, no actuó solo y había escrito un libro en el que insultaba al magnate e invitaba a sus lectores a matarlo.

En una rueda de prensa, Rowe dijo que el sospechoso "no llegó a disparar" ni a Trump ni a los agentes con un rifle AK-47 con mira telescópica, que le fue confiscado. Entre otros de sus dispositivos incautados figuran dos mochilas, y una cámara deportiva GoPro, además de una bolsa plástica con comida.

Routh, con amplios antecedentes penales, fue acusado ayer en un tribunal de Florida de dos cargos federales por poseer armas de fuego, cargos por los que podría afrontar hasta 20 años de cárcel. Obsesionado con la guerra en Ucrania, Routh había votado por el republicano en las elecciones presidenciales de 2016, pero estaba "decepcionado" de su mandato.

Pero un dato que alentó las críticas contra el Servicio Secreto, cuya función es proteger a las personalidades políticas del país, es que el acusado estuvo 12 horas merodeando las cercas del campo de golf de West Palm, propiedad de Trump, mientras el magnate jugaba. Sus aliados republicanos deploraron que el cerco de seguridad no se haya elevado al mismo nivel que el de un presidente en ejercicio.

"Hubos dos intentos de asesinato contra Trump. El Servicio Secreto debe elevar su nivel de protección a sus máximas capacidades", afirmó el congresista Steve Scalise. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, por su lado, sostuvo que la gente merece la verdad sobre "cómo un posible asesino pudo acercarse tanto al expresidente" en su club de golf. Hasta el presi-

dente Biden terció en la discusión al afirmar que el Servicio Secreto "necesita más ayuda" en recursos para cumplir con su labor.

Estas críticas reabrieron los recelos contra ese cuerpo de élite luego de que, el 13 de julio, Trump resultara herido de un disparo en la oreja durante un mitin en Pensilvania. Hubo dos muertos, incluyendo al agresor, que tiró desde un techo a 150 metros del candidato. Diez días después, la jefa del Servicio, Kimberly Cheatle, dimitió tras verse obligada a admitir su responsabilidad en el "mayor fracaso operativo" de la segorio; "en dícodar."

rativo" de la agencia "en décadas".
Trump elogió el domingo el trabajo del Servicio Secreto en su
campo de golf de Palm Beach pese
a todas estas críticas, aunque enfocó sus reproches sobre sus rivales políticos para los comicios del
5 de noviembre.

Durante una entrevista que dio al medio conservador **Fox News Digital**, Trump señaló que el sospechoso Routh, quien tuvo su primera comparecencia en la Corte, "creyó en la retórica de Biden y Harris, y actuó en consecuencia".

"Su retórica (la de Biden y Harris) está provocando que me disparen, cuando soy yo quien va a salvar al país, y ellos son los que están destruyendo el país, tanto desde dentro como desde fuera", agregó.

Luego, en su red social Truth, amplificó este mensaje al responsabilizar a "la retórica de la izquierda comunista" de su nuevo intento de asesinato. "Debido a esta retórica de la izquierda comunista las balas están volando, jy esto solo va a ir a peor!, advirtió Trump en otra parte de su mensaje.

otra parte de su mensaje.

Tanto Kamala Harris, como su compañero de fórmula presidencial y gobernador de Minesota, Tim Walz, condenaron el intento de asesinato. "La violencia política no tiene cabida en Estados Unidos", escribió la candidata demócrata en sus redes sociales. "

clarifi#ramiro.correia.martins@g

CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El Mundo 23



Arrestado. Ryan Routh, tras ser detenido por la policía en Florida. EFE

Ryan W. Routh (58) lamentó haber votado por Trump en 2016. "Seré feliz cuando no estés aquí", escribió.

### Un detenido con largo prontuario policial y obsesionado por la guerra en Ucrania

El hombre arrestado bajo sospechas de haber intentado el asesinato de Donald Trump fue identificado como Ryan Wesley Routh, tiene 58 años, es originario de Carolina del Norte y techador de profesión.

Cuenta con un largo historial con la policia de Estados Unidos antes de que el domingo fuera detenido tras haber estado cerca de 12 horas acechando al ex presidente en Florida mientras el republicano jugaba al golf en su club de West Palm. Ayer lunes fue acusado por delitos federales con armas de fuego y podrian darle 15 años de prisión.

En las redes sociales se presenta a Routh como un firme defensor de la causa ucraniana. "Estoy dispuesto a luchar y morir por Ucrania", escribió en redes sociales poco después de la invasión rusa en 2022. Sin formación militar, viajó a Kiev e intentó reclutar a voluntarios para luchar contra el ejército ruso. En marzo de 2023, declaró a un periodista del The New York Times que tenía un proyecto para ayudar a Kiev: reclutar a exsoldados afganos y enviarlos a combatir a Ucrania

En junio de 2020 publicó un mensaje en la entonces Twitter, en el que se arrepentía de haber votado por Trump en 2016 y expresaba su "gran decepción". "Seré feliz cuando ya no estés aquí", escribió. Luego, en 2020 votó por Joe Biden. En un libro autoeditado de 300

páginas, titulado "La guerra que no

se puede ganar", expone sus ideas sobre varios temas: "El fallo fatal de la democracia", "el abandono del mundo y el ciudadano global", "la tercera guerra mundial y el fin de la humanidad". También habla de Taiwán, Afganistán y Corea del

El prontuario policial del arrestado se remonta a los años 90 por posesión de estupefacientes, conducción sin permiso y problemas fiscales. En 2002, se atrincheró en una tienda con un arma automática. Según fuentes de CBS, Ryan Routh fue acusado y condenado por numerosos delitos graves en el condado de Guilford en Carolina del Norte entre 2002 y 2010. Otros delitos incluyen portar un arma oculta, resistirse al arresto por parte de un oficial de policía, posesión de propiedad robada y atropellar y darse a la fuga con un vehículo de motor.

Mientras Trump se encontraba en su club de golf, los servicios secretos abrieron fuego contra un arbusto, a unos 400 o 500 metros del magnate. Un agente había visto que desde ese arbusto salía un cañón de rifle y disparó. El individuo se dio a la fuga y los agentes encontraron entre la maleza, un fusil de asalto AK-47, dos mochilas y material de grabación de video. Los registros de teléfonos móviles muestran que el sospechoso estuvo cerca del campo de golf durante unas 12 horas antes de ser apresado.

El intento de atentado revela cómo el ánimo nacional ha sido modelado por la ira creada por y contra Trump.

## La violencia política, una constante en alza en la vida de EE.UU.

#### Análisis

#### Peter Baker

The New York Times

A los pocos días de que el ex presidente Donald Trump vilipendiara a los inmigrantes con historias falsas sobre haitianos que comían perros y gatos en una ciudad de Ohio, alguien comenzó a amenazar con hacer estallar escuelas, el Ayuntamiento y otros edificios públicos, forzando evacuaciones y provocando una ola de miedo.

Días después, dijeron las autoridades, un hombre que se describió como un ex partidario de Trump descontento se dirigió con un rifle semiautomático al campo de golf del expresidente en Florida, evidentemente con la intención de disparar.

Y así sigue en 2024. En el espa cio de menos de una semana, el ex y posiblemente futuro co mandante en jefe se convirtió tanto en una inspiración apa rente como en un objetivo apa rente de la violencia política que cada vez más ha llegado a dar forma a la política estadounidense en la era moderna. Las nazas de bomba y los intentos de asesinato ahora se han convertido en parte del paisaje, impactantes y horribles, pero no tanto como para haber obligado a un verdadero ajuste de cuentas nacional.

"Una de las cosas que más me preocupa en este momento es la normalización de la violencia política en nuestro sistema político. Está aumentando", dijo en una entrevista el diputado Jason Crow, demócrata de Colorado y miembro de un grupo de trabajo bipartidista que ya está investigando el intento de asesinato del 13 de julio contra Trump. "Ahora estamos en el segundo en pocos meses y esto demuestra hasta qué punto se ha generalizado".

El presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris emitieron declaraciones condenando el último incidente, pero la campaña continuó sin interrup-



Ucrania. Routh, el supuesto agresor, en una marcha en Kiev en 2022. AP

ciones. Apenas cuatro horas después de que Trump fuera empujado a una caravana para alejarlo del club de golf para su protección, su equipo de finanzas envió un correo electrónico a su lista de recaudación de fondos con un botón para hacer clic y hacer una donación. "¡Mi determinación es aún más fuerte después de otro atentado contra mi vida!", dijo Trump en el correo electrónicos de recaudación de fondos de Kamala Harris también continuaron.

Trump, que la semana pasada, en el debate con Harris, culpó a los demócratas por el tiroteo en Pensilvania que le golpeó la oreja en julio último, atribuyó el intento del domíngo también al presidente y a la vicepresidenta, argumentando que el sospechoso arrestado estaba actuando en respuesta a sus ataques políticos.

Aunque se quejó de que los demócratas lo habian convertido en un objetivo al llamarlo una amenaza para la democracia, repitió su propia afirmación de que "estas son personas que quieren destruir nuestro país" y los llamó "el enemigo desde dentro", ciertamente un lenguaje no menos provocador que el que se utilizó contra él.

La historia de E.J.U. ha estado marcada por períodos de violencia política. Cuatro presidentes en funciones han sido asesinados en el cargo y otro recibió un disparo y resultó gravemente herido. Pero dos intentos de acabar con la vida de un expresidente en dos meses siguen siendo dignos de destacar, especialmente en el calor de una elección en la que es el principal candidato para su antiguo cargo.

En el centro de la actual erupción de violencia política está Trump, una figura que parece inspirar a la gente a hacer amenazas o tomar medidas tanto a su favor como en su contra. Los críticos de Trump ambién han empleado a veces el lenguaje de la violencia, aunque no de forma tan extensa y repetida en los niveles más altos. La conmoción por el atentado de julio se disipó con relativa rapidez, mientras la atención se centraba en otros hechos. La conmoción por este incidente puede no durar más.

clariri#ramiro.correia.martins@gr

24 El Mundo CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## El Papa no irá a la reapertura de la Catedral de Notre Dame y los franceses están perplejos

El templo, que es además monumento nacional, fue reconstruido tras un incendio. Macron invitó a Francisco. "No voy a París", respondió el pontífice.

#### PARIS. CORRESPONSAL Maria Laura Avignolo

El Papa Francisco ha indicado que no viajará a París para la reapertura de la catedral de Notre Dame, reconstruida tras el incendio, el próximo 8 de diciembre. Lo anunció en su viaje de regreso, en pleno vuelo, entre Singapur y Roma.

vuelo, entre Singapur y Roma.
La noticia cayó como una bomba en Francia, cuando se lo esperaba para las celebraciones de la reinauguración de la mítica catedral y monumento histórico. Lo había invitado el presidente Emmanuel Macron y el arzobispo de París y lo esperaban sus fieles. "No voy a París", anunció el Papa, sin dar los motivos. Lo repitió dos veces.

No es la primera vez que el Papa desaira a Francia. Cuando llegó a Marsella en 2023, insistió en que viajaba a esa ciudad y no a Francia. Lo mismo ocurrió en 2014, durante su visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo. Las visitas son breves y, en nombre de la laicidad a la francesa y el trato a los migrantes, hay tensiones.

Por tanto, parece cada vez más evidente que Francisco rechaza a Francia, a pesar de la esperanza que tienen los católicos franceses de ver algún día al Papa visitar a la "hija mayor de la Iglesia", según la célebre expresión del Papa Juan Pablo II en Le Bourget. El último viaje de un pontífice, sin las rápidas incursiones de Francisco, se remonta a la visita de Benedicto XVI a París en 2008.

Si todos los presidentes de Francia han tenido vinculos con el Vaticano, las relaciones rara vez han sido sencillas. Una mirada retrospectiva a la historia de los inquillinos del Eliseo con los soberanos pontifices lo muestra. Siempre el problema es la laicidad a la francesa, que la Iglesia ve como una persecución a sus creencias y a la libertad de practicarlas.

En su primera visita al extranjero, en junio de 1959, tras llegar al poder, Charles de Gaulle acudió a la Santa Sede. Todo un símbolo para el presidente, que hasta ahora entonces se había abstenido de hablar públicamente sobre el tema. Pero el general no duda en arrodillarse a los pies del Papa antes de besar su anillo. Un gesto que no se



Símbolo. La icónica catedral de Notre Dame, que fue reconstruída tras un incendio que destruyó su torre. AP

repetirá con sus sucesores.

En los cinco años que pasó en el Elíseo, de 1969 a 1974, Georges Pompidou jugó la carta de la cautela con la religión católica. Apenas permitió una visita al Papa en enero de 1969, cuando él se encontraba en Matignon. No se trata de que estuviera abierto a acusaciones de conservadorismo en una sociedad marcada por Mayo del 68. La desconfianza era mutua: si los obispos son recibidos en la oficina del presidente, no se trata de que los dignatarios religiosos lo hagan saber.

A pesar de sus convicciones más bien laicas, como las de su predecesor, Valéry Giscard d'Estaing se reunió varias veces con el Papa. La visita más significativa tuvo lugar en 1975 con Pablo VI, que no se anduvo con rodeos. El dignatario religioso calificó la ley que legaliza el aborto como "demasiado permisiva". El embajador de Francia en Italia, sin embargo, aseguró al Elíseo que no se discutiría el tema. Al final de la entrevista, el diplomático interrogó al jefe de Estado sobre el contenido de la discusión. Respuesta de Giscard d'Estaing, que no apreció las palabras de Pablo VI: "No estoy acostumbrado a depender de un subordinado".

La historia termina mal: el embajador es llamado a París por instrucciones del presidente. Dos años después, mató a su mujer y a sus hijos con un revólver. Luego explicó a la policía que nunca se habia recuperado de su salida de Roma y de la humillación presidencial antes de suicidarse en prisión, según informó France Culture.

Crevente, François Mitterrand siempre tuvo cuidado de ser discreto acerca de su fe. Para el presidente que unió a la izquierda, no fue fácil mostrar su práctica cristiana ante socialistas y comunistas, Sin embargo, fue él quien tuvo la audiencia más larga jamás concedida a un presidente: nada menos que una hora y quince minu tos, cara a cara, con Juan Pablo II en 1982. Todo un símbolo, unos meses antes de un largo enfrentamiento con escuelas privadas, que sacaron a las calles a cientos de miles de católicos.

Jacques y Bernadette Chirac, con mantilla negra, llegaron para ver a Juan Pablo II en el Vaticano el 20 de junio de 1996. Si Mitterrand ha renovado sus vinculos con el papado, Jacques Chirac quiso fortalecer "los antiguos lazos", que unen a París y la Santa Sede.

Nicolas Sarkozy realizó dos visitas presidenciales a la Santa Sede La primera vez, en 2007, generó polémica. La polémica también se ve alimentada porque, durante la ceremonia, el presidente francés consultó subrepticiamente su celular y escribió un mensaje de texto, mientras el Papa le hablaba. El Vaticano expresó su confusión y sus reservas, en particular respecto a la política de inmigración, las po siciones del gobierno en materia de bioética (pruebas de ADN para extranjeros, investigaciones sobre embriones) e incluso sobre el tra-bajo dominical y la simplificación del procedimiento de divorcio. El 8 de octubre de 2010, Sarkozy regresó a Roma para encontrarse con Be nedicto XVI.

Tres visitas al Vaticano hizo el poco religioso socialista François Hollande, la última con Francisco. La presencia de Emmanuel Ma-

La presencia de Emmanuei Macron en la misa del Papa en Marsella en 2023 relanzó el debate sobre la laicidad en Francia. La decisión del Presidente de la República de asistir a la ceremonia ofrecida por el soberano pontífice en Marsella fue vista por la izquierda como una violación de la neutralidad religiosa del Estado.

#### Detienen a la maestra que golpeó a una nena en París

DADIE CORRECTONER

El video de una maestra pegando en la espalda a una chiquita de 3 años, que lloraba en su primer día de clases, conmovió a Francia, a través de las redes sociales. Ayer lunes, esa profesora de la escuela infantil Frères-Voisins de París, filmada por una mamá cuando le pegaba y arrojaba liquido en la cabeza de la alumna el pasado 4 de septiembre, está detenida en forma provisional (garde a vue).

Fue citada por la policía y se encuentra detenida en la comisaria del barrio XV de París. La duración de la detención policial es de 24 horas, pero puede acortarse o ampliarse. La cuenta atrás de 24 horas comienza en el momento en que se detiene al sospechoso, a veces por la fuerza.

Después de que los padres de la niña de 3 años lo denunciaran el 10 de septiembre, la fiscalía de París abrió una investigación preliminar por "violencia contra una menor de 15 años sin discapacidad".

A casi una semana de la violencia sufrida por la nena de 3 años, Rachel, la mamá, indicó que su hija "no se encontraba nada bien". Sostuvo que "llora todo el tiempo. Tira cosas al suelo, no quiere jugar con sus hermanos. Hoy necesito urgentemente que un psicólogo la atienda".

En mayo de 2012, otra madre de tres hijos, todos ellos escolarizados en la escuela Friere-Voisins del distrito 15, presentó un informe al director de los servicios académicos de la Educación Nacional. Según el informe, la madre acusaba a la misma maestra de la escuela de haber abofeteado a uno de sus hijos.

Consultado sobre este informe anterior en BFMTV, el abogado de la docente denunciada
enfatizó que "no resultó en nada". "No hubo ninguna denuncia penal, no hubo ninguna interna, absolutamente nada", afirmó. La docente involucrada en
el caso de la chiquita fue citada
este lunes a la comisaria del distrito 15, como parte de la investigación prevía abierta por "violencia contra un meno de 15
años sin discapacidad".

El video de la golpiza se volvió viral en las redes sociales. Mostraba a una niña llorando, siendo golpeada en la espalda por su maestra en el aula, hasta el punto de hacerla caer.

clarin#ramiro.correla.martins@gr

CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El Mundo 25

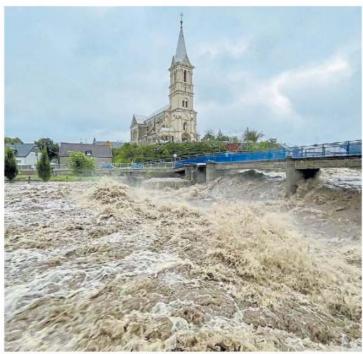





Alemania. La ciudad de Dresden, también inundada por la tormenta, AP



Destrucción. Los ríos cubrieron varias zonas de Polonia. EFE

# Las inundaciones arrasan el centro y el este de Europa: hay 15 muertos

Desde el viernes, lluvias catastróficas de la tormenta "Boris" golpean la región. Las pérdidas que deja son millonarias. Austria es posiblemente el país más afectado con miles de evacuados.

#### BRUSELAS. ESPECIAL Idafe Martin

Al menos 15 muertos, miles de personas evacuadas, regiones enteras inundadas, cortes del sistema eléctrico y de las conducciones de agua potable y redes de transporte alteras. Los efectos de la tormenta "Boris", que azotó en los últimos días el centro y el este de Europa, empiezan a evaluarse y los muertos a enterrarse mientras los gobiernos intentan que la Unión Europea (UE) se haga cargo de los costos multimillonarios.

Los datos disponibles al mediodía europeo de ayer lunes hablaban de precipitaciones catastróficas desde el viernes, de lluvias incesantes que provocaron la crecida de los ríos a niveles nada habituales en esta época del año, cuando el deshielo de las montañas acabó en primavera y que superaron la capacidad e reserva de agua en muchas regiones. Sucede a la vez que la costa oriental china fue impactada por el peor tifón desde 1949, cuando en Birmania también hay inundaciones y sobre todo en el centro de África. Millones de personas en Chad, Niger y Sudán sufren estos días los efectos de lluvias torrenciales.

Miles de personas del centro y este de Europa tuvieron que huir de sus hogares ante las crecidas de las aguas. Muchas tuvieron que ser evacuadas en helicópteros porque ya era tarde para sacarlas de sus casas por tierra y centenares aguantaron durante horas en los tejados de sus viviendas hasta que llegó el rescate o las aguas empezaron a bajar.

Los gobiernos regionales y nacionales de los países afectados declararon estados de catástrofe natural para poder desbloquear ayudas financieras a los afectados y gastar lo necesario en restablecer el suministro eléctrico, de agua potable y lo esencial de los transportes. Llueve menos desde la noche del domingo y en algunos lugares la situación meteorológica mejora, pero cayó tanta agua que la tierra no traga más y cualquier nuevo aporte de agua en los próximos días aumentará aún los caudales.

Johanna Mikl-Leitner, gobernadora de la región de Baja Austria, dijo a la prensa, según un cable de AFP, que la situación "sigue siendo dramática". Aunque no suma por

#### Otros países golpeados son Rumania, Chequia, Polonia, Bélgica, Eslovaquia y Alemania.

ahora más que siete muertos, Austria es posiblemente el país más afectado.

La crecida de las aguas rompió 12 diques, hay 13 municipios totalmente aislados del resto del territorio y ha habido que movilizar hasta a 2.000 personas sólo para las labores de rescate de los afectados.

Los expertos europeos explican que las lluvias torrenciales caen después de una primavera y un verano excesivamente secos, en los que ha llovido muy por debajo de lo normal. Varias zonas de la región sufrieron sequías en los últimos meses, algo rarísimo por esas tierras de Europa central, totalmente verdes incluso en verano.

El clima europeo se desregula. Los veranos se alargan, las temperaturas suben. Unos meses son de pura sequía y en otros llueve de forma extraordinaria. Bélgica lleva 12 meses consecutivos registrando lluvias superiores a la media. No pasaba algo así desde 1833. Septiembre lleva el mismo ritmo.

Las informaciones que llegan desde muchas zonas de Rumania, Chequia, Polonia, Eslovaquia y sobre todo Austria hablan de un doble golpe al mundo agrícola. Los últimos meses, los del verano europeo, fueron de sequia. Con las cosechas al límite, estas inundaciones convierten esos mismos campos en barro. El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, mandaba el domingo a mirar hacia adelante: "Limpiemos y veamos qué puede salvarse. Es duro gestionar esta furia. No hay que bromear con la naturaleza".

La República Checa sufre los es-

La República Checa sufre los estragos del temporal, especialmente en el norte, donde más de 50.000 hogares quedaron sin electricidad. Las autoridades informaron de tres persona ahogadas y ocho desaparecidas, mientras que la cifra de evacuados asciende a 12.000 en todo el país.

La catástrofe tiene consecuencias políticas imprevistas y que no a todos llegan como malas noticias. El premier húngaro Viktor Orban suspendió su visita al Parlamento Europeo, prevista para mañana, durante la que debía dar un discurso, siempre polémico. Muchos eurodiputados respiraron aliviados.

clarin#ramiro.correla.martins@

26 El Mundo CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Bloqueos. Una imagen de una autopista de El Alto, junto a La Paz, llena con piedras y tierra. AP

## Acusan a Evo Morales de alentar un golpe con otro bloqueo de rutas

Según el presidente Arce, el cocalero busca ser otra vez candidato. Ambos se disputan el control del oficialismo.

LA PAZ. EFE, AFP Y AF

En el inicio de una semana tensa, el presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario y líder del oficialismo, Evo Morales, de intentar acortar su mandato al frente del Ejecutivo y de haber orquestado un bloqueo de calles y rutas en torno a La Paz que se inició ayer con el objetivo de alentar un "golpe de Estado" en su contra para imponer su candidatura presidencial "por las buenas o por las malas".

"Se iniciará una marcha para luego pasar al bloqueo de calles, que terminará con un intento de golpe de Estado contra un gobierno popular", dijo Arce en un mensaje por TV el domingo a la noche, horas antes de que afines a Evo Morales iniciaran marchas en distintas zonas de Bolivia con la intención de confuir sobre La Pazy la ciudad vecina de El Alto desde hoy martes.

El primer paso de la movilización fue iniciado ayer por los indigenas "ponchos rojos' del altiplano de Bolivia con un bioqueo de caminos para exigir la renuncia de Arce y de su vice, David Choquehuanca, a quienes acusan por la falta de dólares y combustible, además de atribuirles el intento de dividir las organizaciones sociales más importantes del país.

El principal dirigente de los 'ponchos rojos', David Mamani, declaró que la protesta campesina es una huelga indefinida "hasta que renuncie el presidente del Estado" y se convoque "a la brevedad" a nuevas elecciones. Decenas de manifestantes se apostaron en las principales carreteras que conectan La Paz, ciudad sede del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia, con el interior del país, algunos municipios vecinos y la carretera internacional hacia Perú.

En los puntos de bloqueo se prendieron fogatas, se colocaron piedras y montículos de tierra o escombros para obstruir el paso de los vehículos, al mismo tiempo que el personal de la Policia intentó convencer a los movilizados para que permitan la circulación.

En una segunda etapa, Morales

#### Morales ya organizó un corte similar de rutas en enero pasado.

y sus sectores leales comenzarán hoy una marcha desde el pueblo de Caracollo, a 190 kilómetros al sureste de La Paz, en reclamo por la situación económica y para defender al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) de un intento de "proscripción".

No es la primera vez que Morales (2006-2019) saca a sus partidarios a las calles para presionar a Arce, con quien mantiene una disputa por el control del partido oficialista MAS. Ahora, como lo hizo en enero último, Morales insiste en ser otra vez candidato a la presidencia pese a que se lo prohíbe la ley y a que un referendum, convocado ex profeso bajo su gobierno, mostró que la mayoría de la población no quiere su regreso.

Morales y Arce están distanciados desde finales de 2021, y el año pasado sus diferencias se profundizaron por un congreso nacional del partido en el que, en ausencia del presidente y de sus sectores leales. Evo Morales fue ratificado como líder del MAS y elegido "candidato único" para las elecciones presidenciales de 2025.

Arce y el vice Choquehuanca no estuvieron en ese encuentro, en la localidad de Lauca Ñ, al considerar que las organizaciones sociales, base del partido, no estaban representadas como se debía.

Los sectores sociales que respaldan a ambos líderes llamaron en varias ocasiones a congresos del MAS, pero la autoridad electoral no reconoció esas reuniones hasta que ambas facciones organicen un encuentro único en consenso. La candidatura de Morales es un motivo de polémica interna en el oficialismo, pues desde el Gobierno se insiste en que el expresidente ya no se puede volver a postular, mientras que sus seguidores defienden lo contrario. ■

### Bochorno en un debate en Brasil: un candidato golpeó a su rival con una silla

El influencer Pablo Marçal acusó de agresión sexual a José Datena. Y fue internado con una costilla rota.

SANDARIO EEE ADVACE

El candidato de ultraderecha Pablo Marçal terminó con una cossilla rota luego de que José Luiz Datena, uno de sus contrincantes por la alcaldía de São Paulo, la ciudad más importante de Brasil, le rompiera una silla en la espalda durante un debate por TV.

Marçal es uno de los más fuertes aspirantes en las municipales del 6 de octubre junto con el actual alcalde, Ricardo Nunes, apoyado por el expresidente Jair Bolsonaro; y el centroizquierdista Guilherme Boulos, candidato del presidente Lula da Silva.

Los hechos ocurrieron el domingo por la noche durante el debate organizado por el canal TV Cultura con los principales aspirantes al cargo. Marçal, un antiguo influencer que se siente como pez en el agua en las redes sociales, usa la provocación y la agresión como estrategia y surfea la ola conservadora que llevó al poder a Bolsonaro, Donald Trump y al argentino Javier Milei. Tiene 37 años y su popularidac de cree cada vez que impugna a la élite tradicional.

El sillazo sobrevino luego de que Marçal acusara en el debate a Datena sobre supuestos casos de asedio sexual, y específicamente luego de que le preguntara que cuándo iba a parar con la "payasada" y desistir de la candidatura. Luego, retó a Datena, un expresentador de TV de 68 años te-

levisión, para que responda: "Ni siquiera eres hombre suficiente para hacerlo".

Datena se acercó entonces al podio de Marçal, alzó la silla de metal y lo golpeó con ella en el costado mientras Marçal alzaba los brazos en un intento de defensa. El moderador del debate pasó a comerciales y el encuentro se reanudó luego sin Marçal. Su equipo publicó un video de él siendo trasladado de urgencia al hospital en una ambulancia con asistencia respiratoria. Marçal comparó el incidente con el intento de asesinato contra Trump y con el apuñalamiento de Bolsonaro previo a las elecciones presidenciales de 2018.

Una investigación en torno a las acusaciones contra Datena lanzadas en el debate mostró que Marcal mentía y que nunca derivó en cargos al ser archivada cuando la acusadora se retractó. Hablando a reporteros después del debate, Datena explicó que el episodio había sido particularmente penoso para él porque cree que debido a ello su suegra sufrió una serie de infartos y murió.

"Desafortunadamente, perdi la cabeza", dijo Datena. "Pude haberme ido del debate, eso hubiera sido mucho mejor. Pero así como lloro, lo cual es una reacción humana, esta fue una reacción humana que no pude contener". Su partido, la socialdemocracia, lo mantendrá en la boleta. Y nadie presentó cargos en su contra.



Video. El momento del sillazo contra Pablo Marçal (izq.) en TV.

CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 El Mundo 27

Por años mostró apertura a los expatriados. Ahora restringirá su ingreso por presiones de grupos de ultraderecha. El cambio entrará en vigor desde 2026.

# Suecia dará US\$ 34.000 a migrantes si regresan a sus países de origen

#### THE NEW YORK TIMES. ESPECIAL Lynsey Chutel

Suecia, una nación conocida desde hace mucho tiempo por su politica de brazos abiertos hacia los inmigrantes, planea aumentar drásticamente su oferta de dinero en efectivo hasta 35 veces de su monto actual para quienes acepten regresar a su casa y dejar el país. El monto ofrecido equivale ahora a 34.000 dólares.

El último jueves, el gobierno de derecha del país escandinavo anunció que aumentaria el beneficio existente (unas 10.000 coronas, cerca de 978 dólares) por adulto a 350.000 coronas por persona y que reduciria la burocracia involucrada en la solicitud de la subvención para attaer a más extranjeros solicitantes.

El aumento, que entrará en vigor en 2026, va en contra del consejo de una comisión especial designada por el gobierno, cuyos miembros dijeron en un informe el mes pasado que promover la repatriación obstaculizaria la integración de los inmigrantes en la sociedad sueca. "Las ganancias potenciales no parecen lo suficientemente grandes como para justificar los riesgos", advirtió el panel.

La medida es parte de un cambio más amplio en la política y la retórica de Suecia, conocida desde hace mucho tiempo como un refugio para quienes huyen de países devastados por la guerra y los conflictos. Ahora se encuentra entre un número creciente de naciones europeas que adoptan una postura más dura sobre la inmigración en medio de un aumento de los partidos de ultraderecha y populistas. El gobierno de coalición de Sue-

El goberno de coalición de suecia está respaldado por los Demócratas de Suecia, un partido de extrema derecha que ganó el segundo mayor número de escaños en
las elecciones de 2022. El partido
comenzó como un movimiento
neonazi en los '80, pero se reconvirtió como un partido conservador, con la reducción de la migración en el centro de su programa.
La reforma de la política migratoria fue un tema innegociable durante las conversaciones de coalición para formar un gobierno.

Ludvig Aspling, miembro del Parlamento por los Demócratas de Suecia, describió la subvención como un paquete de ayuda y dijo que el nuevo plan también reduciría los obstáculos administrativos del programa existente.

Suecia, con una población de 10,6 millones de personas, tenía más de 250.000 refugiados a mediados de 2023, el último año del que hay cifras disponibles. Solo unas 70 personas solicitaron la subvención el año pasado, y solo una la obtuvo, dijo Aspling, Mientras tanto, 16.000 inmigrantes de África, Oriente Medio y Asia Central abandonaron Suecia voluntariamente sin la subvención el año pasado.

"Esto dice algo sobre lo poco conocido que es esto", dijo Aspling. "Creo que es bastante generoso. Bá-



En viaje. Un migrante de Macedonia recién llegado a Suecia. AFP

sicamente, solo estamos tratando de ayudar a las personas a vivir sus mejores vidas"

En 2023, el gobierno introdujo una nueva politica migratoria que adoptó una postura más estricta sobre los permisos de residencia y se centró en aumentar la repatriación. La reforma de la política también introdujo la investigación que dio lugar al informe que advertía contra el aumento de la subvención para la emigración.

La investigación se centró en Dinamarca, que ofrece una subvención de la mitad de la cantidad que ofrece Suecia. Esa subvención ha tenido cierto éxito, con un ligero aumento de quienes están dispuestos a aprovechar la oportunidad en consonancia con el aumento de la cantidad ofrecida.

Suecia, conocida por su red de bienestar social desde la cuna hasta la tumba, podría ver algunos ahorros financieros después de 15 años, pero las consecuencias sociales de un mensaje tan negativo no superarían los beneficios monetarios, según sostuvo el informe.

La política "envía una señal al grupo destinatario de la subvención de que no son bienvenidos en Suecia, incluso hasta el punto de que Suecia está dispuesta a pagar grandes cantidades para deshacerse de algunos de ellos", dijo.

Las políticas de inmigración y asilo más estrictas de Suecia crean un entorno de incertidumbre para los inmigrantes, lo que les dificulta encontrar trabajo formal y los hace más vulnerables al crimen, señaló por su parte Martin Nyman, asesor legal de la organización de derechos humanos con sede en Estocolmo, Civil Rights Defenders.

"La gente no debería venir a Suecia, ésa es la señal de este gobierno", precisó. Los expertos dijeron que era dudoso que la cantidad más alta tentara a muchos a regresar. Solo una persona aprovechó la subvención el año pasado, y los expertos dudan de que muchos más la aprovechen, incluso con un beneficio financiero mayor.

Muchos de los refugiados que llegan a Suecia huyeron de Siria, Afganistán y otros países azotados por la guerra, dijo Annika Sandlund, de la agencia de refugiados de las Naciones Unidas en los países bálticos y nórdicos. "Tanto si se reciben US\$ 978 como si se reciben US\$ 34.000, no va a cambiar realmente la realidad sobre el terreno", dijo Sandlund.

El dinero destinado a la repatriación puede emplearse mejor en la integración de los refugiados y otros inmigrantes, a través de programas como clases de idiomas, asistencia laboral y formación, que podrían ayudar a los recién llegados a construir un futuro en Suecia, explicó.

El anuncio se hizo sólo dos días después de una reestructuración del gabinete que incluyó a un nuevo ministro de migración: Johan Forssell, miembro del Partido Moderado. Era conocido por recortar el generoso presupuesto de ayuda exterior de Suecia durante su mandato anterior como ministro de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Comercio Exterior.





La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com



## **Opinión**

## El retorno del nacionalismo, las políticas estratégicas... y la Argentina, a contramano

DEBATE

#### Julio Sevares

Doctor en Ciencias Sociales, economista, profesor FCE-UBA y IRI-UNLP.

a globalización liberal dominante desde los años ochenta del siglo XX entró en crisis en el siglo XXI y dio lugar a un nuevo conjunto de políticas estatales y empresariales. En la actualidad la voz de mando en los países más avanzados no es ya la promoción de la globalización indiscriminada y el retroceso del Estado, sino la de políticas industriales y tecnológicas activas para triunfar en la competencia estratégica desatada entre las potencias.

El nacionalismo y las políticas estratégicas movilizaron a los países desarrollados desde su despegue en el capitalismo sólo parcialmente liberal. La Inglaterra promotora del librecambio mantuvo políticas proteccionistas y colonialistas que ayudaron a su industrialización hasta mediados del siglo XIX. En Estados Unidos, después de la Gue-

En Estados Unidos, después de la Guerra Civil se estableció la política proteccionista e industrial que había sido defendida en primer lugar por Alexander Hamilton. En Japón, la Restauración Meiji de 1868 desarrolló una política nacional de reforma institucional y promoción industrial que convirtió al país en una potencia económica y militar. Y en el siglo XX, los países de rápido desarrollo, como Corea del Sur (desde 1961), China (desde 1978) y otros, utilizaron políticas desarrollistas estratégicas para su industrialización

En los años ochenta de ese siglo se impuso la trilogía de liberalización-prívatización-desregulación, dando lugar al auge de la globalización. Pero la crisis financiera iniciada en 2007 y expandida al resto del mundo el año siguiente marcó el fin de ese ciclo y la reaparición de las políticas heterodoxas: chau Friedman, hola Keynes.

En 2018, conducido por Donald Trump, el gobierno Estados Unidos lanzó una política de confrontación comercial-tecnológica-estratégica con China que revirtió la política de tolerancia al avance del país asiático y a sus políticas de promoción económica. EEUU y los países occidentales las habían aceptado porque se beneficiaban con el abastecimiento de productos chinos baratos, pero el avance de la competencia china en productos que eran de su dominio exclusivo, y el cambio de la política exterior china hacia una asertiva, en busca de poder mundial, terminaron con la benevolencia y provocaron una respuesta contunden-

En diciembre de 2017, el gobierno de Donald Trump expuso, en el documento anual sobre Estrategia de Seguridad Nacional, que "Rusia y China desafían el poder americano, su influencia e intereses, procurando erosionar la seguridad y prosperidad de Estados Unidos" y, siete meses después, lanzó una ofensiva que incluyó aumento de

#### Ya no es la promoción de la globalización sino las políticas industriales y tecnológicas.

aranceles a las importaciones chinas y restricciones para el acceso de empresas chinas a tecnología estadounidense y también para inversiones chinas en EE.UU. todo basado en criterios comerciales y estratégicos. El 25 de septiembre de ese año, ante las Naciones Unidas, Trump explicitó: "Rechazamos la ideología del globalismo y abrazamos la doctrina del patriotismo", todo al grito de "América Primero".

Joe Biden mantuvo y profundizó la politica de su predecesor y, en un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, sostuvo: "Estamos en una competencia con China y otros países para ganar el siglo XXI. (...).Tenemos que desarrollar y dominar los productos y tecnologías del futuro." En correspondencia, el gobierno varias leyes promover industrias y tecnologías, como las leyes CHIPS y Ciencia y la de Reducción de la Inflación (IRA) ambas de 2022.

Xi Jinping, por su parte, aun como vice

presidente de su país, profundizó la política de remarcar el carácter nacionalista de la Revolución china y, en 2012, en un discurso público, aludiendo a las humillaciones sufridas en el siglo XIX y XX a manos de potencias occidentales y Japón, convocó a un "futuro de rejuvenecimiento y engrandecimiento nacionales" y sostuvo que "el Camino del Rejuvenecimiento es sobre el pasado, el presente y el futuro de la nación china... imbuidos del espíritu nacional del patriotismo".

Esa orientación se tradujo en una serie de programas de promoción de la innovación productiva como el Plan Made in China 2025, de 2015, destinado a promover la tecnificación de las industrias y el desarrollo interno de tecnologías.

En los años siguientes, ante la ofensiva de EE.UU. y Europa, implementó numerosos programas para avanzar en la sustitución de importaciones de bienes y tecnologías que ya no conseguía en occidente, especialmente en sectores considerados estratégicos como la Inteligencia Artificial, los chips de última generación, la computación cuántica y los vinculados a energías limpias.

Pero también está promoviendo sec-

Pero también está promoviendo sectores industriales tradicionales. Al mismo tiempo reforzó el control del Estado sobre las empresas privadas y aumentó las presiones para que estas se adapten a los objetivos estratégicos oficiales

a los objetivos estratégicos oficiales. Finalmente, la Unión Europea, sacudiendo un largo letargo, en junio pasado adoptó la "Agenda Estratégica 2024-2024", para consolidar "una Europa fuerte y segura (...), buscando "reforzar la soberanía en sectores estratégicos para que la UE sea una potencia tecnológica e industrial"

En este contexto, la Argentina gobernada por el catecismo mercadista libertario y la falta de pragmatismo en las relaciones internacionales, sigue -aunque por caminos diferentes de los fatigados por el gobierno precedente- a contramano de la historia.

#### **MIRADAS**

Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

#### Más política que educativa

Las investigaciones muestran que cuantos más años se hace el jardín de infantes mejores resultados se obtienen después en la escuela, y en la vida adulta en general. Desde las neurociencias se comprobó, además, que el 80% del desarrollo cerebral ocurre en los primeros 3 años de vida. Y desde la economía, que el jardín es una de las inversiones con mayor retorno: por cada dólar asignado se obtienen hasta 17 en el largo plazo.

Toda esta evidencia hace que, cada tanto, alguien le acerque una carpeta a un político, y lo convenza de que es bueno salir a plantear el tema, sobre todo enfocado en el principal déficir que tiene el país: la sala de 3. Hoy en la Argentina están faltando unas 24 mil aulas para el nivel inicial, y 17.400 son de sala de 3.

Pasó en la campaña electoral de

Pasó en la campaña electoral de Macri, en 2015. Uno de los caballitos de batalla fue que iba a construir los jardines de infantes para que la sala de 3 llegue a todos. Pero después pasaron cosas. El entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, impulsó una ley para que la sala de 3 sea obligatoria, que pasó por Diputados, no fue tratada en el Senado, y perdió estado parlamentario. Los jardines necesarios no se construyeron.

Ahora parece que alguien le llevó la misma carpeta - o muy parecida- a Axel Kicillof. El lunes pasado, en un acto por el Día del Maestro, el gobernador de la Provincia anunció que enviará a la legislatura provincial un proyecto de ley para que la sala de 3 sea obligatoria en Buenos Aires.

Buena forma de separarse, en el relato, del gobierno nacional de Milei, que no hace más que recortar en educación, así como también en ciencia y cultura.

Pero pronto llegaron las críticas por parte de la oposición a Kicillof. Por una parte, señalan que no queda claro cómo va a financiar la Provincia las salas de 3 que faltan. Por otra parte, le preguntaron por qué no concentra los esfuerzos en mejorar la educación en la Provincia, que tantos problemas tiene.

La investigadora Melina Furman, recientemente fallecida, señalaba que "la evidencia es contundente: la posibilidad de ir al jardin de infantes marca una diferencia sustantiva en el futuro de cada niño y niña. Empezar temprano una educación de calidad genera un círculo virtuoso que da frutos a mediano y largo plazo. Por eso es tan importante invertir en el nivel inicial".

Habría que agregar que, por eso, es tan importante tomar el tema con seriedad y alejarlo, cuanto se pueda, de toda tentación de la política.









CLARN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Opinión 29

## La relevancia democrática de la sociedad civil

TRIBUNA

#### Martin D'Alessandro

Politólogo. Presidente de Poder Ciudadano

ara que las democracias funcionen correctamente, no es suficiente con la realización de elecciones periódicas ni con una economía razonablemente productiva. También hace falta una sociedad civil vigorosa y atenta. Este año, a raíz de una causa renombrada

Este año, a raiz de una causa renombrada en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, Poder Ciudadano junto a otras organizaciones realizó una investigación sobre la transparencia de las legislaturas de todas las provincias del país, y encontró que el secretismo y el ocultamiento de información son escandalosos. Para dar solo un vistazo, el 90% de las legislaturas provinciales oculta datos sobre cantidad de personal, nivel de asistencia a trabajar de ese personal, monde los salarios o el uso de fondos reservados. O para dar otro ejemplo, solamente en menos de la mitad de las provincias se pudo relevar la cantidad de asesores que tiene cada legislador.

La clave de interpretación de muchos fenómenos como este reside en la calidad de las instituciones y la consecuente capacidad (o incapacidad) de la ciudadanía para controlar a los que detentan el poder. De hecho, la desconfianza en los gobernantes es la esencia del liberalismo, del constitucionalismo, y la llave del desarrollo humano.

Si la calidad institucional es baja, y por lo tanto la ciudadanía no puede pedir rendición de cuentas a los y las gobernantes, entonces se judicializa la política, porque no 
hay otra forma de controlar ni de hacer respetar la ley que a través de los tribunales.
Como consecuencia de eso, la política tiende a polítizar la Justicia más de lo habitual (o 
bien a desacreditaria) como una forma preventiva de autoprotección.

Por supuesto, la politización de la Justicia

también puede tener otras motivaciones (como la necesidad de que se avalen políticas públicas reñidas con el espíritu de la Constitución), pero en cualquier caso, se configura un círculo vicioso del que es muy dificil salir, porque la ley deja de ser imparcial y se convierte en un instrumento más en la lucha por el poder. Pero eso no es todo. Paralelamente a la de-

Pero eso no es todo. Paralelamente a la degradación de los tribunales, los lideres tienden a desconocer las limitaciones a su propio poder argumentando que sus políticas son las únicas posibles, y que son necesarias y urgentes. Esa radicalización se contagia a su vez a sus adversarios, que empiezan a pensar que para poner algún freno a los abusos del gobierno, ellos también tienen que recurrir a la polarización en lugar de a la moderación, y a las agresiones en lugar de a la inteligencia.

Pareciera entonces que estamos en un callejón sin salida. Sin embargo, ese círculo vicioso no es inevitable. Solo hace falta que los líderes sencillamen te se automoderen en el ejercicio del poder público. En la ciencia política está probado que cuando los gobiernos se comportan más democráticamente se reduce la polarización política, aumenta la confianza social, se potencia la cooperación de los actores, y por lo tanto son más probables los buenos resultados económicos. también se sabe que si los polí-

que si los políticos (a pesar de haber ganado elecciones) no tienen una preferencia intrínseca por la democracia, entonces el complejo entramado de la democracia se desgasta, proliferan las descalificaciones, y finalmente, se da lugar a la violencia.

Estos argumentos pueden parecer utópicos, pero Poder Ciudadano elige creer que el camino dificil todavía es posible. Por eso reaccionó para rechazar el decreto del Poder Ejecutivo que restringe el acceso que la ley vigente garantizaba a la información que está en manos de los gobernantes.

Los pedidos de acceso a la información pública han ayudado a investigar causas judiciales, a alertar sobre comportamientos impropios de autoridades estatales, a señalar reuniones



con conflicto de intereses, a conocer quiénes accedían a edificios públicos y a señalar el mal uso de los recursos.

Como se ve, el tema no se restringe a los perros del presidente. Sin embargo, la nueva reglamentación otorga a los funcionarios del Estado una gran discrecionalidad no solo para decidir qué información puede ser transparente y cuál puede ocultarse, sino también para decidir si un ciudadano tiene o no buena fe al solicitar una información que le interesa (y que además le pertenece).

Por más interesantes que puedan ser algunas iniciativas que tienden a la depuración en la administración pública de cargos irregulares o de regulaciones que incentivan los peajes de la corrupción, es bueno que la sociedad civil siempre le recuerde al Estado sus limites y le reclame un comportamiento transparente y digno.

Es cierto que la calidad institucional no está entre las prioridades de la ciudadanía argentina, martirizada por la inflación, el desempleo y la inseguridad. Sin embargo, a esta altura ya también resulta urgente ocuparse seriamente de la calidad institucional, porque la democracia no funciona ni sobrevive solamente en el papel: se necesitan actores políticos comprometidos con la democracia. Y si eso escasea, entonces es imperioso que los ciudadanos la protejan en todos los ámbitos y de todas las formas posibles.

La erosión de la democracia no sobreviene con hechos únicos y flagrantes, sino sigliosa y gradualmente. Por lo tanto, una ciudadanía activa debe reaccionar no solo contra los actos ilegales que eventualmente cometan los funcionarios públicos, sino también frente a aquellos actos de gobierno que, aunque hoy parezcan menores y hasta gocen de popularidad, tiendan a la autocracía en el largo plazo.

#### TRIBUNA

#### Nunca más, un mensaje al presente

#### Damian Toschi

Periodista. Licenciado en Comunicación Social (UNLP) 120 de septiembre de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por Ernesto Sabato, entregó el informe "Nunca Más" al presidente Raúl Alfonsín. El documento, donde se registraron 8960 casos de personas desaparecidas durante la última dictadura, fue un elemento de prueba determinante en el Juicio a las Juntas, realizado en 1985.

El aniversario permite reconocer a quienes hicieron posible aquel relevamiento esclarecedor. Al mismo tiempo, genera un marco valorativo que ilumina algunos hechos del presente. Estos, al igual que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período 1976-1983, impactan de lleno en la sociedad y no pueden pasar desapercibidos.

Las denunciadas actitudes violentas del ex-

Las denunciadas actitudes violentas del expresidente Alberto Fernández en perjuicio de su pareja, y como tal de quien fue primera dama de la Nación, se enlazan con presuntos comportamientos indecorosos cometidos por la máxima autoridad política del país en dependencias públicas. En caso de quedar probados los delitos imputados al exmandatario, se verificará una concepción ominosa del poder; una conducta donde la convicción de impunidad hace juego con la utilización obscena de la estructura institucional.

En paralelo, confundiendo el carácter representativo de su condición con la esfera privada, un grupo de diputados visitó en la cárcel de Ezeiza a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Lo ocurrido semanas atrás constituye un peligroso precedente para la cultura cívica argentina, poniendo en duda la honorabilidad de quienes, exhibiendo un penoso desconocimiento del pasado, o justificando solapadamente las atrocidades cometidas por un gobierno de facto, ocupan una banca en el Congreso Nacional. Las reacciones que suscitó el hecho - que incluso llevó a replanteos públicos o la necesidad de aclaración de alguno de ellos - muestran precisamente que hay un camino recorrido que no admite retrocesos.

El oficialismo, mientras tanto, postula al juez Ariel Lijo para cubrir la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia. La nominación del magistrado, denunciado penalmente en 2018 por asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho y lavado de dinero, suma rechazos de entidades profesionales y espacios políticos. Algunos remarcan la magra formación académica del candidato. Otros destacan su pericia para activar o silenciar causas sensibles en función de intereses particulares.

En este contexto, la historia es un espejo. Hace 40 años, por iniciativa del gobierno que en 1983 reimplantó el imperio de la ley y la Constitución Nacional, un grupo de hombres y mujeres de diversos ámbitos se comprometieron con la verdad. Su encomiable labor permitió que la sociedad conociera masivamente y dimensionara las aberraciones cometidas durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

Hoy, el legado moral de la CONADEP debe trascender el campo de los derechos humanos. Por el bien de la democracia, hay que expandir aquella sentencia ética. El mensaje debe ser claro: a la inmoralidad pública y privada de los gobernantes, a las acciones colectivas o individuales que socavan la esencia y el valor político del Poder Legislativo, y a la aparente intención de un gobierno por contar con jueces a la medida de sus necesidades o ambiciones, a todo eso, nunca más.

clarin#ramiro.correla.martins@gr

### Sociedad

#### Educación



Arrancará el año que viene, con un plan piloto en 34 colegios. Materias troncales, no repitencia y que cada estudiante avance a su ritmo, entre los cambios que se están discutiendo.

#### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

"Querida comunidad educativa: siguiendo con el trabajo de construcción de las cuatro dimensiones prioritarias en las que se enmarca Secundaria Aprende, y en función de las devoluciones recibidas al documento marco compartido, quiero agradecer a quienes continúan realizando aportes y transmitiendo genuinamente sus consultas".

Así arranca la respuesta de la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, a directivos de distintos establecimientos. Alude a un cambio estructural en el abordaje educativo, que fue propuesto desde el ministerio a 34 secundarias porteñas. Las que acepten participar implementarán los cambios desde 2025.

La lista a la que accedió este medio circuló entre directivos de secundarias, pero no pudo ser confirmada con las autoridades ministeriales. Son 11 instituciones privadas y 23 públicas a las que el Ministerio de Educación porteño les propuso participar del Secundaria Aprende. Por desinterés de la escuela o por un cambio en la decisión del Ministerio, es sabido que varias se bajaron de esa lista (ver Cuáles son...)

El mensaje de la ministra a los directivos (en respuesta a las preguntas que hábía ni do transmitiendo sobre el proyecto) aclara que "las escuelas pioneras para 2025 son absolutamente voluntarias. Cada escuela acepta y adhiere al proceso de trabajo conjunto para iniciar el modelo de Secundaria Aprende en el próximo ciclo lectivo".

Uno de los puntos que remarcan fuentes oficiales y extraoficiales es que el plan no prevé ningún cambio curricular. Los contenidos que se dictarán serán los mismos, pero estarán vertidos en un abordaje educativo, en principio, bastante distinto.

"En principio", porque los lineamientos que dio el ministerio son solo trazos gruesos. La intención (comentó una directora de una institución porteña que se sumará al plan) es que cada escuela diseñe su propio proyecto en base a sus objetivos institucionales, los cuales a su vez penden de las posibilidades e intereses de la población del establecimiento y del perfil de los egresados.

Sería una suerte de libertad de cátedra, que algunos ven con optimismo pero otros no tanto. Los primeros consideran que a ciertas instituciones les puede ser muy estimulante diseñar, en estos pocos meses que quedan de circlo lectivo.

#### La intención es que cada escuela diseñe su propio proyecto.

un plan fresco para aplicar en 2025, que por ejemplo abandone de una vez por todas "la escuela que atrasa mil años, esa de los alumnos mirándose la nuca unos a otros", usando las palabras de un director de una secundaria que pidió reservar su nombre.

Pero los segundos creen que para aquellas escuelas con **población en situación de especial vulnerabilidad**, o un staff docente demasiado inestable (en otras palabras, secundarias con mini Tuegos" diarios), tanta libertad de acción y la carga de tener que diseñar un proyecto entero les podría resultar más una lavada de manos de las autoridades, antes que una oportunidad de cambio real

"Dependerá de cuánto acompañe el ministerio", evaluó ese mismo director. Otro, de otra institución, dijo "a las que tienen un turno puede serles fácil, pero distinto es si son dos turnos o tres. Ahí puede ser más complicado".

#### En qué consisten los cambios

Más allá de las resistencias que ya circularon desde algún sector gremial, desde que el ministerio citó a la escuelas para hacerles esta propuesta hubo distintos rumores. Algunos son certeros y otros son falsos, según pudo chequear Clarín.

Por ejemplo, no es cierto que el ministerio haya propuesto una vuelta a la educación virtual. Si, en cambio (confirmaron dos fuentes, pero esto no pudo ser chequeado con las autoridades), estaría en el tapete oficializar una facilidad

puntual de la virtualidad que en la práctica va ocurre.

Y es que alumnos con ciertas condiciones de salud o situaciones especiales (como podrían ser los casos de embarazo adolescente), es decir, con indicación médica o una necesidad puntual de no asistir a clases precisan contar con algún puente virtual con la escuela, a fin de conservar la regularidad. Esta via, que no está habilitada desde la postpandemia, se usa en la práctica, por izquierda.

#### Docentes y otras modificaciones

Según se pudo averiguar, tampoco es cierto que el ministerio haya propuesto que las prácticas profesionales (las famosas ACAP) se pongan en marcha desde tercer año. Seguirán sujetas al proyecto de egreso de la secundaria, confirmó una fuente de una institución pública de la Ciudad.

El texto de la ministra destaca que, "en el marco de la dimensión de Organización Docente, cada escuela trabajará sobre el rediseño de su Planta Orgánica Funcional (POF) -en cumplimiento del EstaCLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad 31

#### **PLAN PILOTO EN 2025**

#### Cuáles son las 34 escuelas que ya fueron convocadas

Entre las instituciones privadas habrian sido convocados inicialmente 11 colegios: San Pablo Apóstol, Esteban Echeverria, San Cayetano, Instituto Integral de Educación, Santiago Apóstol, Los Robles, Cristo Obrero, Don Bosco, Instituto Carlos Steeb, Saint-Exupéry y uno que inaugurará la secundaria en 2025, la Escuela para el Hombre Nuevo.

En tanto, 23 escuelas de gestión estatal fueron convocadas, pero al cierre de estas lineas Clarin pudo averiguar que al menos tres (la de Cerámica N° 1 y los normales Superiores N° 1 y N° 7), no serán parte del plan piloto en 2025.

Por lo pronto, la lista inicial incluía a las escuelas de comercio N° 5 "José de San Martin", N° 15 "Cecilia Grierson", N° 31 "Naciones Unidas" y Nº 34 "Monseñor

Miguel de Andrea".

Además, las Escuelas de Educación Media (EEM) № 1 (D.E. 21),

№ 2 "Argentino Juniors" (D.E.14),

№ 2 "Pampero" (D.E.20), № 3 "República de la Boca" (D.E. 4), № 5
"Juan Manuel Fangio" (D.E. 21), №
6 (D.E. 5) y № 18 "Dr. A. Larroque".

Se suman el lico № 5 "Pascual
Guaglianone" y estas técnicas: la

№ 10 "Fray Luis Beltrám", la № 12
"Libertador Gral. José de San
Martín", la № 23 "Casal Calviño",
la № 4 "República del Libano", №
7 "Dolores Lavalle de Lavalle" y la
politécnica "Manuel Belgrano".

Por fin, también participarían de la prueba piloto la Normal Superior № 1, la № 7, la Superior en Lenguas Vivas y una artistica: la de de Danza "Aída Mastrazzi".

#### **CAMBIOS EN LA SECUNDARIA**

#### En la provincia de Buenos Aires ya no se repetirá de año

Desde el año que viene, los alumnos secundarios de la Provincia ya no repetirán más los años, pero si las materias. Este cambio, que genenró polémica, es el punto más destacado del nuevo régimen académico que aprobó recientemente el gobierno de Axel Kicillof. Así, se termina con la re-

tuto del Docente y la Ley de Profesor por Cargo- asegurando que ningún docente quede sin opción de continuar trabajando y garantizando de este modo su estabilidad laboral y salarial".

"Desde el ministerio, si fuese requerido, apoyaremos a las escuelas con equipos especialmente preparados para acompañarlos en este proceso", agrega.

Traducido a lo que los directores encuentran en ese mensaje, una institución de gestión pública recientemente le transmitió a su comunidad educativa que toman esta propuesta como una oportunidad para mejorar el cuidado y las condiciones laborales del staff de profesores. Aclararon que los titulares de cargos seguirán en su situación, pero intentarán que puedan incrementar su carga horaria para empezar a erradicar el tedioso problema del "docente taxi".

En cuanto a los cambios que se espera que los directivos de la escuelas piloto incluyan en el plan que deben presentar al ministerio, son mayormente estructurales, y se basan en una dinámica que, al igual que anunció recientemente la provincia de Buenos Aires, elimina la repitencia de todo el espectro de la secundaria (ver En la provincia.) pitencia en la forma tradicional, es decir, la que obliga al alumno a recursar todo un año de estudio (todas las materias) por haberse llevado más de dos. La reforma busca evitar que los alumnos con problemas educativos se desalienten y abandonen los estudios, explicaron desde la Provincia.

Los alumnos (siempre hablando de las escuelas piloto) avanzarán por cada materia a su ritmo, de manera que de algún modo quedará desmembrada (mucho o en parte, según el caso) la idea de "curso" o "división". Es un tema por lo menos polémico desde el punto de vista pedagógico.

En cuanto a la estructura tan mencionada, las escuelas tendrán dos materias troncales en las que el ministerio pretende poner todas las fichas, en pos de mejorar el rendimiento educativo alicaído: lengua y matemática. Las escuelas normales, en cambio, tendrán tres espacios troncales, ya que se suman las "lenguas adicionales".

El resto de las materias serán o laboratorios o talleres, entendiendo a los primeros como aquellos espacios curriculares de "investigación" o "indagación" (biología, química, historia), y a los segundos, como zonas de "producción" (música, plástica, educación física), contó una fuente de una institución

una fuente de una institución.

Los talleres y laboratorios serán cuatrimestrales, pero uno creería que estará sujeto al plan que diseñe cada escuela. La bajada de linea desde el ministerio es esa "troncalidad" comentada y que no se recorten contenidos. El cambio es en el abordaje, se supone.

## Polémica por la educación: el Presupuesto 2025 suspende la obligación de invertir 6% del PBI

La exigencia es para Nación y las provincias y existe desde 2006, pero solo un año se la respetó.

Ricardo Braginski rbraginski@clarin.com

Entre los artículos de la Ley de Presupuesto, presentada el domingo por Milei en el Congreso, uno llamó la atención en el mundo educativo. Es el número Z7. Allís se establece que -de aprobarse la ley, está claro-se suspenderá, por un año, la obligación que tiene el Estado (Nación más provincias) de invertir en educación el 6% del PBI. Imposición que surge de la Ley de Educación Nacional vigente, votada en 2006 por unanimidad por todas las fuerzas políticas.

Conocido el texto de la ley-que también suspende la obligación de invertir 0,45% del PBI en ciencia y tecnología y 0,2% del PBI en educación técnico profesional, se sumaron las interpretaciones por la interrupción de una medida que, en rigor, poco se cumplió. Solo en 2015 el Estado llegó a invertir 6% del PBI en educación.

Durante todo el gobierno de Macri y todo el de Alberto Fernández -por mencionar los últimos dos-, en ningún año Nación y provincias llegaron a sumar el 6% del PBI en inversión educativa. Y se fue acumulando, así, una deuda del Estado con la educación.

"Hacia 2020, la deuda educativa le Istado Nacional y las provincias era de 26 mll millones de dólares, más de la mitad de la deuda con el FMI. Hoy es mucho mayor: todos los gobiernos suspendieron de hecho la aplicación de la ley", le dijo a Clarín Mariano Narodowski- profesor de la Universidad Di Tella y ex ministro de Educación porteño-, que el año pasado presentó un informe con el cálculo de esta deuda educativa.

Para Narodowski, "guste o no, Milei muestra lo que estaba oculto, suspendiendo por ley y acotando a un año solo y no a 14 como los gobiernos anteriores. Esta emergencia será virtuosa si en 2026 se implementa un plan serio de inversión, que aplique el 6% del PBI para educación y que asegure que los fondos lleguen eficientemente a las escuelas, los docentes y los



Milei. Al anunciar el proyecto de Presupuesto, el domingo. M. FAILLA

estudiantes", agregó el experto.

Otros especialistas muestran preocupación por una decisión que podría llegar a anticipar más ajuste para la educación. Es el caso de lavier Curcio, economista e investigador de la UBA y el Conicet, quien señaló a Clarín que "este año, el ajuste en educación será del 40% (reales), el doble que en el sector público en general. Para el año que viene, el incremento en la función educativa del Presupuesto sería del 35%, así que recuperaría parte de la caída".

"Pero el Presupuesto estima que desde septiembre hasta fin de año va a haber 1,2% de inflación mensual y todo el año que viene 18,3%. Son supuestos de imposible cumplimiento. Entonces, como la inflación está mal calculada, el resto de las variables también", afirma.

Desde la Secretaria de Educa-

Desde la Secretaria de Educación nacional, por su parte, le dijerona Clarin que ellos más que en una cifra piensan en una "inversión inteligente" para la educación. "La crisis educativa argentina tiene un historial de gastos de recursos dispersos en sucesivos programas educativos que redundaron poco en la mejora de los aprendizajes. Más que pensar en un número fijo, es importante invertir mejor. Nuestro foco está en la asignación inteligente, es decir, priorizando los aprendizajes fundamentales, para que las personas puedan construir las bases de una educación sostenible a lo largo de la vida", dijeron fuentes de esa Secretaría.

"Más de 189 mil millones de pesos serán destinados al Plan Nacional de Alfabetización, una iniciativa que busca una inversión total de casi 1.000 millones de dólares en los cuatro años de gobierno. Hay que revertir los índices que indican que 1 de cada 2 estudiantes en tercer grado no lee y escribe, de acuerdo a su edad. Además, cabe señalar que para 2025, la participación de Educación dentro de Capital Humano será mayor", agregaron.

Desde su cuenta en X, el economista especializado en educación, Alejandro Morduchowicz, apuntó a las provincias y dio su punto de vista. "Las provincias que se opongan a la suspensión del 6% del PIB para educación podrían invertir por motu proprio. No necesitan una ley nacional para hacer lo que va de suyo deberían estar haciendo. Los salarios son el 90% del presupuesto educativo y están cavendo en picada", escribió.

"Este proyecto les viene muy bien. Solo será cuestión de ver quién es la que tire la primera piedra contra la suspensión. La Ley de Financiamiento Educativo explicitaba cuál debía ser su contribución al aumento de la inversión sectorial, pero todas miran para otro costado", agregó.

clarin#ramiro.correia.martins@gr

32 Sociedad CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Más muertes por infecciones que resisten los antibióticos

Un trabajo publicado en The Lancet prevé una suba de 67,5% entre 2025 y 2050. Se estima que morirán por esta causa 39 millones de personas.

#### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

La resistencia antimicrobiana (RAM) es uno de los grandes temas de salud pública de los últimos años yocupa um lugar cada vez más destacado en las preocupaciones médicas. Un nuevo artículo que publicó ayer la revista The Lancer redobla la alarma por la impotencia de la ciencia para responder a bacterias que se vueven cada vez más peligrosas debido al abuso de antibióticos.

debido al abuso de antibióticos. El trabajo, realizado sobre la base de estimaciones en 204 países, se denomina "Carga mundial de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos 1990-2021: un análisis sistemático con previsiones hasta 2050". Se trata de una investigación llevada adelante por el Proyecto de investigación global sobre la resistencia a los antimicrobianos (GRAM), y sugiere que la resistencia bacteriana causará 39 millones de muertes entre 2025 y 2050, lo que equivale a tres muertes cada minuto.

El estudio, de científicos de la University of Washington School of Medicine, prevé un aumento del 67,5 por ciento de las muertes anuales atribuidas directamente a la RAM bacteriana, al pasar de 1,14 millones en 2021 a una cifra estimada de 1,91 millones en 2050. También se espera que las muertes asociadas a la RAM aumenten un 74,5 por ciento, de 4,71 millones en 2021 a 8,22 millones de muertes en 2050.

"La resistencia bacteriana a los antimicrobianos se produce cuando las bacterias cambian de forma que ya no responden a los medicamentos. De este modo, la gente muere de infecciones comunes como neumonia, infecciones del tracto urinario y diarrea porque las bacterias se han



Alarma. Por la impotencia a responder a bacterias más peligrosas por el abuso de antibióticos. SHUTTERSTOCK

vuelto resistentes al tratamiento" explican los investigadores en el trabajo publicado.

El proyecto GRAM pertenece a la Asociación Estratégica Universidad de Oxford-IHME, financiado por el Fondo Fleming del Departamento de Sanidad y Asistencia Social del Reino Unidoy Wellcome. En 20/22 se publicó el primer conjunto de datos sobre la carga de muertes por RAM, que dio cuenta de que por este motivo había habido desde 1990 más de un millón de muertes por año, para totalizar 36 millones.

"Entre los distintos tipos de infecciones resistentes a los antibióticos, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) fue el responsable del mayor aumento de muertes entre 1990 y 2021. Las muertes por SARM se duplicaron con creces durante este periodo", explica la publicación. El artículo se publicó en visperas de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre la RAM, que se celebrará a fines de septiembre y reunirá a los líderes mundiales para debatir la repercusión de la RAM en la salud y la economía mundiales y acordar medidas colectivas.

El impacto de la resistencia antimicrobiana

Por primera vez, las estimaciones muestran que la RAM representa la mayor amenaza para los adultos mayores, ya que las muertes en adultos de 70 años o más aumentaron en más del 80 por ciento entre 1990 y 2021. Esto sugiere que el impacto de la RAM crecerá aún más con el tiempo debido al rápido envejecimiento de la población, que es más vulnerable a las infecciones.

"Además de causar muertes, la RAM ejerce presión sobre los sistemas sanitarios vulnerables y las economías nacionales, creando la necesidad de **cuidados más caros e intensivos**, además de contribuir a una pérdida del PIB de entre 1 y 3,4 billones de dólares al año hasta el año 2030', agrega el trabajo.

En este contexto dramático, una buena noticia es que desde 1990 las muertes por RAM entre los niños menores de 5 años **han disminuido** rápidamente, al pasar de 488.00 en 1990 a 193.000 en 2021. Sin embargo, el estudio sugiere que esto **no obedece** a una reducción de la prevalencia de la RAM, sino a los éxitos en la reducción de la **incidencia de infecciones infantiles graves**, por ejemplo, mediante programas de vacunación que incluyen la utilización de vacunas antineumocócicas conjugadas y la mejora del acceso al agua potable el saneamiento y la biejene.

potable, el saneamiento y la higiene. La investigación publicada en The Lancet también indica que las inversiones en asistencia sanitaria para mejorar la atención de las infecciones graves y el acceso a los antimicrobianos podrían salvar hasta 92 millones de vidas hasta 2050, mientras que la "liberación periódica de nuevos antimicrobianos dirigidos a los patógenos GRAM negativos podría evitar hasta 11 millones de muertes relacionadas con la RAM".

El artículo identifica algunas posibles soluciones que pueden impulsar el progreso contra la RAM: 1) Acelerar las medidas de prevención y control, ampliando el acceso a nue vos antibióticos y vacunas; 2) Mejorar la calidad de la atención sanita ria en hospitales y centros de salud, concretamente aumentando la capacidad de diagnóstico. 3) Los gobiernos y el sector privado deben crear incentivos y aumentar la fi-nanciación en todas las fases del proceso de desarrollo de nuevos antibióticos contra bacterias farmacorresistentes como E. coli y K. Pneumoniae.

"Si bien la lucha contra la resistencia bacteriana se lleva a cabo a nivel local, principalmente en los sistemas sanitarios y en las comunidades, es necesaria una **actuación urgente** por parte de los líderes mundiales para garantizar un progreso más rápido y un mayor impacto global", reclaman los científicos. Christopher Murray, director del

Christopher Murray, director del Instituto de Evaluación de Métricas Sanitarias y responsable del estudio GRAM, explicó: "Las nuevas estimaciones indican que la RAM siempre ha sido, y sigue siendo, una amenaza urgente para la salud mundial. Utilizando las estimaciones proporcionadas en el informe de la GRAM, los responsables políticos pueden aprovechar la toma de decisiones basada en datos para abordar eficazmente esta crisis".

En Argentina existe desde 2022con reglamentación en 2023-la Ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana, que dispuso más exigencias para la venta de antibióticos y formalizó la creación del Plan Nacional para la Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos y busca combatir la resistencia antimicrobiana de forma coordinada con el involucramiento de todos los actores de la salud pública del país. ■

## Los pediatras, en contra de bajar la edad de imputabilidad

En el marco de la presentación y envío al Congreso por parte de Gobierno del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) se pronunció en contra en un comunicado que destacó "las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que se encuen-

tran los adolescentes sujetos a procesos judiciales".

El 28 de junio, el Gobierno presentó por intermedio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el proyecto de Ley Penal Juvenil, que entre los puntos más importantes contempla **la baja de**  la edad de imputabilidad de 16 años a 13. según el tipo de delito.

"Desde la SAP somos enfáticos en que bajar la edad de imputabilidad no resolverá el flagelo de la violencia y de la inseguridad: solo el 2,6% de los delitos son cometidos por menores de 18 años", afirmó Javier Indart de Arza, médico pediatra y presidente de la entidad.

El comunicado, elaborado por las Subcomisiones de Humanidades y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la SAP, afirma que los menores de 18 años "son victimas de numerosas y sistemáticas agresiones físicas y emocionales desde los primeros años de su vida".

"Sus expectativas de un futuro mejor son muy limitadas. En esta situación, su participación en hechos delictivos está organizada y programada, en su gran mayoría, por grupos de delincuentes adultos. En otras, su libre campo de autodeterminación se encuentra totalmente limitado por su realidad social, cultural, familiar, educativa o económica", señalaron.

El informe resalta que "las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que las penas a niños, niñas y adolescentes **no deberían ser homologables a las de los adultos**".

El Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la SAP presentó en agosto un informe que señaló que pobreza infantil en el tercer trimestre de 2023 se estimó en 55% y la indigencia en 15,7%. ■

clarin#ramiro.correia.martins@gr

CLARIN - MARTES 17 De SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad 33

"Cancha", "mate" y "che" son algunas de las decenas de palabras adoptadas de culturas prehispánicas. Un nuevo mapa rescata 40 lenguas antiguas del país.

## El aporte de pueblos originarios al lenguaje diario de los argentinos

#### Cristian Sirouyan

csirouyan@clarin.com

De punta a punta desde La Quiaca hasta Ushuaia, un vasto bagaje de usos y costumbres, tradiciones y expresiones legado por los pueblos originarios contribuye, aún hoy, a revitalizar la cultura del país. Términos como "che", "pilcha", "pon-cho", "chacra", "guanaco", "maíz" o "mate" se escuchan seguido entremezclados en las distintas versiones autóctonas del castellano que hablan los argentinos. Esas pala bras y más de un centenar de otros vocablos que enriquecen el lenguaje coloquial tienen un origen precolombino, anterior al desembar co de los conquistadores españoles en el continente

"Así como 'pampa', 'puma' y 'ojota' pertenecen al quechua, 'ñandú' y 'jaguar' son adoptados del guarani, 'cauquén' surgió del wurwurkwey la expresión 'el viejo de la bolsa' es parte de la mitología del günün a yajüch', ejemplifica Roberto Villarruel, director general del Centro Universitario de Idiomas (CUI).

A través de su Programa de Lenguas Originarias -creado en 2006 y coordinado por Mónica Thompson-, la institución educativa que forma parte de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires publicó el Mapa de Lenguas Indígenas en Argentina.

Se trata de una actualización de la primera edición, presentada en 2019 en el marco del Congreso de



País multicultural. El Censo de 2022 contabilizó la presencia de 48 comunidades originarias. SHUTTERSTOCK

Lenguas Indígenas, un encuentro nacional dedicado a estudiar un terreno poco transitado por lingüistas y otros especialistas del país.

El mapa rescata la presencia de 48 pueblos de raiz originaria en el NOA, el Noreste, Cuyo, la región pampeana y la Patagonia y cuarenta lenguas, de las cuales 13 cuentan con hablantes activos, diez están en proceso de revitalización, ocho registran casos de personas que las entienden y nueve están silenciadas, sin hablantes reconocidos.

Los datos que completan el mapa basado en la información arrojada por el Censo de 2022 de población indigena en el país **se pueden consultar en forma gratuita** en el sitio www.cui.edu.ar. Alli, los interesados acceden a la cifra de habitantes de cada comunidad originaria, la cantidad de personas que habla cada idioma y dónde se preserva este **patrimonio ancestral**.

Mientras transcurre la primera etapa del "Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032", la población de 1.306.730 argentinos descendientes de culturas prehispánicas abarca comunidades tan reconocidas como wichi, diaguita, tehuelche, mapuche, colla y guarani -además de sus lenguasy otros grupos menos visibilizados, entre ellos los omaguacas, los huarpes, los chaná y los lules.

En medio de esta diversidad sonora desplegada en más de 2.700.000 km cuadrados, en Jujuy resuenan -entre otras voces- los matices del toara y el kunza, así como el cacán de los diaguitas se escucha en diez provincias y el haush y el manekén subsisten en Tierra del Fuego. "El objetivo central es la visibilización de los pueblos indigenas o indigenistas, su existencia, su realidad y su lucha y poner sobre la mesa que Argentina es un país plurilingüe. Las comunidades han sido parte de nuestra historia y las lenguas originarias han tenido influencia en la lengua que hablamos", subraya Villarruel.

Cinco años atrás, las más rigurosas investigaciones lograron detectar solo trece lenguas antiguas en todo el territorio nacional. Para ampliar ese relevamiento aún incompleto fue determinante el Censo de 2022, que permitió rescatar del olvido otras 27 lenguas, entre ellas ansilta, michilingue y minuan. Villarruel celebra ese gran paso

Villarruel celebra ese gran paso adelante y la publicación del mapa, pero advierte: "en toda América hubo y existe discriminación. América se construyó sobre la base de la conquista, en muchos casos el genocidio y persecución de las

#### Hay 13 idiomas activos y otros diez en proceso de revitalización.

comunidades indígenas. Desde hace algunos años, la tendencia anti indígenista viene revirtiéndose por políticas de Estado que reconocieron las lenguas y la existencia". Esas voces desprendidas desde decenas de parajes, pueblos rurales y localidades llegan como susurros a las grandes ciudades, como una pieza que reclama su lugar esencial en la Argentina multicultural. ■

## Crecieron 44% las denuncias por antisemitismo, informó la DAIA

La masacre perpetrada por los grupos terroristas de Hamás en territorio israelí el año pasado generó un profundo impacto en toda la comunidad judia. Las consecuencias fueron devastadoras y el miedo a ser víctima de un nuevo ataque antisemita aumentó exponencialmente entre los integrantes de la colectividad argentina. El racismo antijudio, si bien nunca había desaparecido, emergió de su aparente latencia sin eufemismos.

Ante estos hechos aberrantes y preocupantes, la DAIA realizó un **informe** para exponer qué está ocurriendo en Argentina. El ataque del 7 de octubre incrementó el número de denuncias. Durante 2023 fueron denunciados 598 hechos y, aún cuando el conflicto se inició a fines del año, determinó un incremento anual de las denuncias mayor al 44 por ciento respecto de 2022. El dato revelador es que el 57 por ciento de los casos exteriorizados el año pasado sucedieron durante el período octubre-diciembre, es decir, luego de la masacre.

Las manifestaciones antijudías tuvieron lugar en Internet, las redes sociales, en la calle y universidades. A partir del ataque de Hamás, las consignas antisemitas en espacios públicos o semipúblicos aumentaron un 19 por ciento con respecto al año anterior.

El informe resalta que, a partir del 7 de octubre, como consecuencia del impacto que el conflicto en Medio Oriente tuvo en las universidades del país, se registró un incremento de denuncias por hechos en ámbitos educativos de 15 por ciento. Los datos reflejan que durante el mismo periodo aumentaron los casos contra instituciones comunitarias y en vecindarios prevale-

ciendo en todas los contextos la retórica antisionista y el cuestionamiento al derecho de existencia o defensa del Estado de Israel. La ciudad de Buenos Aires es el distrito que más cantidad de denuncias acumuló durante el 2023.

Ese tipo de antisemitismo representó, durante los meses posteriores al ataque, el 56 por ciento de los casos denunciados. Del total de denuncias registradas como antisemitas, sólo el 5 por ciento se constituyeron en hechos jurídicamente denunciables, el 18 por ciento requirió gestiones administrativas que revertieran o detuvieran la agresión y el 64 por ciento fueron registradas para su análisis, debido a que, por sus características, no posibilitaron acciones de otro tipo.

El estudio indica que los mayores índices de imágenes judeofó-

bicas se presentan entre los millennials y la "generación Z", siendo estos quienes se manifiestan menos favorables a Israel. "Esta situación nos coloca frente a una advertencia inédita. Los prejuicios y este reotipos hacia los judíos se aferraron profundamente en las nuevas eneraciones, que crecieron junto al desarrollo de Internet y cuyos vínculos están mediatizados por la lógica de las redes sociales. Paradójicamente, también es la generación que experimentó la continuidad del sistema democrático, la ex-pansión de la legislación antidiscriminatoria y de políticas a favor de la diversidad cultural, lo cual presenta un escenario que, como mínimo, nos invoca a estar atentos a cómo estas generaciones asumen y canalizan los viejos tópicos antisemitas", cierra el informe.

34 Sociedad CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## El Gobierno desreguló los servicios de combis en el Área Metropolitana

El decreto publicado ayer crea un registro nacional, en el que se deberán inscribir todos los prestadores.

El Gobierno nacional desreguló los servicios de oferta libre de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El decreto, que también menciona los colectivos, afecta sobre todo a los servicios de combis y minibuses y busca "agilizar los procedimientos administrativos", además de permitir que cada uno fije tarifas y recorridos. También simplifica trámites para el transporte automotor de cargas en todo el país.

"Los transportistas y las empresas podrán determinar la cantidad de servicios, recorridos y tarifas aumentando la oferta al pasajero y debiendo dar cumplimiento a la inscripción en el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros", determina el comunicado difundido por la Secretaría de Transporte.

Ese organismo dependiente del Ministerio de Economía "no esta-



Última parada. Terminal de combis en el subsuelo del Obelisco.

blecerá restricciones, siempre y cuando se cumplan los estándares mínimos en materia de seguridad", agrega en referencia a que la inscripción en el registro debe constar la información sobre seguros y habilitaciones técnicas de los vehículos. Ambas medidas, impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaria de Transporte del Ministerio de Economía, fueron oficializadas ayer a través de la publicación en el Boletín Oficial, mediante los decretos 830/2024 y 832/2024, respectivamente.

Además, el decreto especifica las diferencias entre servicios públicos y privados. A los primeros los describe como "aquellos que tengan por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades comunitarias de carácter general en materia de transporte".

A su vez, los de "oferta libre" son los que no están "comprendidos en los alcances del artículo octavo del presente decreto. Dichos servicios son actividades comerciales de transporte que se desarrollan a costo y riesgo del transportista y/o empresa de transporte.

presa de transporte".

Además, el decreto establece que "en el caso de las empresas de transporte que se encuentren prestando servicios públicos urbanos, que inicien y terminen sus recorridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán continuar openos.

rando con los permisos otorgados oportunamente por el Estado nacional, hasta que la Ciudad, en ejercicio de su exclusiva competencia, determine los distintos aspectos de su regulación".

En cuanto a la creación del registro, el decreto determina que allí quedarán "incorporados los transportistas y/o empresas de transporte de pasajeros de carácter urbano y suburbano en cualquiera de sus modalidades". Además aclara que el Registro dispondrá de una plataforma digital, con el fin de garantizar el adecuado mantenimiento e incorporación de información relativa al alta, baja o modificación de la información existente".

Como requisito para la inscripción dispone que la Autoridad de Aplicación-la Secretaria de Transporte- "establecerá los procedimientos y requisitos a cumplimentar para la inscripción en el Registro Nacional, garantizando la máxima simplificación de las exigencias para dicho trámite".

En cuanto a las empresas de transporte de cargas, el proceso de inscripción al Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) será electrónico, declarativo, sin costo ni exigencia de presencialidad. El Estado nacional dejará de promover procesos burocráticos para emitir permisos beneficiando a las empresas que realicen transporte nacional e internacional de cargas. Se podrá circular con documentos digitales como el certificado de RU-TA y seguros correspondientes.

### Dos argentinos heridos al volcar un micro que iba a Machu Picchu

Dos turistas argentinos resultaron heridos ayer cuando desbarrancó el micro en el que viajaban hacia las ruinas de Macchu Pichu, en el sur del Perú. Se trata de un hombre y una mujer, y su estado de salud no reviste gravedad, dijeron a TN fuentes oficiales. Los dos fueron trasladados e internados en un hospital de Cusco. El accidente de-

jó un total de 20 heridos. El colectivo, que transportaba turistas desde la localidad de Aguas Calientes hacia el Machu Picchu, cayó por una pendiente de unos 15 metros. Viajaban 32 pasajeros, entre ellos chinos, italianos, mexicanos, guatemaltecos, argentinos, brasileños, chilenos y dos guías peruanos.

Testigos relataron que el micro

se despistó debido a la neblina en la zona en la que también había un derrumbe de piedras provocado por las fuertes lluvias. El vehículo, propiedad de la empresa Consettur Machupicchu, se encarga de cubrir la ruta Hiram Bingham, que va de Aguas Calientes hasta la ciudadela inca, ubicada en lo alto de una montaña.



Cornisa. El colectivo cayó por una pendiente de unos 15 metros.

#### Más noticias del día

Tres camiones y dos autos

#### Parque Patricios: dos lesionados en un choque

A metros de la cancha de Huracán, en Amancio Alcorta y Montesquieu, Parque Patricios, el choque entre tres camiones y dos autos causó politraumatismos a dos personas, que fueron derivadas por el SAME al Hospital Penna. La Policia de la Ciudad confirmó que los vehículos que chocaron son tres camiones, uno con volquete y otro con acoplado, un auto Ford Ka y un Volkswagen Voyage.



Destrucción. El accidente ocurrió muy cerca de la cancha de Huracán

Hoy en la Plaza Congreso

#### Acto por el Día de la Seguridad del Paciente

Hoy a las 17, en el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, médicos y familiares de víctimas de mala praxis se reunirán en Plaza Congreso (Av. Rivadavia y Entre Ríos) para exigir al Senado el tratamiento de la "Ley Nicolás", de seguridad y calidad sanitaria. El evento es organizado por la organización "Por la vida y la salud, por vos, por mí y por todos".

#### **ESTA SEMANA EN REVISTA ARQ**



**PREMIO EXCELENCIA ARQ 2024** 

## LÍDERES EN ARQUITECTURA

REVISTA ARQ, CADA MARTES EN TU KIOSCO





36 Sociedad CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se presentaba como agente de la CIA o de Interpol junto a dos abogados que llegaron a Corrientes en representación de la Fundación Lucio Dupuy.

## Quién es "El americano" Soria, el último detenido del caso Loan

MISIONES, CORRESPONSAL Ernesto Azarkevich misiones@clarin.com

Virginia Messi vmessi@clarin.com

A tres meses del la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso traspasa los límites de la capacidad de asombro, una vez más, con la detención de nueve integrantes de la Fundación Lucio Dupuy, acusados de entorpecer la investigación, y particularmente la imputación sobre

un extraño personaje.
Se trata de Nicolás Gabriel Soria
(42), quien irrumpió en 9 de Julio
(Corrientes) desde el inicio de la
búsqueda del nene y, armado con
un registro de conductor de Miami, le decía a quien intentara poner reparos a sus movimientos que
era de la Central de Inteligencia
Americana (CIA) o de Interpol o
que reportaba a distintos organis-

mos de inteligencia.
"El americano" Soria hablaba con acento del conurbano bonaerense y fue detenido en su casa de Avellaneda. Allí le secuestraron dos celulares y su notebook. Según informes del Ministerio de Seguridad de la Nación, Soria se desempeñaría como voluntario de la fundación Operation Underground Railroud, que tiene por objetivo dar asistencia en casos de abuso sexual infantil y trata internacional.

Más allá de su omnipresencia en 9 de Julio, durante los momentos clave de la investigación, su función aislando a las hijas de Laudelina Peña en un hotel, interviniendo sobre la defensa de la mujer y operando sobre la familia, nunca fue clara. Siempre acompañaba a los abogados Alan Cañete y Elizabet Cutaia, también detenidos el domingo. Tampoco la tiene su historia. En el país no registra aportes como autónomo o monotributista, aunque está vinculado a una empresa fundada en 2021 dedicada a brindar servicios de gestión de agentes de transporte aduanero y

#### El supuesto espía exhibía un registro de conductor de EE.UU.

servicios de gestión aduanera para el transporte de mercadería. Allí figura como director titular y presidente, en reemplazo de Carlos Taddei, imputado en una causa por narcotráfico en diciembre de 2023.

Soria se maneja al menos con dos teléfonos celulares, uno con característica del estado de Florida, en Estados Unidos. A ese país viajó al menos 27 veces en los últimos quince años, pero también realizó once viajes a Chile, cuatro a Brasil, una a Colombia, México y Cuba y registra otras dos salidas a Gran Bretaña y cinco a Uruguay.

Un dato no menor es que el 5 de julio, a bordo de uno de sus autos Peugeot 208, tuvo una fugaz incursión por Paraguay. El misterioso viaje se produjo a menos de un mes



Sospechoso. Nicolás Soria (42) fue arrestado junto a otras 8 personas.

de la desaparición de Loan, cuando Soria ya estaba instalado en 9 de Julio, Corrientes. "El americano" salió del país por el puente San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación, y retornó tres horas después. El motivo del viaje es otro misterio.

En 9 de Julio era habitual verlo

decían haber llegado en representación de la Fundación Lucio Dupuy para asistir a los testigos más cercanos del caso, especialmente a los hijos de Macarena Peña (hija de Laudelina, la tía de Loan) y Camila Núñez (esposa Diego "Huevo" Peña, tío de Loan), a quienes ha-

trabajar con los funcionarios que

bian alojado en un hotel ubicado a pocos metros de la Comisaría. Pero Soria habría sido uno de los que se encargaron de conseguir defensora particular a Laudelina, una de las siete detenidas en la causa.

En Goya se lo veía ingresar al Juzgado y la Fiscalía Federal como si fuera un miembro más de la Policia Federal. Incluso utilizaba el estacionamiento, que estaba reservado para los funcionarios. Y hasta se permitía increpar a los camarógrafos de los medios de prensa por rayar, sin intención, la camioneta de Cañete, cuando cubrían los traslados de los testigos menores de edad a los que ellos asistían.

En un perfil subido a LinkedIn, Soria dice vivir en Miami, haberse capacitado en la Universidad Nacional de Quilmes y trabajar para la empresa The Perspective. Asegura que tiene más de dos décadas de experiencia en la industria logística, cadena de suministros y de transporte de mercancias. Indica haber trabajado en Estados Unidos como director ejecutivo de The Perspective desde 2019 y como dueño de la empresa Manifesto desde 2017. Además señala haber sido director ejecutivo de Fulter Logistics entre 2019 y 2021 y empleado de otra firma de 2012 a 2017.

A principios de julio, Soria tuvo un fuerte cruce con una patrulla de la Prefectura que había llegado al hotel donde estaban Macarena v Camila con los psicólogos y aboga dos de la Fundación. Tenían una orden judicial de trasladar a las jóvenes y sus hijos de regreso a sus hogares. Por eso se le abrió una causa penal por "resistencia a la autoridad". El fin de semana, días después de la captura del psicólogo tucumano Federico Rossi Colombo (43), fue arrestado junto a Pablo Noguera (43), su esposa abo-gada Elizabet Cutaia (45), el abogado Alan Cañete (32), Pablo Núñez (26), Verónica Machuca (43), Valeria López (50), el policía de la Ciudad Leonardo Rubio (38) y la abogada Delfina Taborda (22).

### Misterio en Capilla del Monte por los femicidios de dos escritoras

Otra vez, el crimen de una mujer conmueve a los vecinos de Capilla del Monte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Después del femicidio impune de Cecilia Basaldúa (35), otra victima fatal fue Doris Cappenberg (85).

Las dos mujeres sollan viajar por el mundo y eran escritoras. El **cuer-**po mutilado de Cappenberg fue encontrado el viernes al mediodía, entre Dolores y Capilla del Monte, en un camino rural del Valle de Punilla, cerca de un vado. Lo habían metido en bolsas de consorcio.

La escritora vivía desde hacía

una década en Capilla del Monte, adonde había llegado desde Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. "Tenia una mente brillante y una salud inquebrantable", dijo su amigo Marcelo Castro a El Doce TV.

Según contó, tenía que operarse de la vista en una clínica de la capital por "un pequeño problema". Y advirtió que es "una cuestión de prevención, porque no estamos hablando de una persona que estaba en situación de riesgo" sino que tenía su casa "en pleno centro de Capilla del Monte, a cinco cuadras de la Comisaría y de la Municipalidad".

Consultado sobre las **versiones** de una transacción en dólares que habría realizado la víctima en los días previosal crimen, sostuvo que no conocía ese dato y remarcó que "hay que investigarlo".

La escritora era devota de Sai Baba y en sus libros contaba su devoción por el gurú y sus viajes a India. "Con profunda tristeza despedimos a nuestra querida hermana Doris Cappenberg, quien partió hacia la luz unos días atrás. Doris poseía un encantador espíritu alegre y luminoso y así la recordaremos. Nos dejó, entre otras cosas, como hermoso legado, tres libros: Satsang', Vinculos y 'Hágase tu voluntad', en los que comparte anécdotas y experiencias de su camino espiritual y de sus viajes a India", la despidieron desde el Centro Sai Baba Uriarte de Buenos Aires.

ba Uriarte, de Buenos Aires.
"Que Swami la reciba en su dulce regazo y que su bella alma descanse en paz. Om Sai Ram", completaron. El caso está en manos de la Fiscalía a cargo de Paula Kelm, que antes había conducido el expediente por el femicidio de Basaldúa.

Cecilia Basaldúa se había dedicado a viajar por Latinoamérica, escribir un libro y recorrer otras culturas. A fines de 2019 decidió regresar a Buenos Aires para visitar a su familia, pasar las fiestas y volver a partir. Durante la pandemia de Covid decidió ir a Capilla del Monte para dedicarse a escribir. Con los campings, los hoteles y los alojamientos turísticos cerrados, la mujer fue cambiando de lugar, hasta que terminó en la casa de un hombre que sería el último en verla con vida. Basaldúa desapareció el 5 abril de 2020. La búsqueda, atravesada por las restricciones de esa época para circular, fue desesperante. Veinte dias después la encontraron asesinada.

Su cuerpo fue escondido en una

Su cuerpo fue escondido en una zona rural de Capilla del Monte, cerca de la ruta nacional 38 y a unos 500 metros del río Calabalumba. La violaron y asfixiaron. En julio de 2022, la causa llegó a juicio. Había un único imputado, a quien la familia Basaldúa defendió: "en el juicio se vio claramente que no tenía nada que ver, era lo que se dice un perejil", dijeron. Finalmente lo absolvieron y el caso sigue impune.

clarin#ramiro.correia.martins@g

CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Sociedad 37

# Un joven asesinó a su hermano al discutir por una torta frita

Fue en Villa Ángela, Chaco. Tristán Custillo (19) apuñaló en el corazón a Damián (18). La familia contó que las peleas entre ellos eran constantes.

### **Emmanuel Dalbe**

edalbe@clarin.com

"Era cuestión de tiempo". La relación entre los hermanos Dante (18) y Tristán Custillo (19) era tensa. Lo que nunca imaginó su madre es que una discusión por un trozo de torta frita desencadenaria el crimen de uno de sus hijos a manos del otro con una puñalada en el corazón, en Villa Ángela, a unos 200 kilómetros de Resistencia, al sudeste de Chaco.

Cerca de las 9 del domingo 1 de septiembre, los hermanos menores de la familia Custillo se sentaron en el comedor de la casa para desayunar unos mates con tortas fritas recién preparadas. En la humilde casa, en Montevideo y Formosa, también estaba despierta la madre de ellos. Todos se desarrollaba con normalidad cuando un pedazo de una torta frita que se había servido uno de los jóvenes desencadenó una discusión fatal.

"Dante le había sacado un poco de torta frita a su hermano. Fue el primer altercado entre ellos y la madre intercedió para que dejaran de discutir. El menor de los hermanos se fue a su habitación", explicó a Clarín la fiscal Gisela Oñuk, a cargo de la Fiscalía N°1. La funcionaria judicial indicó que, cuando la mujer intentó hablar en privado con



Vida corta. "Me hincó" alcanzó a decir Dante Custillo después de ser acuchillado por su hermano.

uno de sus hijos, Tristán tomó un cuchillo tipo tramontina de la cocina para atacar a su hermano.

El mayor se abalanzó sobre Dante y hundió el filo del cuchillo en el pecho de su hermano. La puñalada fue dirigida directamente al corazón de la víctima. Dante levantó su cabeza, observó a su madre y le dijo: "me hincó". A partir de allí se registró la **desesperación** de madre y su hijo para poder trasladarlo de urgencia a un hospital.

Sin tiempo que perder, la mujer

salió en dirección a la calle abrazando a su hijo. Los gritos de auxilio y ayuda fueron escuchados en el barrio. El esposo de la tía de Dante vio a su cuñada salir con el joven, por lo que, con la ayuda de otro vecino, lo subieron a una moto y lo trasladaron al hospital Salvador Mazza, ubicado a alrededor de 450 metros de la vivienda.

A pesar de las primeras atenciones recibidas, Dante murió a los pocos minutos de haber ingresado. Según informó una médica forense del Poder Judicial chaqueño, el joven falleció por una "herida punzante entre el quinto y sexto espacio intercostal medioclavicular izquierdo". Es decir, en el corazón.

"Tenían problemas de discusiones siempre. Era cuestión de tiempo", aseguró la fiscal Oñuk. Testigos afirmaron que los hermanos Dante y Tristán tenían fuertes peleas en el último tiempo.

La familia Custillo es de Villa Ángela. Son descendientes de indígenas, precisaron las fuentes consultadas. Los hermanos trabajaban como jornaleros. "Es un hecho trágico que involucra a dos personas jóvenes", explicó la fiscal de la causa.

La madre de los Custillo, testigo del crimen, brindó su testimonio

# La madre fue testigo presencial del enfrentamiento fatal.

cuatro días después de la tragedia. ya que estaba shoqueada, destaca ron fuentes judiciales. Luego de apuñalar a su hermano, Tristán quedó detenido por oficiales de la Comisaría 1º de Villa Ángela y a disposición de la fiscal Oñuk. El acusado fue imputado del delito de "homicidio simple" e hizo lugar a su derecho de no declarar, por lo que quedó prerso. La Policía se cuestró la hoja del cuchillo tipo tramontina que se utilizó para concretar el crimen. El arma blanca -sin el mango- tenía una hoja de unos diez 10 centímetros de largo, con marcas roiizas similares a manchas de sangre.

# Hallaron muerto al maestro que había desaparecido en Misiones

MISIONES. CORRESPONSAL Ernesto Azarkevich misiones@clarin.com

Ayudados por perros especializados en el rastreo de cuerpos, la Policía de Misiones logró encontrar en un monte los restos del docente Hugo Vicente Samudio (55), que estaba desaparecido desde el 13 de agosto en Eldorado. Los médicos forenses están tratando de determinar si murió por causas naturales o si fue asesinado.

El cadáver estaba tirado en una zona de densa vegetación, a la altura del kilómetro 14 de la ruta provincial 17, no muy lejos de donde había aparecido abandonado su auto, un Chevrolet Classic que estaba con las llaves puestas y su maletín en el interior. Desde la Policia dijeron que la da-

Desde la Policia dijeron que la data de la muerte coincidiría con la fecha de desaparición del maestro. Pese al estado de descomposición del cadáver, los investigadores lograron identificarlo porque en un bolsillo de su pantalón guardaba su documento de identidad.

El hombre fue encontrado en posición fetal, con el torso desnudo y sin las zapatillas, debajo de un añoso árbol. Alli fue localizado por uno de los perros del Servicio Penitenciario Provincial especializados en la búsqueda de cadáveres.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Posadas, donde los médicos realizarán una autopsia, que permitirá establecer si se trató de una muerte por causas naturales o si el docente fue víctima de un homicidio. En principio, el médico que examinó el cuerpo en el lugar no halló lesiones. Además no fueron detectados indicios de un posible suicidio. Samudio había sido visto con vi-

Samudio había sido visto con vida por última vez el 13 de agosto, poco después de las 17, cuando se retiró de la Escuela 202, donde estaba al frente de un grado. Desde allí debía dirigirse a la localidad de Santiago de Liniers. Al día siguiente, a la tarde, apareció su auto en la Curva de Wednagell, muy cerca de donde apareció el cuerpo.

En esa oportunidad, la zona fue rastrillada por los agentes, pero no



Final. Hugo Samudio (55) era buscado desde el 13 de agosto.

se hallaron indicios de la presencia del hombre, que padecía de diabetes e hipertensión arterial. Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que el cadáver estaba muy cerca de la ruta. Las pericias que se realizaron sobre sus últimos contactos telefónicos permitió establecer que fue una antena de esa zona donde impactó por última vez su línea de telefonía celular. El aparato fue hallado junto al cuerpo. La familia del docente había ofre-

La familia del docente nabia ofrecido una recompensa de 3 millones de pesos sobre información que permitiera hallarlo. Con el paso de los días surgieron datos sobre su presencia en Wanda y Posadas, pero los investigadores fueron descartando esas versiones.

clarin#ramiro.correia.martins@gi

# **Deportes**

Siete días al rojo vivo

# Semana imperdible: Champions, Copas, Superclásico, Pumas y F1

El nuevo formato del torneo europeo, los cuartos de Libertadores y Sudamericana, Boca-River más el rugby en Santiago y Colapinto en Singapur son algunas de las más atractivas propuestas.

Llamados a ser protagonistas







BOCA-RIVER



LOS PUMAS



RACING



ALEXIS MAC ALLISTER



LANÚS

Los próximos siete días cuentan con una profusa y muy atractiva agenda deportiva. No habrá aficionado que pueda quedar ajeno a la nutrida actividad. Y, lo mejor de todo, es que no se trata solo de fútbol, local o internacional. Hay de todo, como para entrar al gran bazar de los deportes y elegir.

La agenda cuenta con partidos de la Copa Libertadores y Sudamericana que empiezan a definir los clasificados a las semifinales. También con el estreno del nuevo formato de la Champions League.

También con las ligas domésticas, donde destaca claramente el Superclásico entre Boca y River en la Bombonera. Y las fechas completas de los torneos de ascenso. En Europa, también habrá fechas de las Ligas en el fin de semana. El fuego de los cuartos de final de la Libertadores se abre hoy con Colo-Colo River en Santiago. La revancha será el martes próximo. Mañana habrá doble duelo de brasileños con Botafogo-San Pablo y Fluminense-Atlético Mineiro. Los partifos de ida cierran el jueves con Peñarol-Flamengo.

El calendario atrapó a River entre dos fuegos. La Copa y la Liga. Su máxima aspiración es recuperar el título continental pero el sábado tiene que ir a la Bombonera para jugar el Superclásico.

No sólo el equipo de Gallardo asume riesgos en el partido más esperado del año. Para Boca es crucial un triunfo. El empate tendrá sabor a poco. Y la derrota, en casa, puede desatar un vendaval interno y hasta llevarse puesto al técnico Diego Martínez o sentenciar su final al concluir el campeonato.

Boca está en carrera en la Liga, pero a 9 puntos del hasta ahora único líder, Vélez, tras haber perdido con Racing en Avellaneda un partido que había empezado ganando.

# Los Pumas juegan con los Springboks en Santiago del Estero.

También está en cuartos de la Copa Argentina pero recién el 27 enfrentará a Gimnasia. Ser campeón de la Liga, ser uno de los tres primeros de la Tabla Anual o ganar la Copa Argentina son las tres vías del Xeneize para volver a la Libertadores en 2025. Bastante penó su ausencia en la actual edición, "condenado" a jugar la Sudamericana en la que fue eliminado por Cruzeiro en definición por penales.

Y la Sudamericana convoca a los otros dos únicos argentinos aún en competencia internacional, que jugarán sus partidos de ida de los cuartos de final: Racing y Lanús. Entonado por la victoria en el clásico ante Boca, el equipo de Costas visitará el jueves a Paranaense. Un dia antes, Lanús será local de Indenediente Medellín

pendiente Medellín.
Esta semana, también, la Copa
Argentina tendrá a sus primeros
semifinalistas. Saldrán de los vencedores de los duelos entre Central
Córdoba y el sorprendente Temperley y el de no menos sorprendente Talleres de Remedios de Escalada frente a Huracán. Los otros

dos cuartos recién serán el viernes 27 entre Vélez-Independiente y el mencionado Boca-Gimnasia.

La Champions League arranca hoy con su nuevo formato de 36 equipos. Entender cómo será la competición merece un lugar aparte (ver página 39). Los 18 partidos de la primera jornada se disputarán entre hoy y el jueves. Y para este martes habrá presencia de campeones mundiales porque juegan Nico González en Juventus, el Dibu Martínez en Aston Villa y Alexis Mac Allister en Liverpool.

La Liga Profesional repartirá la fecha 15 con dos partidos el viernes, 4 el sábado, 5 el domingo y 3 el lunes. El último de ellos será la presentación del líder. Vélez recibirá a Estudiantes sabiendo qué equipos se le acercaron o cuánto más

clarin#ramiro.correia.martins@g



# Fútbol, rugby y automovilismo para todos los gustos

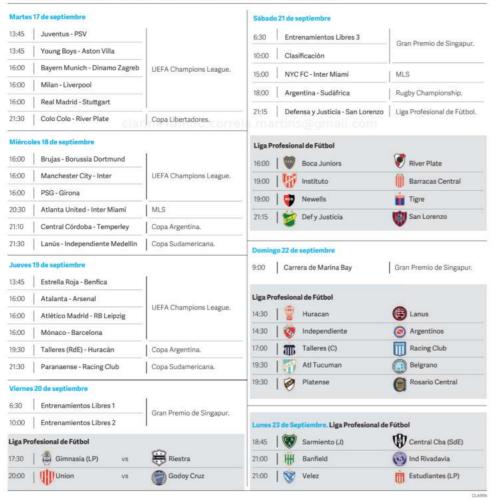

puede sacar de diferencia. Les lleva 5 unidades a Atlético y 6 a un pelotón que forman Racing, Instituto, Huracán, Talleres y Unión.

En semejante marco de oferta futbolera, Lionel Messsi parece inadvertido. El crack jugará mañana y sábado. Ese día, con una particularidad. El encuentro de Inter Miami visitando al New York FC será a las 15. Es decir el segundo tiempo de Leo coincidirá con el arranque del Superclásico.

Pero no sólo de fútbol vive el hombre. Hay más para propuestas Y no son menores. La Fórmula 1 pondrá en pista la

La Formula i pondra en pista la prueba 18 de su calendario y será la tercera experiencia de Franco Colapinto al mando del Williams número 43. Su gran estreno en Monza y su todavía mejor actuación en el estrecho circuito callejero de Bakú hacen que todos estén atentos a esta nueva experiencia del chico de Pilar. ¿Podrá puntuar otra vez, desafiando todos los pronósticos?

En Azerbaiyán fue octavo detrás de su compañero de equipo Albon. La bandera a cuadros fue para Oscar Piastri, de McLaren y el podio lo completaron Charles Leclerc, con Ferrari, y George Russell, con Mercedes. Ahora, en el sudeste asiático volverá a haber pelea entre los equipos de punta mientras el campeonato de pilotos se pone caliente entre Max Verstappen y Lando Norris. El neerlandés tiene 313 puntos, el inglés 254 y más atrás aparece con remotas chances el monegasco Charles Leclerc que hasta ahora reunió 235 puntos.

asta anora reunio 235 puntos. El viernes habrá dos tandas de prácticas; el sábado una y posteriormente la clasificación para correr el domingo en el circutio callejero de Marina Bay de 4,940 kilómetros de extensión. Serán 62 giros al trazado donde el año pasado ganó la Ferrari de Carlos Sainz.

# Franco Colapinto corre su tercera carrera de F1, ahora en Singapur.

Los Pumas vienen de conseguir un triunfo histórico. Por la valía del rival, por la forma en que lo logró y por el marcador. En la cancha de Colón vencieron a Australía por 67-27 en una espectacular remontada en el segundo tiempo.

Su nueva presentación en el

Rugby Championship será el sábado en el estadio Madre de Ciudades santiagueño. El adversario tampoco es sencillo: Sudáfrica. Si, después de los Wallabies vienen los Springhoks.

Springboks.
El plantel ya está en Santiago y el técnico Felipe Contemponi debió desafectar ayer a Matias Orlando por una lesión muscular y convocó a Santiago Pernas, de Alumni.

La competencia de Los Pumas en el Championship marcó una gran victoria ante Nueva Zelanda por 38-30 y una derrota ante los mismos All Blacks, por 42-10. El primer partido con Australia se perdió en la última jugada por 20-19 y luego vino la goleada en Santa Fe.

La ovalada tendrá otra enorme convocatoria. Será el sábado. Igual que el Superclásico. ■

# Europa pone en marcha la nueva era de la Champions

Entre y hoy y el jueves se jugará la primera fecha de la Champions League que estrena formato y aumenta su caudal de dinero para los participantes. Los 18 partidos se jugarán entre hoy y el jueves. En total, esta edición repartirá 2437 millones de euros

Los 36 equipos disputarán una denominada Fase Liga, abandonando la fase de grupos. Cada equipo ya no jugará dos veces contra tres rivales (de local y visitante), sino que los ocho partidos serán contra rivales diferentes la mitad de local y la otra mitad de visitante.

Habrá una tabla general única. Los mejores ocho se clasificarán a octavos, como cabezas de serie. Los ubicados del 9° al 24° puesto, disputarán play-offs a doble partido para definir a los otros ocho, mientras que los pos

De octavos en adelante, la Champions seguirá el formato anterior hasta la final de Múnich el 31 de mayo de 2025. La final siguiente será en Budapest.

Sólo por participar, cada uno de los 36 equipos recibirá 18,63 millones. Un triunfo significará un ingreso de 2,1 millones mientras que cada empate valdrá 700 mil euros. Luego 670 millones se repartirán en partes iguales para los equipos como cuota inicial, mientras que 914 millones se repartirán en base al "rendimiento". La UEFA determinó también que 853 millones serán otorgados de acuerdo al ranking y al mercado televisivo de cada equipo.

La Champions se disputa desde la temporada 1992-93 y es la contunación de la Copa de Clubes Campeones de Europa inaugurada en 1955-56.

Real Madrid, campeón vigente, es el club que obtuvo más veces la popular Orejona. Tiene 15 en sus vitrinas del Santiago Bernabéu. Le siguen Milan con 7, Bayern y Liverpool con 6, Barcelona con 5, Ajax con 4, Inter y Manchester United con 3, Con 2, Juventus, Benfica, Chelsea, Porto y Nottingham. Con un título están Dortmund, Celtic, Hamburgo, Steaua, Marsella, Feyenoord, Estrella Roja, Eindhoven, Aston Villa y Manchester City.

clarin#ramiro.correia.martins@gr

40 Deportes CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# **Copa Libertadores**

# Arrancan días clave para River, de Colo-Colo al Superclásico

Esta noche visita al equipo chileno, sin hinchas visitantes, por la ida de los cuartos de final. El sábado irá a la Bombonera. El mensaje de Gallardo.

#### Maximiliano Benozzi mbenozzi@clarin.com

"Me gustan estos desafíos. Son parte de los que nosotros deseamos vivir". Con esa frase, mencionada luego de la goleada a Atlético Tucumán, Marcelo Gallardo se metió de lleno en una semana trascendental para River, que comenzará esta noche en Santiago de Chile.

La serie de encuentros se inicia con el duelo ante Colo-Colo por la ida de la Copa Libertadores, seguirá el sábado en la Bombonera contra Boca y culminará tres días más tarde en Núñez, donde volverá a enfrentarse al conjunto chileno para definir el pasaje a las semifinales del torneo continental.

A la hora de immiscuirse en estos duros y -a la vez-claves choques, Gallardo le bajó a sus jugadores ese mismo mensaje que él dio en su última conferencia de prensa. De tratar de disfrutar y de vivir con pasión estos momentos, más allá de la dificultad y lo complejo que pueden ser. De saber y estar preparados para sufrir, también. Y de tener claros los conceptos fubolísticos que vienen trabajando.



Abrazados a una ilusión. Borja y Gallardo, llegando a Santiago. CARP

En ese sentido, a Gallardo le dio tranquilidad que el equipo empezó a captar sus mensajes, en la goleada en el Monumental contra Atlético Tucumán, donde se vio otra energía, tanto en los futbolistas como en la gente. Es que el equipo mostró una versión mejorada en el campo de juego y los hinchas se encendieron a puro canto.

Gran parte de lo que los jugadores exhibieron ante el conjunto de Tucumán es lo que Gallardo pretende para ser competitivo y pelear por todos los torneos. Un equipo que sea protagonista, que tenga dinámica y movilidad, que arriesgue, que tenga compromiso, que presione y que juegue. Fue una buena muestra para encarar una semana Bryan Cortés

Bryan Cortés

Franco Armani

Fabricio Bustos

Emiliano Amor o Saldivia

Masimiliano Falcón

Erick Wemberg

Erick Wemberg

Santiago Simón

Arturo Vidal

Leonardo Gil

Carlos Palacios

Javier Cornea

Lucas Copeda

Claudo Echwerni

Cancha: Colo-Colo, Santiago de Chile. Árbitro: Raphael Claus (Brasil).



vital v determinante.

De cara al primer duelo con Colo-Colo, Gallardo introducirá un cambio seguro, que es el regreso de Paulo Díaz a la zaga en lugar de González Pirez y habrá que ver si hace algún retoque más, pero en líneas generales quedó conforme con el equipo el viernes.

Después, cómo encarará el par-

tido contra Boca será otro tema, porque el Superclásico le queda en medio de la serie de cuartos de final, algo que no le había pasado en otro momento. Si tuvo que enfrentar a Boca días antes del inicio de una serie de Copa Libertadores. Sucedió en los octavos de 2015.

Sucedió en los octavos de 2015, donde se enfrentó también al Xeneizeen la cita continental y para las semifinales de la edición de 2020, que se disputó los primeros días del 2021. En aquel enero, jugó contra Boca antes de chocar con Palmeiras.

En los dos Superclásicos mencionados por torneos locales (3 de mayo de 2015 y 2 de enero del 21), puso mayoría de titulares. Ahora, esa decisión dependerá de otros factores, entre ellos el resultado de la ida con Colo-Colo y las condiciones físicas en las que queden sus futbolistas tras el duelo en Chile.

En el Monumental de Santiago de Chile, Colo-Colo acumula siete triunfos seguidos. La cancha estará ocupada en su totalidad por sus hinchas por disposición de los organismos de seguridad. Lo mismo, a la inversa, sucederá en Núñez.

Colo-Colo viene haciendo milagros en esta Libertadores, en la que avanzó a octavos de final con apenas 6 puntos y logró la clasificación por los goles de visitante (hizo 3, uno más que Cerro Porteño). Luego, en octavos de final, eliminó a Junior de Barranquilla, al que le ganó los dos partidos.

Entre sus filas, cuenta con el experimentado -y polémico- Arturo Vidal, su máxima figura. Su técnico es Jorge Almirón.

River arranca una semana tremenda. Esas que tanto le gustan afrontar a Gallardo y compañía. ■

# El Papa bendijo que el nuevo estadio lleve su nombre

Un regalo que tocó fibras intimas y una bendición necesaria para futuro. La dirigencia de San Lorenzo, encabezada por el presidente Marcelo Moretti, visitó ayer al papa Francisco en el Vaticano y se llevó importantes novedades hacia el futuro. Primero por el obsequio que le hicieron a Jorge Bergoglio, confeso fanático del Ciclón, sino también porque recibieron la bendición para nombrar "Papa Francisco" el nuevo estadio que, en proyección, se construiría en Boedo.

La delegación estuvo integrada, además, por el vicepresidente Jorge Navarro y el gerente de Marketing Luis Britos y otros dirigentes que visitaron al Santo Padre en su residencia de Santa Marta. Entre obsequios, recuerdos y una

Entre obsequios, recuerdos y una amena charla, el presidente le pidió al Papa Francisco que el nuevo estadio en Boedo lleve su nombre.



El hincha más famoso. El Papa recibe el regalo del presidente Moretti.

"En 2016, la ex Comisión Directiva y ex Asamblea del Club habían votado que la futura cancha se llamara Papa Francisco. Sin embargo, nunca el Santo Padre había recibido el pedido. Hoy, con una remera alusiva al nuevo estadio en Avenida La Plata entre sus manos, nuestro Papa cuervo aceptó emocionado", escribió el club en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter).

También recibió varios obsequios. Y entre ellos hubo varios especiales, pensado específicamente para la ocasión, ya que a Bergoglio le entregaron una casaca retro' con la estampa de su ídolo René Pontoni, una remera de básquet del Ciclón, un fragmento del viejo patio donde se fundó San Lorenzo y un pedacito de tablón del Viejo Gasómetro. Cada uno de esos objetos llevaron a Francisco a recordar historias de su infancia.

Incluso, una de ellas, fue firmada por Francisco, quien se la devolvió a Moretti, a modo de obsequio para el club, "para que sea patrimonio de todos los cuervos".

# Jiménez será otro candidato en Racing

Mientras Víctor Blanco define su futuro, ayer se conoció una nueva lista opositora en las elecciones de Racing. Además de Diego Milito, Miguel Jiménez lanzó su candidatura para presidente. El dirigente, que fue vice del oficialismo hasta que renunció en enero, lo comunicó a través de las redes sociales.

"No es joda. Está en juego el futuro del club. Discutimos todo, menos que el club es de los socios. Tenemos mucho para dar porque tenemos cuadros formados, una idea de club y porque, sobre todas las cosas, somos gente honesta", manifestó. Jiménez, empresario de distintos rubros.

Su agrupación Unidos por Racing reúne 1.300 avales. A fin de mes, haría su lanzamiento oficial. A esa altura, se espera que Blanco haya definido si irá por la reelección en la Academia. CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **Deportes** 41

# **Fútbol local**

# Sin elecciones, Tapia se aseguró seguir al frente de la AFA hasta 2028

El 17 de octubre será proclamado con lista única. Analiza hacer base en Ezeiza y en el Gobierno están atentos.

#### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

No habrá elecciones en la AFA. Sin candidato por la oposición, Clau-dio Tapia oficializó la **lista única** que lo proclamará presidente has-ta 2028. Pese a las críticas y el repudio que recibe de parte de hinchas, los que votan son los dirigentes. Y el statu quo del fútbol argentino parece estar cómodo. Con la excep ción, claro, de Talleres y Estudian-tes, que no tendrán representantes. Boca, River e Independiente se quedarán con tres de las seis vicepresidencias con Juan Román Riquelme, Ignacio Villarroel y Carlos Montaña. Racing conservará la se cretaria con Victor Blanco y San Lorenzo tendrá una vocalía

Aunque el período concluía en 2025, Tapia adelantó los comicios en la búsqueda de **asegurar su con**tinuidad. Enfrentado con el gobierno de Javier Milei, que impulsa las Sociedades Anónimas Deportivas buscará mudar la sede de la AFA



La lista. Tapia, junto a parte de los dirigentes que lo secundarán. AFA

de Viamonte 1366 al predio de Ezeiza para quedar bajo el ala de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, donde mandan sus aliados kirchneristas con Axel Kicillof a la cabeza, y evitar una posible intervención de la Inspección Gene-ral de Justicia, que depende de la

Nación. En la Casa Rosada, según pudo averiguar Clarín, están atentos a estos movimientos

Sí, por más que la semana pasada hava publicado las cartas de la FI-FA y la Conmebol bajo el rótulo "Nuestras Selecciones y un serio peligro a la vista", quiere cubrirse ante un eventual avance gubernamental en esta guerra declarada en la que Tapia rechaza los capitales privados extranieros. ¿Será por eso que quedó marginado Pascual Caiella, miembro de Estudiantes en las listas de 2017 y 2020? Sucedió justo después de la bronca de Juan Sebastián Verón contra el arbitraje (ver aparte).

¿Quiénes acompañarán a Tapia? Además de Riquelme, Villarroel v Montaña, habrá otros tres vices: David Garzón (Huracán), Carlos Greco (Atlanta) y Javier Treuque (Liga Chubutense).

Blanco, dicho está, será el secre tario general, un cargo que podrá ostentar por más que decida no presentarse en las elecciones o Diego Milito gane la presidencia de Ra-cing. Lo secundará Luciano Nakis, el presidente de Armenio tristemente célebre como el "secanucas de Tapia en la Copa América.

El secretario ejecutivo será Luis Chebel (Lanús) y el prosecretario, Maxi Levy (Almirante Brown).

Pablo Toviggino, mano derecha y armador, continuará como tesorero, secundado por Jorge Barrios (Estudiantes de Caseros).

Los vocales serán Mariano Cowen (Gimnasia), Luis Berlanga (Vélez), Gonzalo Belloso (Rosario Central), Cristian Malaspina (Argentinos), Marcelo Moretti (San Lorenzo), Javier Marín (Acassuso), Marcelo Achile (Defensores de Belgrano), Guillermo Raed (Mitre de Santiago del Estero), María Sylvia Jiménez (Liga Catamarqueña) y Cristian Prendes (Sol de Mayo).

El 17 de octubre será proclama do presidente. ¿Ese día se suprimirán los descensos?■

# Verón, furioso contra los arbitrajes: "Es muy obvio ya"

Luego de la enorme polémica generada tras el Boca - Talleres por los octavos de final de la Copa Argentina, que derivó en de nuncias cruzadas entre el árbitro Andrés Merlos y Fassi, presidente del equipo cordobés, es te fin de semana tuvo lugar otra controversia. Y es que en el encuentro entre Estudiantes y Platense se dio una jugada que desembocó en un fuerte descargo de Juan Sebastián Verón.

Cuando transcurría el segun-do tiempo en UNO, Nicolás Ramírez anuló un gol del Luciano Lollo tras la ejecución de un tiro de esquina. El árbitro invalidó el tanto del defensor por una supuesta falta instantes antes de cabecear el córner. De esta manera, el colegiado privó al Pincha de ponerse en ventaja y el presidente de Estudiantes ex-plotó en las redes sociales.

Unos minutos después de la finalización del partido, la Brujita utilizó su cuenta de Instagram para descargar su enojo con el desempeño del arbitraje argentino. "En vez de convocar a DT's y capitanes, mejor revisen cómo dirigen y usan la tecnología, porque resulta muy obvio ya...", escribió Verón en una historia, junto al video de la jugada que anuló Ramírez.■

# Damián Díaz amargó el debut de Insua en Barracas

Banfield jugó uno de sus mejores partidos en el torneo, presionando, manejando la pelota y los tiem-pos, asociándose entre líneas y aprovechando los espacios que de jó Barracas Central en defensa

La diferencia la hizo Damián Díaz, con sus 38 años, con un tiro libre impecable que dejó parado al arquero Miño.

En el debut de Ruben Darío Insua en el banco de Barracas Central, que jugó como local en la can-cha de Ríestra, no pudo mostrar una imagen meiorada, con muchos jugadores en defensa y sin juego colectivo.

Así, Banfield subió un par de escalones en el fondo de la tabla y dejó en la última posición al equipo del presidente de la AFA que no logra levantar.

| Barracas<br>Central | Banfield 1 |                      |   |
|---------------------|------------|----------------------|---|
| 30 Marcelo Miño     | 5          | 1 F. Sanguinetti     | 6 |
| 2 Nicolás Capraro   | 4          | 34 Ramiro Di Luciano | 6 |
| 14 Gonzalo Goñi     | 3          | 2 Alexis Maldonado   | 6 |
| 15 Nicolás Demartin | 4          | 3 N. Hernández       | 6 |
| 21 Lucas Brochero   | 4          | 15 Mathias De Ritis  | 6 |
| 5 Rodrígo Herrera   | 4          | 32 Yonatan Rodríguez | 6 |
| 10 Iván Tapia       | 4          | 5 Cristian Nüñez     | 6 |
| 6 Rodrigo Insua     | 4          | 22 Juan Álvarez      | 6 |
| 20 Jhonatan Candia  | 4          | 20 Damián Diaz       | 7 |
| 9 Alexis Dominguez  | 4          | 17 Juan Bisanz       | 6 |
| 41 Javier Ruiz      | 5          | 9 Bruno Sepúlveda    | 6 |
| DT: Ruben Insua     | =          | DT: Gustavo Munúa    |   |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: REGULAR ÁRBITRO: Leandro Rey Hilfer 5

# En detalle

Cancha: Riestra (local Barracas Central).
Gol: Sf, 6m Damián Díaz, de tiro libre.
Cambios Sf, Martin Cafrete (8) por
Yonatan Rodríguez, 17m Facundo Mater (4) por
Yonatan Rodríguez, 17m Facundo Mater (4) por
Brochero, Maximiliano Zalazar (4) por
Candia y Siro Rosané (4) por Demartini,
25m Gabriel Aranda (5) por Maidonado y
Leandro Gararte (5) por Sepúlveda, 30m
Manuel Duarte por Rodrígo Herrera y
Facundo Krüger por Iván Taja, 34m
Luciano Recalde por Raminro Di Luciano
Sám Ignacio Rodríguez por Damián Díaz.
Amonestados: Iván Tapia, Demartini, Insua
y Capraro. Expulsado: ST, 45m Bisanz.

# Un gol de penal y a festejar lindo en Mendoza

MENDOZA, ESPECIAL

Independiente Rivadavia ganó un partido clave en su lucha por la permanencia. Con un penal en el inicio del partido, venció a Defensa y Justicia, que está le jos de sus tiempos de bonanza y trata de encaminarse tras la llegada de Pablo De Munei

Sebastián Villa asistió a Milo v el centro del lateral encontró a Ham, que llegó antes a la pelota, y Kevin Gutiérrez lo bajó de atrás. Leandro Rev Hilfer no dudó y cobró el penal que Franco Romero canjeó por gol.

Bologna evitó el segundo ante Fernando Romero y Defensa buscó con cambios en el com plemento, pero no pudo equili-

| Independient<br>Rivadavia | Defensa<br>y Justicia |                     |   |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 1 Ezequiel Centurión      | 6                     | 23 Enrique Bologna  | 6 |
| 41 Matias Ruiz Diaz       | 5                     | 14 Ezequiel Cannavo | 4 |
| 40 Iván Villalba          | 6                     | 28 Victor Aguilera  | 5 |
| 5 Esteban Burgos          | -                     | 21 Santiago Ramos   | 6 |
| 25 Federico Milo          | 6                     | 26 Dario Cáceres    | 5 |
| 26 Franco Romero          | 7                     | 16 Aaron Molinas    | 5 |
| 6 Agustin Mulet           | 6                     | 5 Kevin Gutiérrez   | 5 |
| 28 Gonzalo Rios           | 5                     | 17 Gabriel Alanis   | 6 |
| 8 Ezeguiel Ham            | 6                     | 10 Rodrigo Bogarin  | 4 |
| 22 Sebastián VIIIa        | 6                     | 27 Luciano Herrera  | 5 |
| 39 Fernando Romero        | 5                     | 9 Juan Miritello    | 4 |
| DT: Alfredo Berti         |                       | DT: Pablo De Muner  |   |

En detalle

Cancha: Independiente Rivadavia.
Goles: PT, 6m Franco Romero, de penal.
Cambios: PT, 17m Sheylos Cluder (5) por
Burgoz; ST, 17m Shejlos Cluder (5) por
Burgoz; ST, 17m Abiel Osorio (4) pur
Herrera; 24m Mauricio Aserijo (4) puris
Sequeira (5) por Fernando Romero y Har
37m Matias Sosa y César Pérez por
Molinas y Bogarin; 39m Matias Ramirez
Tobias Rubio por Cannavo y Alanis, y 42
Tomás Ostchesa y Lautaro Rios por

# POSICIONES

| Equipo          | Pts. | J. | G | E  | P. | GF. | GC.  | DIF |
|-----------------|------|----|---|----|----|-----|------|-----|
| Vélez           | 30   | 14 | 9 | 3  | 2  | 27  | 8    | +19 |
| Atl. Tucumán    | 25   | 14 | 7 | 4  | 3  | 15  | 12   | +3  |
| Racing          | 24   | 14 | 7 | 3  | 4  | 20  | 11   | +9  |
| Instituto       | 24   | 14 | 7 | 3  | 4  | 20  | 12   | +8  |
| Huracán         | 24   | 14 | 6 | 6  | 2  | 12  | 7    | +5  |
| Talleres        | 24   | 14 | 6 | 6  | 2  | 20  | 16   | +4  |
| Unión           | 24   | 14 | 6 | 6  | 2  | 15  | . 11 | +4  |
| Dep. Riestra    | 22   | 14 | 7 | -1 | 6  | 15  | 15   | 0   |
| River           | 21   | 14 | 5 | 6  | 3  | 19  | . 11 | +8  |
| Boca            | 21   | 14 | 5 | 6  | 3  | 19  | 14   | +5  |
| Gimnasia        | 21   | 14 | 6 | 3  | 5  | 16  | 14   | +2  |
| Rosario Central | 19   | 14 | 5 | 4  | 5  | 17  | 15   | +2  |
| Lanús           | 19   | 14 | 4 | 7  | 3  | 18  | 19   | -1  |
| Godoy Cruz      | 18   | 13 | 4 | 6  | 3  | 14  | 12   | +2  |
| Belgrano        | 18   | 14 | 4 | 6  | 4  | 15  | 17   | -2  |
| Ind. Rivadavia  | 18   | 14 | 5 | 3  | 6  | 9   | 13   | -4  |
| Estudiantes     | 17   | 14 | 4 | 5  | 5  | 15  | 14   | +1  |
| Tigre           | 17   | 14 | 4 | 5  | 5  | 18  | 19   | -1  |
| Independients   | 17   | 14 | 3 | 8  | 3  | 9   | 10   | -1  |
| Argentinos      | 17   | 14 | 5 | 2  | 7  | 11  | 16   | -6  |
| Platense        | 16   | 14 | 4 | 4  | 6  | 12  | 14   | -2  |
| Sarmiento       | 15   | 14 | 3 | 6  | 5  | 10  | 12   | -2  |
| Banfield        | 14   | 14 | 3 | 5  | 6  | 11  | 17   | -6  |
| San Lorenzo     | 13   | 13 | 3 | 4  | 6  | 11  | 13   | -2  |
| Newell's        | 13   | 14 | 3 | 4. | 7  | 6   | 15   | -9  |
| Def. y Justicia | 11   | 14 | 2 | 5  | 7  | 10  | 22   | -12 |
| Ctral. Córdoba  | 10   | 14 | 2 | 4  | 8  | 13  | 24   | -11 |
| Barracas Centra | 8    | 14 | 1 | 5  | 8  | 5   | 19   | -14 |

42 Deportes CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Fútbol internacional

# Empezó el "juicio del siglo" que podría mandar al descenso al Manchester City

El campeón de las últimas cuatro Premier League está acusado de violar 115 puntos del Fair Play Financiero.

LONDOES ACENCIAS EFEVANSA

Comenzó ayer, en el Centro Internacional de Resolución de Disputas de Londres, el juicio contra Manchester City, campeón defensor de la Premier League, por la supuesta violación de 115 puntos del Fair Play Financiero (FPF).

La prensa inglesa publicó, luego de la primera audiencia del denominado "juicio del siglo", que el proceso no terminará hasta dentro de 10 semanas. El lugar donde se desarrollarán las vistas permanece en privado, dentro del secretismo general que rodea este proceso.

que rodea este proceso. Los *Ciudadanos*, que ganaron las últimas cuatro ediciones de la Premier League y lideran la actual, es-



En problemas. Guardiola y Khaldoon Al Mubarak, presidente del club.

tán acusados de haber gestionado su contabilidad de manera fraudulenta durante 9 años, a partir de 2009, falsificando sus balances y escondiendo financiamientos indebidos.

Luego de una investigación de seis años, la fiscalia resume las infracciones del Manchester City en dos macrocategorías: patrocinios falsos y pagos ilegales (a jugadores y entrenadores).

Los cargos se refieren a la información que el City aportó sobre sus cuentas, tales como el valor de sus acuerdos de patrocinio, los detalles sobre los salarios de jugadores y cuerpo técnico y el seguimiento de las reglas del juego limpio financiero de la UEFA y de la Premier.

Manchester City, propiedad desde 2008 del jeque Mansour bin Zayed, miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, rechazó siempre haber violado alguna normativa de la Premier League, una versión compartida por su entrenador, el español Pep Guardiola.

dor, el español Pep Guardiola.
"Estoy feliz de que comience, y sé que habrá otros rumores y novedades sobre la sentencia. Sé lo que la gente espera. Llevo muchos años leyéndolo. Pero estamos bien: todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", afirmó Guardiola antes del inicio del proceso.

Consultado sobre las repercusio-

nes dentro del plantel, el entrenador respondió: "No soy abogado. Erling (Haaland) no es un abogado".

(Haaland) no es un abogado". El club negó todas las acusaciones y dijo que saludaba la oportunidad de que una comisión independiente "considere imparcialmente el conjunto de pruebas irrefutables" que, a su juicio, apoyan su posición. La investigación contra Manches-

La investigación contra Manchester City comenzó después de la revelación de unos documentos reservados por parte de la revista alemana Der Spiegel en 2018.

Por acusaciones similares, Manchester City fue descalificado durante dos años de las competiciones de la UEFA en 2020, pero esa sentencia fue anulada luego por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

En caso de ser hallado culpable, Manchester City corre riesgo de sufrig graves sanciones, incluyendo el descenso de categoría, la quita de puntos, multas económicas o hasta la quita de los títulos ganados en ese período.

Se espera que la sentencia, que podría ser recurrida en Inglaterra, se conozca entrado ya 2025.

Los medios británicos apuntan que el "juicio del siglo" podría tener incluso repercusiones en la relación bilateral del Reino Unido con Emiratos Árabes Unidos, donde el jeque Mansur es vicepresidente.



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | @







BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA AGOTAR STOCK. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS Y ALJOSO PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TRAJETAS 365 Y DOCUMENTO DE DE L'ERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACIUMILABLES CON OTRAS PROMOCIONES, EDENEFICIOS Y VOI DESCUENTOS, PARA MÁS INFORMACIÓN SORRE LOCALIDADES HABILITADAS PRARA LA SUSCRIPCION, BENEFICIOS, ETRAINIOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.999.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.



# ¿SABÍAS QUE EN LOS KIOSCOS PODÉS CONSEGUIR NUESTRAS COLECCIONES COMPLETAS?





44 Deportes CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# **Automovilismo**

# El jefe de Williams confía en Colapinto y quiere que siga en la Fórmula 1 en 2025

"Le demostró al mundo que merece un asiento", confesó Vowles, que sostuvo que podría hablar con Audi, a cargo del equipo Sauber el año próximo.

Hay algo en lo que tanto los fanáticos como los jefes de equipo y quie nes conocen la Fórmula 1 desde ha ce décadas están de acuerdo: Franco Colapinto tiene que tener un asiento asegurado en 2025. En Monza brilló con un debut sólido en el 12" puesto, pero en Azerbaiván directamente la rompió, porque después del choque que protagonizó durante la primera práctica libre en el difícil circuito calle jero de Bakú, **logró alcanzar el oc**-tavo puesto y ser el primer piloto argentino en 42 años en sumar puntos en la máxima categoría del automovilismo

En tan solo dos carreras con Williams demostró que su talento es indispensable y seguramente se siga desenvolviendo en lo que queda de la temporada. Entonces, lo que se preguntan todos: ¿cómo hacer para que Colapinto siga en la F1 el año que viene?

James Vowles, el jefe de la escudería Williams que le dio esta increíble oportunidad al argentino, admitió que no quiere que se aleje del Gran Circo, a pesar de que ya tenga a sus dos pilotos asegurados para la temporada que viene: Alex Albon y Carlos Sainz. Por eso dijo que está dispuesto a trabajar mano a mano con otra escudería con tal de seguir viendo a Colapinto en el paddock.

"Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté



Confianza. Es la que le tiene James Vowles, jefe del equipo Williams, a Franco Colapinto para seguir en la F1.

compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1°, comentó Vowles en una entrevista con el sitio especializado Motorsport.

"Sólo queda un equipo. Veremos qué podemos organizar alli", insinuó, haciendo referencia a la única butaca que todavía está libre para 2025 en la escudería Kick Sauber, que fue recientemente adquirida por Audi y pasará a tener su nombre a partir de 2026.

"En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la Fórmula I. Siempre he creido firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que

estaba insinuando para el año que viene", aseguró.

Los pilotos actuales de la escudería son el chino Guanyu Zhou y el finlandés Valtteri Bottas, quien en su momento supo brillar como el compañero de Lewis Hamilton en Mercedes, pero en Sauber todavía no pudo terminar con la mala racha de 27 carreras sin sumar puntos. En Azerbaiyán, ambos pi

lotos del equipo suizo terminaron detrás de todos, algo ya casi habitual

Sauber confirmó a Nico Hulkenberg como uno de sus pilotos para 2025, justo uno de los pilotos a los que Colapinto sobrepasó en Bakú, pero la butaca que hoy ocupa Bottas sigue en dudas.

ttas sigue en dudas.
"Estamos evaluando todas las opciones para ver cuál es el mejor equilibrio entre una experiencia a corto plazo y a medio y largo plazo; quizá jóvenes talentos", comentó Alessandro Alunni Bravi, director de la escudería.

En corto, las opciones son quedarse con Bottas, un piloto experimentado que pertenece a la familia Sauber hace tres años o sumar a un piloto joven con motivaciones frescas y sed de victoria. Para esta última, los dos candidatos principales serían el brasileño Gabriel Bortoleto, líder del campeonato de la Fórmula 2, o Colapinto, el nuevo prodigio de Williams.

# A Hulkenberg le falta un compañero de equipo en 2025.

Al ser preguntado si desea quedarse con el argentino en su escudería, Vowles respondió: "Así es. No voy a entrar en los acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio".

El jefe de Williams, bañado en champán tras el séptimo puesto de Albon y el octavo de Colapinto, concluyó. "Estoy increiblemente orgulloso, como un padre, de lo que Franco ha logrado y quiero que tenga éxito. Y también la forma correcta de tenerlo de vuelta aquí en Williams rindiendo es asegurarse de que está construyendo su carrera. Es tan sencillo como eso".

¿Será que Sauber podrá quedar atrapado con el talento del argentino y decida apostar por él en la próxima temporada? Tiempo al tiempo. Es la Fórmula L...

# "ES INCREÍBLE VER TANTO TALENTO NUEVO"

# Hamilton le dedicó un elogio y el argentino no ocultó su emoción

Franco Colapinto fue octavo en Bakú, delante del heptacampeón Lewis Hamilton. No sólo sumó puntos para Williams sino que más tarde pudo saludar a su idolo en el paddock. Y un día después, el hombre de Mercedes le dedicó un elogio en sus redes sociales: "Felicidades a George (Russell) en el podio y a @francolapinto y @olliebearman también. Fue una gran pelea y es increible ver tanto talento nuevo llegando", dijo.

Tras la carrera, Colapinto había contado el sueño cumplido: darle la mano a Hamilton después de una carrera juntos. "¡Wow!", pos-

Pero al tiempo que elogió a Bearman, que sumó puntos en Haas, Hamilton se había olvidado del nombre de Colapinto. "Fue realmente genial verlos correr. Es realmente genial ver a jóvenes talentosos aparecer y conducir tan bien", sostuvo el experimentado corredor de 39 años y que compitió en 349 Grandes Premios.

Menos de veinte minutos después, el argentino le respondió al piloto inglés: "Lewis, darte la mano después de una carrera fue uno de los momentos más especiales que he tenido en mi vida. Realmente aprecio el respeto que mostraste. ¡Estoy deseando volver a encontrarte pronto en la pis

La próxima prueba de fuego ante Hamilton será este fin de semana en el Gran Premio de Singapur, en el circuito callejero de Marina Bay. Es por eso que el argentino prácticamente no cuenta con días de descanso.

# LAS SECUELAS DE LOS CUATRO AUTOS EXCLUIDOS

# Sigue la polémica por el "día triste" del TC

La primera fecha de la Copa de Oro del TC en San Luis, que ganó Julián Santero, estuvo marcada por la exclusión de cuatro autos, una situación que causó tristeza en la ACTC y que dejó más tranquilo a Esteban Gini, quien había presentado la denuncia para la revisión de los coches.

"Hoy es un día triste para la categoria. Nos vamos con un sabor amargo", comentó Pablo Sala, integrante de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC.

"Veía mucha diferencia en los

parciales en pista. Después de quejarme con mi equipo, hice la denuncia porque me dijeron que para ellos había autos que tenían algo más. Agradezco a la categoría por escucharla", explicó Gini.

José Manuel Urcera, que había quedado segundo y se negó a desarmar el motor, comentó en Instagram: "Muy amargado. Esto me excede como piloto, pero confio en el equipo". Los otros excluidos fueron Facundo Ardusso (perdió el tercer lugar), Juan Martín Trucco y Federico Iribarne.

CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Deportes 45

# Olimpismo y ajedrez



Dúo. El alemán Thomas Bach, presidente saliente del COI, y la ex nadadora Kirsty Coventry, candidata. EFE

# Un príncipe y dos campeones olímpicos quieren suceder a Bach

El jordano Al Hussein, el británico Coe y la zimbabuense Coventry son tres de los siete candidatos a presidir el COI.

El Comité Olímpico Internacional elegirá nuevo presidente el próximo año y a tiene confirmada la lista de candidatos para suceder al alemán Thomas Bach, cuyo mandato finalizará en marzo, tras doce años al frente del organismo. Entre los nombres que fueron oficializados ayer figuran un principe y dos ex campeones olímpicos. Y hay uno que parece sacarle una ventaja al resto: Sebastian Coe, presidente de la World Athletics.

Los otros posibles sucesores son el principe Feisal Al Hussein, hermano del rey de Jordania; el español Juan Antonio Samaranch Jr.; el francés David Lappartient, lider de la Unión Internacional de Ciclismo y quien tiene el apoyo de Bach, la zimbabuense Kirsty Coventry, doble campeona olimpica de natación; el sueco Johan Eliasch, presidente de la Federación Internacional de Esqui; y el japonés Morinari Watanabe, titular de la Federación Internacional de Gimnasia.

Coe, oro en 1.500 metros en los Juegos de Moscú 1980 y Los Ángeles 1984, es para muchos el gran favorito, respaldado por su trayectoria en el atletismo mundial y su liderazgo en la organización de la cita olimpica de Londres 2012.

El ex atleta británico, sin embargo, tiene dos puntos que podrían jugarle en contra en la votación que se realizará en la 143º Sesión del organismo, del 18 al 21 de marzo del año próximo en Grecia. Uno, su edad. Y el otro, el hecho de que su condición de miembro COI cambiaría durante su mandato, si llegara a ser electo.

El estatuto del Comité resalta la necesidad de que su màxima autoridad no tenga más de 70 años. Coc tiene 67. Y como los presidentes cumplen un primer mandato de ocho años, con chance de ser reelegido por cuatro más-como ocurrió con Bach, que se impuso en la votación de la Sesión de 2013 en Buenos Aires y en marzo de 2021 fue ratificado en su cargo-, el británico no llegaría a completar su primer periodo al frente del COI.

El japonés Watanabe, que tiene 65, y el español Samaranch, que alcanzará esa edad en noviembre, están ante un escenario similar.

El otro problema de la candidatura de Coe tiene que ver con su condición de miembro COI, que depende de su posición como presidente de World Athletics. Las reglas establecen que los candidatos deben ser miembros COI desde su elección hasta el último día de su gestión. El británico lidera la federación de atletismo desde 2015 y su tercer y último mandato terminará en 2027. Y desde ese momento, ya no podría ser presidente del Comité. Sin embargo, si gana la elección, este problema podría solucionarse con una nueva votación en la misma Sesión para cambiar su estatus de miembro.

A mediados de la semana pasada, la Comisión de Ética del COI envío una carta a sus III integrantes recordándoles esos dos requisitos, según informó The Associated Press. En el texto, se recalcó que "la Carta Olimpica no concede al presidente ninguna excepción" en lo que respecta a esas reglas. Y señaló el conflicto de intereses que implicaría, para varios de los candidatos, ejercer como presidente de ese organismo y de una federación internacional.

Aunque no figura entre los máximos favoritos, la zimbabuense Coventry, ganadora de siete medallas olímpicas (dos de oro) entre Atenas 2004 y Beijing 2008, podría hacer historia. Si resulta electa, la ex nadadora, de 41 años, se transformaría en la primera mujer en liderar el COI. Es que en sus 130 años de historia, el Comité tuvo nueve presidentes, todos hombres.

Los candidatos presentarán sus propuestas ante los miembros del COI en enero, en una reunión virtual que se celebrará desde Lausana, Suiza. Y conocerán el resultado de la elección durante la Sesión de marzo en Atenas.

# Faustino Oro y el honor de hacer la movida inicial en la Olimpíada de ajedrez

El maestro internacional más joven de la historia, reconocido en Hungría.

Así como en algún partido importante de fútbol aún existe el puntapié inicial como formalidad para agasajar a un invitado especial, en los principales torneos de ajedrez está **la movida inicial**. Pasa en los duelos por el título mundial. Y pasa en cada ronda de la Olimpiada bienal, el principal torneo por países, cuya 45° edición concluirá el domingo en Budapest, Hungría.

El invitado o la invitada se acerca a la mesa principal y realiza el primer movimiento con las piezas blancas. Para la foto y las cámaras, claro. Pues bien, aver sucedió un hecho histórico para el ajedrez argentino. Es que después de que en la tercera rueda la responsabilidad recavera en la húngara Judit Polgar, la mejor de la historia y top ten del ranking mundial entre varones, y en la cuarta le tocara al inglés Nigel Short, ex retador al título mundial, la sexta ronda comenzó con la movida inicial en manos de Faustino Oro.

Los aplausos de los cientos de ajedrecistas coronaron el momento en que el prodigio argentino de 10 años movió el peón dama del chino Ding Liren, campeón mundial, a la casilla d4. Si, Fausti recibió semejante honor de parte de la Federación Internacional de Ajedrez, como reconocimiento a ser el maestro internacional más joven de la historia, lo que logró a los 10 años, 8 meses y 16 días.

Fue un día demasiado especial para el pibe Oro, acompañado por su padre Alejandro, quienes residen con mamá Romina en España, donde se afincaron a fines del año pasado para apostar por el progreso ajedrecístico de su hijo, cuyo sueño es **ser gran maestro**.

Tras la movida inicial protocolar, como si todo eso fuera poco, Faustino se prendió a jugar dos partidas a ritmo blitz-tres minutos por jugador, con dos segundos más por cada movida- contra el mismísimo Short, con quien empató la 1.

Luego se dio el gusto de ver en acción a los equipos argentinos en los torneos absoluto y femenino. Mientras que los varones vencieron con sufrimiento por 2,5 a 1,5 a Albania gracias al triunfo del gran maestro Diego Flores y las tablas de Fernando Peralta, Leandro Krysa y Tomás Sosa, las mujeres perdieron su invicto an tes España por 3,5 a 0,5. Anapaola Borda Rodas hizo tablas y cayeron Candela Francisco Guecamburu, María José Campos y María Belén Sarquis.

Faustino Oro seguirá en Budapest, pero en su agenda se vienen torneos importantes. Desde el miércoles 25 jugará el Iberoamericano en Linares, en octubre competirá para el Club Magic de Extremadura en la División de Honor del Campeonato de España por equipos y en noviembre regresará al país para jugar el 99° Campeonato Argentino. ■



Crack. Oro mueve el peón dama del campeón mundial Liren. FIDE

# Personajes



reviviendo. Al mitico actor de "El gran Lebowski" le pasó de todo en el último lustro: linfoma, quimioterapia, coronavirus y el regreso al éxito con su personaje de Don Chas

# La resurrección de Jeff Bridges con "The Old Man"

El actor de 74 años vuelve por Disney + con la segunda temporada de la serie. Resiliencia y cómo filmar, a su edad, escenas de peleas sin dobles.

# Patricio Féminis

Especial para Clarín

"Algunas de las peleas que hago en la serie son desafiantes", dice Jeff Bridges, a los 74 años. El ícono del cine evalúa los retos que vivió en el drama policial y de espionaje The Old Man, cuva segunda temporada llegó el 13 de septiembre a Disney+. "Hay desafíos físicos, emocionales y mentales", siente Bridges sobre su personaje, Dan Chase, un hombre viejo que ya no huye: ahora persigue a quienes secuestraron a su hija en Medio

El legendario Jeff Bridges es una

garantía al frente de The Old Man. Con su aura de actor de western y de galán, desde los años '70 el hijo de Lloyd Bridges destacó en filmes tan distintos como The Last Picture Show (1971), King Kong (1976), Tucker (1988), Starman (1984), Los Fabulosos Baker Boys (1991), El espejo tiene dos caras (1996), El gran Lebowski (1998) y Crazy Heart (2009), en una vasta carrera de ochenta títulos.

Jeff Bridges ha hecho dramas, comedias, romances, thrillers, peliculas de Marvel y otras sobre hom-bres duros, pero queribles. En todas descolló por su impronta y su sensibilidad. Bridges es una marca de Hollywood y que esté al frente de The Old Man es también un triunfo personal: en 2020 fue diagnosticado con linfoma; se sometió a varias sesiones de quimioterapia; en 2021 superó al coronavirus y pudo volver a la actuación con esta se-

rie de Disney+.
"The Old Man sube sus niveles; la segunda temporada es más emocionante y propone más giros y vueltas. La ejecución es ejemplar", le dice Jeff Bridges a **Clarín**, sonriendo con amabilidad vía Zoom. La primera temporada había sido una de las grandes series de 2022 y Jeff Bridges fascinó encarnando a Dan Chase, un apacible veterano con pesadillas sobre su esposa fallecida (la actriz palestina Hiam

Abbass). Hasta que alguien irrumpió en su casa y Dan Chase-un exagente de la CIA- lo ejecutó con frial-dad junto a sus dos feroces perros

El drama de The Old Man sumó espionaje internacional y comba-tes en Afganistán. En base a una novela de Thomas Perry de 2017, The Old Man concentraba su primera parte en mostrar cómo se es-capaba del FBI en auto-junto a sus perros-y recordaba sus tiempos de sanguinario espía en Afganistán, entre los años '70 y los '80. A la vez, añoraba su amor furtivo por Abbey Chase (la actriz Leem Lubany, de joven), mujer de Faraz Hamzad, un guerrillero afgano contra los sovié-

Así conoció Dan Chase a su futura esposa: huyó con Abbey a Estados Unidos y deió varias heridas abiertas en Áfganistán. En los primeros episodios, este "old man" (hombre viejo) no sólo se escabu-llía del FBI por la carretera mientras elaboraba el duelo. También hablaba secretamente por teléfono con la agente Angela Adams (la pecosa actriz Alia Shawkat): su nombre real es Emily Chase y es la hija de Dan y Abbey Chase. ¿O de e-

lla y del líder tribal afgano? Ahí entró en escena el tercer personaje clave de The Old Man. Es Harold Harper, el mentor de Angela/Emily en el FBI, interpretado por otro ícono del cine: John Lithgow, de 78 años. El thriller persecutorio entre estos dos "old men", Dan Chase y Harold Harper (un gran duelo actoral entre Bridges y Lithgow), sumó la reaparición de Faraz Hamzad v se acentuaron los conflictos bélicos en Medio Oriente. En el final de temporada secuestraron a Emily Chase y se la llevaron a Afganistán.

# Experto en antihéroes en crisis

Allí se dispara la segunda parte de The Old Man: con el viaje de Dan Chase y Harold Harper al país asiáCLARN-MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Spot 47



Amores perros. El personaje que interpreta, Dan Chase, persigue a los secuestradores de su hija.

tico para rescatar a Emily Chase. Pero más no se puede adelantar sin spoilear las varias sorpresas-entre espías, tiros y peleas-. Dice Bridges, tan "old man" como Dan Chase: "Todo está muy bien hecho y es lo que más disfruto. El productor, Warren Littlefield, y el guionista, Jonathan Steimberg, juntaron a personas maravillosas. No sólo a los actores, sino a los técnicos y a los operadores de efectos especia-les"

El papel de Dan Chase parece dialogar con otros viejos antihéroes en crisis que eternizó Bridges. Por ejemplo, el cowboy de True Grit (2010) o el Texas Ranger de Hell or High Water (2017). Consustanciado con su rol, Bridges analiza: "The Old Man reexamina la idea de los héroes y los villanos. Todo depende de quién este mirando-coteja. Cada uno de nosotros tiene su propia versión de héroes y villanos. Y lo que hacemos en la vida tiene consecuencias. no? Ese es un gran te-

### "La serie examina el tema de los héroes y los villanos. Todo depende de quién esté mirando".

ma de la serie".

Bridges piensa en el viaje de Dan Chase de Afganistán y trasluce una sonrisa por Zoom: "Su gran desafio es salvar a su hija Emily. Y no dejar que aspectos de su personalidad se pierdan en ello. Además, tiene que trabajar con su querido amigo, que es también su enemigo: Harold Harper, el personaje de John Lithgow", cuenta. El icónico actor empleó varios re-

El icónico actor empleó varios recursos para encarnar a Dan Chaseadusto, avejentado, sensible e implacable-. "Hallé una cosa interesante trabajando con Christopher Huddleston, nuestro asesor técnico, que es un agente de la CIA y espía. Es el término 'OODA': un acrónimo de 'observar, orientar, decidir y actuar'. Es una técnica de la CIA para entender el juego de cada rival. Hay que observar lo que ocurre, orientarse, ver dónde estás, decidir qué hacer y actuar'.

Y remata: "Si yo puedo hacer eso antes que mi oponente, básicamente gano el juego". Además de rescatar a su hija del lider afgano Faraz Hamzad (encarnado por Navid Negahban), Dan Chase querrá cerrar las cuentas abiertas de su pasado. Pero nada va a ser previsible en The Old Man: hay más de dos fuerzas en pugna en Afganistán. ¿Podrá recobrar a Emily?

# El amor de padre

Bridges se enfoca en su relación paternal: "Yo mismo tengo tres hijas y traté de aplicar el amor por ellas al personaje que Alia Shawkat interpreta en forma tan brillante en The Old Man". Es inevitable ver lineas paralelas entre Dan Chase y Faraz Hamzad. "Ambos aman a Emily y muestran aspectos de sí mismos que surgen de ese amor -dice Bridges. Pero el amor no siempre es algo positivo o justo. Muchas veces, lo que hacemos en nombre del amor también puede ser terrible. Es como los héroes y villanos. ¿Quién es quién?".

En la primera temporada, en plena huida del FBI Dan Chase había conocido a la atractiva Zoe McDonald (la actriz Amy Brenneman). Entablaron un lazo amoroso y Chase, al ver que la ponía en peligro, se llevó a Zoe con él. En la segunda temporada Zoe reaparecerá en la etapa norteamericana de The Old Man, luego de los conflictos bélicos y políticos en las montañas de Afganistán.

Bridges dice qué fue lo que más disfrutó al grabar la segunda temporada: "La gente con la que trabajé. Por un lado, John Lithgow y Amy Brenneman. Por otro, el productor Warren Littlefield, que ya había hecho un gran trabajo eligiendo al equipo ya los especialistas. Luego pienso, por supuesto, en Jonathan Steinberg, nuestro escritor y showrunner, con el que es genial trabajar. Realmente lo disfruto y eso es lo mejor de todo".

Pero también está lo más dificil: las escenas de pelea a sus 74 años. "Tuve que practicar con Tim Connelly, que es un excelente coordinador de acrobacias - revela-. Es bueno trabajar con gente maravillosa cuando hay tantos desafíos fisicos, emocionales y mentales". El 3 de septiembre llegarán a Disney+ los dos primeros episodios (luego uno por semana). Y, como adelanta el trailer, se verá que Emily Chase está en plena crisis de

# "Tengo tres hijas y traté de aplicar el amor por ellas al personaje de Alia Shawkat".

identidad.

¿Con quién se quedará? Ahora tres hombres se disputan su amor filial: Dan Chase (Bridges), Harold Harper (John Lithgow) y el afgano Faraz Hamzad (Navid Negahban). Y habrá más revelaciones sobre el forzoso viaje de Emily a Afganistán. "Quiero respuestas ahora", exigirá Dan Chase (Bridges). Pero alguien le dirá: "Todo lo que creaste en tu imaginación se está desmoronando". Entonces buscará dilucidar la verdad. Un desafío para este experto hombre viejo en Afganistán.

# Murió Tito, hermano de Michael Jackson

Tenía 70 años y fue parte de los míticos Jackson 5, el grupo familiar.

El guitarrista y vocalista Tito Jackson, uno de los integrantes del grupo The Jackson 5, formado por cinco hermanos de Gary (Indiana), entre ellos el rey del pop, Michael Jackson, falleció a los 70 años, según informaron sus tres hijos en Instagram sin develar la causa de su muerte.

"Estamos rotos, apenados y conmocionados. Nuestro padre era un hombre increible que se preocupaba por todos y por su bienestar", afirmaron Taj, Taryll y TJ Jackson, que en la década de los años '90 formaron el trío 3T siguiendo la tradición famillar.

Tito formó con sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael (fallecido en 2009) el famoso grupo The Jackson 5, que tuvo como primer sello discográfico a Motown (1969-1975) y fue una de las bandas más populares de su época.

En su debut discográfico, consiguieron que sus primeros cuatro sencillos, I Want You Back, ABC, The Love You Savey I'll Be There, llegaran a los primeros puestos de las listas de éxito en EE.UU.

En 1984, el grupo lanzó Victory Tour, un álbum en el que Tito cantó We Can Change the Worldy tuvo un papel destacado como instrumentista, y al año siguiente participó en el proyecto USA for Africa para recaudar fondos para los afectados por la hambruna en el continente.

Tito fue el tercero de diez hijos de la familia Jackson. Recientemente había actuado con sus hermanos Marlon y Jackie en Inglaterra y participado a fines de agosto en el Festival Fool in Love en Hollywood Park, en California

Hollywood Park, en California. Tito también había grabado y realizado muchos espectáculos como guitarrista de blues en los últimos 20 años, bajo su propio sello o con la B.B. King Blues Band.

# En la Argentina

Junto a sus hermanos Jackie y Marlon, Tito estuvo en la Argentina en 2019, para un concierto en el Luna Park. En aquella oportunidad y bajo el nombre de The Jacksons, dieron un show basado en el funk, con muchísimos temas bailables, que desataron la alegría de una audiencia nutrida y entusiasta.

Apoyados por una banda de cinco jóvenes músicos y dos coreutas (incluido uno blanco que hacia las partes de Michael), los hermanos Jackson se apoyaron en una andanada de éxitos, en un groove consistente y pegajoso que chorreaba desde el escenario y en una simpatía a prueba de balas.

Durante el show, si bien Jackie y Marlon fueron quienes más capparon la atención del público, hay que decir que el ala derecha del trío estuvo dominada por la presencia contundente de Tito Jackson, un guitarrista de rhythm and blues y de blues clásico dotado de personalidad suficiente como para manejarse magistralmente en su instrumento en base a una economía de recursos, que se desplegaron durante la recreación de su excelente We Made It, un single lanzado en 2011.



**Tito.** Tercero de los diez hijos de los Jackson. Tocó en la Argentina.

48 Spot CLARIN – MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Cultura

# El ratón Mickey despliega su imperio de color y sonrisas en el CCK

La muestra "Mickey. Todo empezó con un ratón" repasa cómo su influencia lo convirtió en símbolo de la cultura pop. Casi 50 obras artísticas.

**Gisela Daus** Especial para Clarín

A puro color, risas y alegría llegó al país el dueño de las orejas más famosas del mundo, su logo universal más identificable, protagonizando la expo de arte contemporáneo Mickey. Todo empezó con un ratón, pionera para Latinoamérica que repasa cómo su influencia lo convirtió en símbolo de la cultura pop.

Son casi medio centenar de obras multidisciplinarias inspiradas en la emblemática figura de Disney abarcando movimientos y técnicas artísticas en dimensiones impactantes: bocetos, esculturas, ilustra-ciones, pinturas, textiles, luministas y collages junto a tres instalaciones site specific de artistas nacionales, estrenos para la exhibición. La muestra reúne 22 firmas extranjeras con predominancia es-tadounidense, seguidas por las orientales - China, Japón y Taiwán, unas pocas europeas - España e Inglaterra- y ocho argentinas dispo-nibles desde el coloso CCK o Palacio Libertad o Centro Domingo Faustino Sarmiento (nombre aún no legalizado y variable, según quien lo enuncie).

De vigencia indudable, evidenciada en recientes polémicas al viralizarse imágenes con dos estatuas aun hechas memes- de Néstor K y Mickey; tras el anuncio de la muestra vía redes sociales del CCK con numerosos comentarios anticolonialistas, en el (politizado) centro cultural más grande de Latinoamérica. Manifestados usuarios difundieron fotos de ese controvertido ratón - a plateado brillante en pose graciosa-, causando más reacciones en redes.

Antes ubicada en planta baja; días después la figura fue mudada estratégicamente al hall del 7 piso, acaso para prevenir nuevas discordias o actos vandálicos. Algo similar pasó con la de Kirchner: emplazada al ingreso posdevolución (del obsequio diplomático) del gobierno ecuatoriano tildándolo "monumento de la corrupción", fue trasladada "por seguridad" cerca de terminar la gestión Fernández-Fernández.

El inmenso Mickey rodeado por gradas, anticipa el arribo a "La Gran Lámpara" - con 2.000 metros cuadrados y capacidad para 200 personas-, permiten a sus visitantes des-



En el séptimo piso del CCK. La muestra, que invita al retrato y las selfies. FOTOS: SOLEDAD AMARILLA, CC

cansar pues se prevén largas filas los fines de semana. "Las redes son sociales y como tal hay que dar por hecho que habrá opiniones de todo tipo, hay muchísimas positivas también. Las reacciones a lo que proponemos son un condimento más de todo lo que consideramos al momento de ponderar nuestra programación, pero no ocupan un lugar superlativo", adelantó la directora del centro, Valeria Ambrosio, a Clarín Cultura.

Ambrosio, argumentó: "La muestra está siendo multitudinaria, algo se captó de lo que el público quiere ver, más público la aprueba que quienes la desaprueban. También siento que haber decidido hacerla es aportar este granito que nos propusimos sumar desde que Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura, me invitó a gestionar este espacio: tiene que ver con la integración de todas las visiones y expresiones posibles, de todos los gustos".

Un trío con siluetas de Mickey en neón preludian la ansiada sala, sectorizada de modo que las creaciones se revelen mientras se avanza; hasta alberga un microcine donde proyectan sus clásicos. El limitado poder de la imaginación hace que su figura sea (casi) cualquier cosa: lámpara, columna, indumentaria, etc; logra el factor sorpresa y entretenido del sello Disney.

La puesta acerca **artistas de renombre global**, quienes testimonian culturas y lecturas diversas; **más un toque de argentinidad**. De-



De Diego Martínez. Instalación con piezas pintadas a mano.

sembarcó en Buenos Aires previa gira asiática por Taipei durante 2023, antes presentada en Shanghai (2021) e inaugural debut a fines de 2018 por el cumpleaños 90° en New York con Mickey: The True Original Exhibition.

Convocados a participar, tres artistas locales brillan con sus creaciones de sitio específico. Como flotante v tridimensional es "Mickeyconpatas"; instalación con piezas superpuestas pintadas a ma-no, unidas por tanzas, de Diego "Ojosconpatas" Martínez, El light art aparece desde una escultura que provecta formas sombreadas a través del calado en seis metros de papercut artesanal a rojo vivo. por Johanna Wilhelm. Además, la música está presente con el muralista Chalo Demente: reflejó su arte de tapa -estilo grafiti- creado para el nuevo álbum A Whole New

Sound "oficial de Mickey & Friends", pintándolo a pared entera. El disco incluye 12 covers con hits de Disney interpretados por reconocidas bandas alternativas de rock y pop-punk.

Muchos eligen para fotos en poses divertidas al esculpido ratón colorido y trotador alienigena (con un tercer ojo) de "Tres son compañía", del chino Edison Chen, Gene ra furor el surrealista "Mickey oculto", escultura magnética del estadounidense Daniel Arsham -ac tualmente con exposición propia en Seúl-: parece emerger ¿o hun dirse? por la pared, mimetizada con el fondo; ambas, blanco pleno La gente va celular en mano, quiere selfies u otras fotografías pero no está permitido usar flash por "razones de preservación", principalmente por las pinturas más añoas, como en un museo.

Si paseara por Buenos Aires se iria con Minnie a milonguear, según el artista local **José Quartieri** los aporteñó en sus dos vistas de acrilico, "Mickey Gardelito" junto a Mickey y Minnie bailando un tango; cartel fileteado incluido. Su compatriota y colega, **Diego Fontanet** aportó tres pinturas; resalta su fantasmal ratón del primer diseño. Alrededor, la estructura colgante "Risa de terciopelo" de **Tanya Agui**figa. Todo lo aqui expuesto tiene su **código QR que brinda información en audios breves**.

Llaman la atención el maxitejido al crochet "Explosión de colores" -su soporte, una valla-de London Kaye, con el ratón director orquestal y batuta en mano del primer cortometraje a color "El concierto de la banda" (1935); Todo empieza en un papel del argentino Gonzalo Castaño, combina maderasy venecitas; (L)imitación del sonido, mural blanco y negro con icónicos fragmentos de cómics, por Brian Roettinger para quien "Mickey es el mejor amigo de todos" y Amor, acrílico enorme con atípicos ratones de dos brazos rellenos, por Nana Soeda.

Situadas frente a la gigante "Remera sin titulo (Nonagenario)" con Mickey central al pecho, de Amanda Ross-Ho; sobresalen dos megaesculturas: "3000% Mickey Be@r" del tipo muñeco (oso) Bearbrick- hecha por DRx con telas recicladas, de diferentes épocas del dibujo y "Oda a mi primer amor Mickey Mouse", torre circular compuesta por peluches, de Shinique Smith. Además, los cuadros "Mickey deden" y "Minnie eden" junto a sus bocetos enmarcados, de James Jean y la obra sin titulo en neón, de WAKU.

### -¿Cómo surge esta escala para la Argentina?

Valeria Ambrosio: Se acercó Andrés Vaulet, de Disney, con esta propuesta de muestra itinerante que recorre el mundo con mucho éxito. La característica interesante es que no era sobre Disney sino de Mickey; querfan llegara un público adulto, no solo infantil. Con esa idea se convocaron artistas para reinterpretar la imagen: cómo puede ser releida, resignificada y transformada en una obra de arte. Y eso me interesó, Mickey nos acompañó a determinadas generaciones y aún acompaña a los niños. Es visible se mezclan públicos de todas las clases sociales y edades, con eso me parece que el objetivo se logró. ■

# FICHA

Mickey. Todo empezó con un

En el CCK, Sarmiento 151, 7º piso. Miércoles a domingos, de 14 a 20. Hasta el 17 de noviembre, con entrada gratuita.

clarin#ramiro.correia.martins@g

CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Spot 49

# Streaming

# "Hacks", la serie que le arrebató el título de mejor comedia a "El Oso"

Triunfadora en los premios Emmy, trata sobre una legendaria monologuista que tiene que renovar sus chistes para que no reduzcan su show.

La gran sorpresa en la noche de los Emmy la dio Hacks, la come-dia que desbancó en ese rubro a El oso, que había llegado a la gala de los premios de televisión norteamericanos con 23 nominaciones. Y si bien la serie que encabeza Jeremy Allen Whites se llevó 10 (una gran cifra para un gran programa), no pudo alzarse con la que tal vez era la más esperada por la producción, el elenco y los

Hacks ganó en la noche del do-mingo tres Emmy: a mejor guion de comedia, mejor actriz protagonista (Jean Smart) y mejor serie de comedia. Y es que la produc-ción que protagoniza Smart es una comedia con todas las letras; es decir, hace reír.

En el programa que en la Argentina puede verse por Max, Jean Smart interpreta a Deborah Van-ce, una conocidisima standapera que tiene su propio show en Las Vegas desde hace largos años.

A la monologuista le va bien, pero su representante escucha el



che de celebración. El elenco de la serie, en la gala de los Emmy del domingo, as

rumor de que le van a reducir el número de sus funciones semanales, porque muchos de sus chistes han quedado desactualizados. Entonces le sugiere contactarse con Ava, una guionista de comedia milenial, para que actualice el show.

El primer contacto entre ambas es negativo y ninguna de las dos ro trabajo es trabajo y tampoco pa-recen tener otra opción.

Ava (interpretada por Hannah Einbinder) perdió su trabajo an

terior por un tuit que publicó contra un político, lo que hizo además que fuera "cancelada" entre sus pares.

Hacks se hace fuerte en ese ida y vuelta que se genera entre la vete rana monologuista y la joven guionista, que comienzan a aprovechar las diferencias entre ambas, comienzan a respetarse y las ideas -y los chistes- empiezan a fluir,

Entre los temas que toca la ficción de Hacks se encuentra el cír-culo sexista que privilegia a los varones en el territorio de la comedia y los obstáculos que enfrentan las mujeres que luchan por hacer carrera profesional en

# En la Argentina, se puede ver por la plataforma Max.

ese particular rubro del mundo del espectáculo.

En su rol de Deborah Vance, Jean Smart brilla, lo cual no es una sorpresa para quienes cono cen a la actriz. Lo que sí resultó una sorpresa es Hannah Einbinder como Ava, a la altura de su compañera en su primer protagó

La serie creada por Lucia Aniello (*Broad City*) ya va por su terce-ra temporada y se espera que su público crezca de ahora en más, premios mediante.

# Cine

# Locomía: la película que trae de regreso al recordado grupo

# Critica

00000

Titulo: Disco, Ibiza, Locomía Drama / Musical /Biográfica. España, 2024, 104', SAM 16. De: Kike Maillo. Con: Jaime Lorente, Alberto Ammann, Blanca Suárez. Disponible en: Netflix.

# Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

Fueron, en los '90, asiduos visitantes en programas de televisión de la Argentina, llenaron estadios aquí y en Latinoamérica, y tuvieron disputas legales que terminaron con

la banda. Disco, Ibiza, Locomía es una ficción, que recrea los comienzos y también el derrumbe del grupo Locomía, con los temas más conocidos de fondo.

Los Locomía fueron un grupo electro pop español, transg desde las formas y algunas de las letras de sus canciones, que surgió a fines de los '80 y tuvo su eclosión en los '90.

Lo que cuenta la película de Kike Maillo, se centra en el nacimien-to, el ascenso y la disputa legal que los miembros de la banda tuvieron con su productor, José Luis Gil (Alberto Ammann, nacido en la Argentina y afincado desde hace años en Esnaña).

Así, sabremos cómo el grupo de jóvenes que capitaneaba Xavi Font,

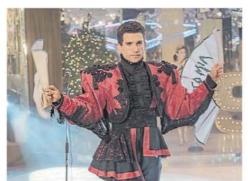

e Lorente. Como Xavi Font, fundador de la banda

que deseaba triunfar diseñando ropa, terminó convirtiéndose prime-ro en un grupo de baile con sus famosos abanicos en las fiestas monumentales de la discoteca Ku, en Ibiza, actuaron en una fiesta de cumpleaños de **Freddie Mercury** y terminaron como la banda icóni ca española de aquellos momen-

La película, entonces, va y viene en su recorrido, siguiendo las giras (Argentina, México, Perú, Miami) mientras se va desarro-llando la reunión para salvar las diferencias y que los chicos no tengan que pagarle 20 millones de pesetas (estamos en los '90) al magnate de la industria musical, que buscando nuevos talentos con la idea de lanzar un grupo de dance ("no importan las letras, no importa cómo cantan, es la imagen", les dice palabras más, palabras menos en su momento), los encuentra en Ku.

Se han cambiado algunos nombres, evidentemente por cuestiones legales, y también hechos, Pero hay mucha droga, alguna orgía y cierto alegato en favor de amar a quién se desee y no perder nunca la libertad.

# De Almodóvar a Locomía

Jaime Lorente es el excéntrico Xavi Font, mientras Blanca Suárez (La piel que habito) es Lourdes, que comenzó como integrante del grupo y, como Xavi, quedó relegada echada del mismo. Y eso que ella era la única que cantaba bien, y Xavi desafinaba como loco, y por eso en el tema más famoso la voz era la de... el productor José Luis Gil.

La película se supone dejará contentos a los fans de todo el mundo, y a aquellos que no tengan la me-nor idea de quiénes fueron los Locomía, por edad o porque vivieron debajo de una piedra, tendrán un buen acercamiento.

50 Spot CLARIN - MARTIES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Música

# Por qué Los Beatles no supieron hacer la carrera de Oasis

La banda de los Gallagher se reúne tras quince años de separación. A los Fabulosos Cuatro, en cambio, no pudimos volver a verlos juntos nunca más.

Hernán Firpo hfirpo@clarin.com

Los Beatles nunca estuvieron cerca de la expectativa. La posibilidad razonable de que algo sucediera con respecto a una reunión de la banda recién empezó a circular una vez que mataron a John Lennon. Dicho de otro modo, el sentimiento más cercano, tratándose de un regreso de Los Beatles, jamás pasó del deseo.

Las comparaciones son odiosas sólo para los que juegan a que todos somos iguales. En realidad, las comparaciones son buenas. Sirven. Es sano comparar.

Los Beatles no hicieron la carrera de Oasis. Fueron lo más importante de una época, se separaron y siguieron siendo lo más importante. Oasis fue lo más importante de una época, se separó y siguió siendo lo más importante. Las dos frases parecen iguales porque, en buena medida. lo son.

John, Paul, George y Ringo supieron lo que era la posteridad y nunca perdieron la efervescencia pese a la experimentación. Al contrario, todos sus intentos orgánicos por examinar el rock fueron entendidos en términos academicistas y hasta permitieron intelectualizar el consumo de drogas.





Épocas. Los Fab Four de Liverpool y los 5 magnificos de Manchester.

Lennon logró disfrutar el después. Supo que su música con Los Beatles resultó emocionante. Hizo carrera solista como sus compañeros. Sin embargo, mientras estuvo vivo, no sintió la necesidad de que se juntaran. Una década sin volver a ser los Beatles. Amaron esa ausencia que se sentía presencia y amaron, vehementemente, su estirpe de genialidad indudable.

Oasis se separó en 2009 cuando los hermanos Gallagher, desunidos, se pelearon por enésima vez. ¿Qué hubiera sido de los tabloides británicos sin las internas fraternales de estos dos? Lo cierto es que hubo un momento en que Paul McCartney no tuvo más remedio que ser Paul McCartney. No le quedó otra. No pudo mirar de reojo como Liam Gallagher. Tampoco coquetear con el dinero que pondría un productor en celo. Pobre Sir Paul, debe haberlo sentido así: si vos, Paul McCartney, sos la mitad que firma las mejores canciones del mundo, o te hacés carpo a quedás expuesto.

cés cargo o quedás expuesto.
Oasis lleva 15 años separado. Todo este tiempo sirvió para entender o aprender que había sido un
grupo importante. Y más de lo que
pensábamos. Liam hizo su carrera

solista. Noel también. A uno lo escuchás cuando sentis que podés conquistar el mundo. Al otro, para sentirte menos solo. Les fue razonablemente bien. La carrera solista de Liam quizás fue mejor que la de Noel. Dicho de otra manera, Liam no es Nito Mestre.

Oasis se encuentra de nuevo entre nosotros. Los Gallagher estarían cumpliendo con ese designio del rock que huele a espíritu menos adolescente que mercantil. Como sea, el rock vuelve más que en "Volver". Y eso no va en demérito de los regresos compulsivos. Al revés: tenés que haber hecho algo para poder hacerlo de nuevo.

Los Beatles no pudieron cerrar el círculo virtuoso. ¿Hubieran regresado? Seguro que si: más del 60 % de los temas que hace Paul en vivo son de esa época. Eso algo quiere decir. Oasis, en cambio, si podrá sentir el sabor de la adrenalina super concentrada, esa hormona que jamás podrá segregar el ego de ninguna persona normal.

A Los Beatles les quedó trunca la carrera del rock. Oasis, en cambio, dará el gran paso atrás. Un amigo preguntó en el grupo de Whas-tApp: "¿Si tuvieras un solo tiro a quién irías a ver? ¿A Paul o a Oasis?". Uno respondió. "A Oasis, los Beatles posibles".

# Horóscopo

#### ARIES

Excelente momento para cambiar el rumbo y disponer de su energía en planes personales. Observa la realidad y orienta la acción.

### TAURO

El cambio es suficiente para llegar a un acuerdo que armonice las diferencias. Las especulaciones están de más, evalúe ideas.

#### GÉMINIS

Nuevas propuestas lo acercan al punto deseado, desafía la realidad. Oportunidades, disuelve dificultades con buena sintonía.

#### CÁNCER

Busque soluciones rápidas para una etapa de cambios e imprevistos. Una distancia prudente hace posibles buenos resultados.

#### FO

Sostenga las estrategias que protegen su espontaneidad. La sinceridad mantiene intactas las buenas relaciones laborales.

#### VIRGO

Adapta sus consignas laborales a lo nuevo y se inspira en la creatividad que lo caracteriza. Supera momentos de impaciencia.

#### LIBRA

Respuestas que lo tranquilizan, afirma el compromiso que ha asumido. Tenga en cuenta sus percepciones y defina los objetivos.

# ESCORPIO

El éxito condiciona sus actuaciones, la autonomía lo aleja de prejuicios. Se anima a impulsar buenas iniciativas laborales

# SAGITARIO

La claridad en sus conceptos creará una buena comunicación. Lo espontáneo deja huellas positivas, haga los cambios necesarios.

# CAPRICORNIO

Busca gratificaciones persona les. Ideales cambiantes, un clima de solidaridad es el mejor punto de partida para los acuerdos.

# ACUARIO

Bosqueje el alcance de ambiciones para darles un lugar ejemplar. Gestos contradictorios pueden generar tensión en sus planes.

# PISCI

Se dan las condiciones para dar el paso inicial y obtener ganancias. Su experiencia es fundamental y la idoneidad es valorada.

# Jane's Addiction suspendió su tour tras la pelea a las piñas

La imagen de Perry Farrell lanzando trompadas al aire contra el guitarrista Dave Navarro parece haber sido la gota que derramó el vaso entre los miembros de Jane's Addiction. La banda anunció ayer que cancelaron el resto de su gira por Estados Unidos y, apenas horas después, los músicos salieron a apuntar contra el cantante como responsable.

La banda californiana de rock alternativo se presentó el último viernes en la ciudad de Boston, pero una pelea iniciada por Farrell, cantante de la banda y creador del festival Lollapalooza, obligó a suspender el show. Las imágenes del rockero pecheando a su guitarrista encima del escenario se viralizaron prontamente y sacaron a la luz los problemas del cantante con el alcohol.

En el video, difundido por varios asistentes, puede verse a Farrell, líder del grupo, golpeando al guitarrista, Navarro, mientras varios miembros del equipo y de seguridad tratan de separarlos.

"La banda ha tornado una complicada decisión de tomarse un tiempo como grupo. Como tal, se cancelará el resto de la gira", anunció en primer lugar la banda en un comunicado. Tras el anuncio de la cancelación fueron Navarro, el gui-



Viral. La tensión en el show.

tarrista, y el resto de los músicos quienes emitieron su propio comunicado en Instagram responsabilizando a Farrell por los sucedido y sugiriendo "problemas de salud mental" del cantante.

"Debido a un patrón de comportamiento continuo y a los problemas de salud mental de nuestro cantante Perry Farrell, hemos llegado a la conclusión de que no tenemos otra opción que interrumpir la gira actual", comienza el mensaje. Y continúa: "Nuestra preocupación por su salud y seguridad personal, así como por la nuestra, no nos ha dejado otra alternativa. Esperamos que (Farrell) encuentre la ayuda que necesita". Farrell finalmente admitió la res-

ponsabilidad de sus actos, habló de un "comportamiento imperdonable" y pidió disculpas. "Este fin de semana ha sido increfblemente dificil y después de tener el tiempo y el espacio para reflexionar, es justo pedir disculpas a mis compañeros de banda, especialmente a Dave Navarro, fans, familiares y amigos por mis acciones durante el show del viernes", escribió el cantante en su cuenta de Instagram. "Desafortunadamente, mi punto de ruptura resultó en un comportamiento imperdonable y asumo total responsabilidad por cómo elegí manejar la situación", señaló. ■



52 Clasificados CLARIN - MARTIES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Clasificados







# Cómo publicar en Clarín Clasificados

# RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoria de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

# CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Medios de pago: Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

# RECEPTORÍA VIRTUAI

Registrate y publică tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Clasificados 53

# Contactos

clasificados.clarin.com

GRACIAS sagrado siempre bety

GRACIAS SAN EXPEDITO! MARCE GRACIAS San La Muerte Silvia

GRACIAS San Roque, San Francis de Asis y San Martin de Porres

Legales

El Jazgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 30, a cargo de la Dra. MARIA CONSTANZA CAEIRO, Secretaria.

El Jazgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 30, a cargo de la Dra. MARIA CONSTANZA CAEIRO, Secretaria. Unica, año en 8-0. De Los Inmigrantes, 1950, ENTRE IPSO de Cap Fed., comanica pre dos dias en los autos T-AFONTAINE. OSCAR RODOLTO SINCESEÑON ABLENTESTATO?— espe N° 3717-24003, que la Marillen Nicia Naciola Hacia Hacia LITT. 37-22195.54-1 tel. 1966/701035 subnataria el 25 de seguiembre del año 2024 a las 11.00 Hs. (en panto) en lezar Junez 545 P.B. de CA. Bl. a. H. 1976/701035 subnataria el 25 de seguiembre del año 2024 a las 11.00 Hs. (en panto) en lezar Junez 545 P.B. de CA. Bl. a. H. 1976/701035 subnataria el 25 de seguiembre del año 2024 a las 11.00 Hs. (en panto) en lezar Junez 545 P.B. de CA. Bl. a. H. 1976/701035 subnataria el 25 de seguiembre del año 2024 a las 11.00 Hs. (en panto) en lezar Junez 545 P.B. de CA. Bl. a. H. 1976/701035 subnataria el 25 de seguiembre del año 2024 a las 11.00 Hs. (en panto) en lezar Junez 545 P.B. de CA. Bl. a. H. 1976/701035 subnataria el 25 de seguiembre del año 2024 a las 11.00 Hs. (en panto) en lezar Junez 545 P.B. de CA. Bl. a. H. 1976/701035 subnataria el 25 de seguiembre del año 2024 a las 11.00 Hs. (en panto) en lezar Junez 545 P.B. de CA. Bl. a. H. 1976/701035 subnataria el 25 de seguiembre del año 2024 a las 11.00 Hs. (en panto) en lezar Junez 545 P.B. de CA. Bl. a. H. 1976/701035 subnataria el 25 de seguiembre del 25 de s

# clasificados.clarin.com **ENCONTRÁ TU NUEVO HOGAR**

**CLARÍN CLASIFICADOS** MUCHAS RESPUESTAS.



Publicá Online.

receptoriaonline.clarin.com



Publicá en una Receptoría.

Contá con el mejor asesoramiento en tu receptoría más cercana. Encontrala en receptorias.clarin.com



**Inmuebles** 

# Claringrilla № 20.229 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Paolo Ferrari.

| 1  |  |  |   |     |     |    |
|----|--|--|---|-----|-----|----|
| 2  |  |  |   |     |     |    |
| 3  |  |  |   |     |     |    |
| 4  |  |  |   |     |     |    |
| 5  |  |  |   |     |     |    |
| 6  |  |  |   |     |     |    |
| 7  |  |  |   |     |     |    |
| 8  |  |  |   |     |     |    |
| 9  |  |  |   |     |     |    |
| 10 |  |  |   | cla | rin | #I |
| 11 |  |  | П |     |     |    |
| 12 |  |  |   |     |     |    |
| 13 |  |  |   |     |     |    |
| 14 |  |  |   |     |     |    |
| 15 |  |  |   |     |     |    |
| 16 |  |  |   |     |     |    |
| 17 |  |  |   |     |     |    |
| 18 |  |  |   |     |     |    |
| 19 |  |  | П |     |     |    |

# Definiciones

1 ⊳ Una de las tres regiones que componen Bélgica, junto con Valonia y Bruselas; 2 ▶ Persona que danza con destreza; 3 ▶ Dominante, que manda con autoridad absoluta; 4> Probar la veracidad de alguna cosa con evidencia o con muestras inequívocas; 5 ► Acción y efecto de ajar; 6 ► Apuro, situación desgraciada, de difícil salida; 7 ► Que hace por primera vez una cosa o es novicio en un arte, profesión o ejecución; 8 ⊳ Inesperado, que sucede sin pensarlo o sin esperarlo; 9 » Enfermedad contagio sa caracterizada por una erupción parecida a la de la viruela; 10 ⊳ Amina cíclica que se emplea como colorante; 11 » Período de imprecisa extensión alrededor de las doce de la mañana; 12 ⊳ Cuerpo arrojadizo, como saeta, bala, bomba, etc.; 13 » Del oratorio de san Francisco de Sales: 14 > Inmediato. próximo; 15 ⊳ Porfiado, terco, entestado; 16 ⊳ Parte de la agronomía que estudia las relaciones del suelo con la vegetación; 17 ⊳ Árbol mirtáceo de gran talla, de cuyas hojas se extrae una tintura y una esencia medicinal; **18** ▶ Región situada en el extremo sureste de Europa, entre el mar Negro y el mar Caspio, dividida en dos por la cordillera del Cáucaso; **19** Mueble con puertas y anaqueles.

# Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - a - ad - ar - ca - ca - cau - ce - cen - con -dan - de - des - dí - dio - do - do - eu - flan - flic - gí gro - im - im - ja - la - le - li - lip - lo - ma - me - me mien - mos - na - ni - no - pe - pen - pri - pro - ran - ri - ri - rín - rio - ru - sa - sa - sia - sia - ta - te - te - tes til - to - to - to - trar - va - ya - yec - za - zo.

Sudoku
Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| ásico | - |   | _ |   |   | _ |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |   |   |   |   |   |   |   | 4 |
| 7     | 9 |   |   | 6 |   |   | 3 | 2 |
| 5     |   |   |   |   |   | 8 |   | 7 |
| 9     |   |   | 8 |   | 7 |   |   |   |
| 2     |   | 4 | 6 |   |   |   | 8 |   |
|       |   |   |   |   | 2 |   |   |   |
|       |   | 2 |   |   |   |   | 5 | 3 |
| 4     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       | 6 |   |   | 9 |   | 1 |   |   |

|   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   |   |   | 6 | 3 |   | 2 |   |
| 7 |   |   |   |   | 2 | 3 | 9 | 8 |
| 9 |   |   | 8 | 2 |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   | 9 | 7 |   |   |   |
|   |   | 6 |   |   | 1 |   | 7 |   |
|   |   |   |   | 3 |   | 8 | 6 |   |
| 1 |   | 3 |   |   |   | 7 |   |   |
|   | 9 |   |   |   | 4 |   |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| DARTA<br>GEOGRAFICA<br>ESTUPENDO               | <b>₽</b>                     | PERTENE-<br>CIENTE O<br>RELATIVO A<br>LA BOCA | 7                                                  | HERMANA<br>HELIGIOGA<br>DAÑINOS,<br>NOCIVOS | ₽                                    | DEL VALLE<br>DE LOSA<br>RÍGIDO.<br>ESTRICTO | ₹                               |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| L <b>&gt;</b>                                  |                              | LABOA                                         |                                                    | ₩<br>₩                                      |                                      | <b>↓</b>                                    |                                 |
| CAPAD DE<br>AGUA<br>DUSTERRA-<br>NEA           |                              | ÓIDEA DE<br>LA AGRICUL-<br>TURA<br>MUY MALO   | *                                                  |                                             |                                      |                                             |                                 |
| -                                              |                              | +                                             |                                                    |                                             | DBSERVE<br>APIDIONADOS<br>A LO DULCE | *                                           |                                 |
| DIGNO DE<br>LA SUMA                            | ESCOGEN<br>APLACA<br>AQUIETA | +                                             |                                                    |                                             | +                                    |                                             |                                 |
| <b>L</b>                                       | +                            |                                               | PREFIJO:<br>QUE COME<br>GALZAGO DEL<br>FIJTROLISTA | *                                           |                                      |                                             |                                 |
| BIGONTS<br>POPULAR<br>CONOCIDO                 | *                            |                                               | +                                                  |                                             |                                      |                                             | PARTE<br>DELANTERA<br>DEL BARDO |
| -                                              |                              |                                               |                                                    |                                             |                                      | JUNTE                                       | *                               |
| SOBRINO DE<br>ABRAHAM<br>PRONOMBRE<br>PERSONAL | *                            |                                               |                                                    | PUNTO<br>CARDINAL<br>CONSO-<br>NANTE        | +                                    | *                                           |                                 |
| 4                                              |                              | SIMBOLO<br>GRAFICO<br>EN UNA<br>PANTALLA      | <b>→</b>                                           | *                                           |                                      |                                             |                                 |
| PÉRDIDA<br>DE LA<br>MEMORIA                    | *                            |                                               |                                                    |                                             |                                      |                                             |                                 |

# Soluciones Sudoku Nº 6.921

| 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 |
| 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 |

| Av | anz | ade | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 7  | 8   | 4   | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 2  | 6   | 1   | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 9  | 3   | 5   | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 3  | 4   | 2   | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 8  | 5   | 7   | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 6  | 1   | 9   | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 |
| 4  | 9   | 6   | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| 5  | 7   | 8   | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| 1  | 2   | 3   | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 |

### Claringrilla Nº 20.228

Cuando el oro habla, la elocuencia está de más. **Erasmo de Róterdam.** Filósofo,

1 P I C N I C

| 2  | F | L | U | ٧ | 1 | A | L |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | P | L | Α | N | C | T | 0 | N |   |
| 4  | C | 0 | N | ٧ | E | N | C | E | R |
| 5  | P | E | D | Ú | N | C | U | L | 0 |
| 6  | C | н | 0 | R | 1 | C | E | R | 0 |
| 7  | A | M | Ε | G | н | 1 | N | 0 |   |
| 8  | C | A | L | 1 | F | 1 | C | A | R |
| 9  | P | R | 0 | M | 0 | ٧ | 1 | D | 0 |
| 10 | C | 0 | R | D | 0 | N | A | Z | 0 |
| 11 | N | E | 0 | G | R | 1 | E | G | 0 |
| 12 | 8 | A | н | 1 | Ε | N | s | E | S |
| 13 | 1 | Т | A | L | 1 | 0 | т | A | S |
| 14 | н | A | В | L | A | R | Á | N |   |
| 15 | D | 1 | L | A | P | 1 | D | A | R |
| 16 | C | L | A | R | 1 | N | E | T | E |
| 17 | W | 0 | L | F | R | A | М | 1 | 0 |
| 18 | G | U | A | R | D | 1 | Á | N | - |
| 19 | C | U | E | N | Т | 0 | S | Г |   |

Horizontales, Fabuloso, Ceres, napas, vi, eligen, más, voro-, cibolo, famo-so, Lot, sur, él, ícono, amnesia. Verticales. Mapa, acalla, pésimo, bucal, botín, lesivos, ce, sor, golosos, severo, uni, losino, proa.



# Precio de los opcionales

Cuchina micrasia \$5,99930 - Magnetis La Guidud \$9,99930 - Genios \$2,00,00 - Revista N \$2,500,00 - Anquitectura \$2,200,00 - ELLE \$5,000,00 - Presección Genios \$3,500,00 - Relanamiento Cocina en Casalé" 1 \$19,999,50 - Autos de Colección \$9,999,30 - Relanamiento Ginosaurina Anontrocos \$5,999,90 - Anquientaria Esp. con DNI \$2,000,00 - ELLE Cocina \$4,000,00 - La casa de Pagas PE, \$279,900 - Jardinich Genios \$2,0000 - ELLE Decondor \$3,500,00 - Bentamamiento Colección La Granja de Zercin Caja Contanedora \$11,999,90 - Relanatamiento Coclección Figurines de Oro La Granja de Zercin \$4,999,90 -Adoptá tu Mascota \$ 7999 90.

Edición de 56 páginas para Capital Federal, Gran Buence Aires, Campana, Capital edi Berto, Cimpaire Lobos, La Páta, Lobos, Lujary Zariana. Edición de 56 páginas para el resto de la Agrentina. El precio de tapa es sin necargo de enviro para Capital Federal, Gran Buenco Aires y Jul 786. De vale a tibos de plan el precio de tapa es con esculpa DIRECCIONESE Arta Ciatico Celtinal Agreentro S. A. Registro de la pro-piedad metebocani. Para 200900. Dirección Reducción y Administración:

Piedras T43 (1142), Capital, Fax: 4309-7200, Impresión y Circulación: 2 pita 320 (1289), Capital Tel: 4309-7900, Fax: 4309-7810, Publicidad: Tacuarl 1846 (139), Capital Tel: 4349-777, Fax Publicidad: 4348-7704/730, Fax: Clasificados: 4348-7702,

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A., EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

CLARIN - MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Cartas 55

CARTAS AL PAÍS

# "Los valores de la Selección deben trascender a la política"

El fútbol, ese deporte que trasciende fronteras y une a millones de personas, nos ha regalado momentos de pura emoción y celebraciones compartidas, y gran parte de esta magia se la de-bemos a nuestra querida Selección Nacional que nos trajo la tercera Copa del Mundo en Qatar 2022 y el bicampeonato de América en 2021 y 2024.

En un mundo donde frecuentemente enfrentamos dificultades, su entrega y pasión son luces de esperanza y alegría para todos, por todo lo que representan y por cada emoción que han despertado en nuestros corazones. Uno de los aspectos más inspiradores que nos enseña el fútbol es el poder del trabajo en equipo. En la cancha, cada iugador tiene un rol fundamental. La colaboración, la confianza mutua y el compromiso hacia un objetivo común son esenciales para alcanzar el éxito. La Selección Nacional y el cuerpo técnico han demostrado, una y otra vez, que cuando se trabaja en equipo, los sueños pueden hacerse realidad. La

cohesión y la sinergia que logran durante cada partido nos recuerdan la importancia de trabajar en conjunto en nuestra vida coti-diana y son un modelo de valores como la perseverancia, la disciplina y la humildad. Estos valores son fundamentales, tanto en el deporte como en la vida.

Nos enseñan que, aunque el éxito puede alegrarnos, también es crucial aprender de las derrotas, levantarnos y seguir adelante con más fuerza. Valores que la política argentina ha olvidado hace tiempo. Es hora de que la clase política recupere esos valores de resiliencia, aprendizaje y trabajo en equipo que son tan fundamenta-les en el deporte. Un cambio de mentalidad que beneficiará a los políticos y sus partidos, pero sobre todo al pueblo argentino, que

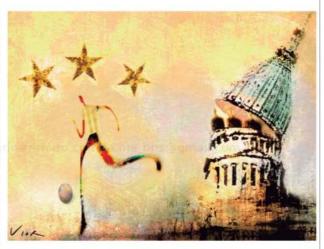

merece un liderazgo que inspire, que sepa levantarse tras una derrota y que apueste por un futuro mejoren unidad. Porque la verda-dera victoria radica en la capacidad de aprender, crecer y avanzar, sin importar cuántas veces haya que levantarse del suelo o ir a buscar la pelota adentro del arco.

¡Adelante, Selección! ¡Gracias por tanta alegría! Sigamos juntos, soñando y apoyando, porque el fútbol es mucho más que un juego es una celebración de vida y un recordatorio de que juntos, todo es posible. Y que estos valores trasciendan a la política.

# Francisco Manuel Silva

### Vencimientos fiscales que se superponen y complican

El Gobierno sancionó normas tales como un Régimen de Regularización de Activos (blanqueo) y estableció una moratoria a fin de permitir a los contribuyentes re gularizar sus deudas fiscales. Los vencimientos de dichos regímenes se superpo-nen con los vencimientos anuales de las DDJJ de impuestos a las Ganancias y Bie nes Personales de las personas físicas y sociedades comerciales. Ademas, los profesionales en Ciencias Económicas debemos también afrontar los vencimientos corrientes de cargas sociales sobre sueldos, de impuestos provinciales y municipales.

El Gobierno debe tomar nota de este desatino que redunda en perjuicio del fisco y contribuyentes. También quienes se encargan de estos calendarios, representando a un Gobierno que aspira a reducir la inflación, deben saber que las liquidaciones impositivas y estados contables de las socie-dades regulares han quintuplicado el tiempo que se empleaba normalmente para realizar estas tareas profesionales a raíz de los ajustes por inflación que deben practicarse para arribar al número final.

Es de esperar que con inflación cero desaparezcan estos ajustes por vía natural y que alguien tome nota de la superposición de vencimientos, de imposible cumplimiento justamente por esa razón. De no corregirse serán muchos los contribuyentes que que-darán fuera de los mecanismos, más allá de sus intenciones y necesidades.

# Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

### Cuestiona el doctorado Honoris Causa a Cristina K.

La Universidad del Oeste (Merlo) otorgó un doctorado Honoris Causa a la conde-nada ex presidente y vice Cristina Kirchner. Ese tipo de doctorado se otorga a personas que han demostrado méritos muy relevantes, académicos, científicos o artísticos. Los méritos académicos y científicos en dicha persona son más que desconocidos. En lo artístico, tal vez havan tenido en cuenta sus monólogos, propios del stand up. Analizando la clase magistral que brindó ante sus aplaudidores, donde al meior estilo del inigualable Fidel Pintos nos hizo reir a carcajadas, nos inclinamos por este último criterio. A diferencia de Cristina, el lenguaje de Fidel nunca fue grosero, burdo, agresivo o ramplón.

Gabriel C. Varela gcvarela@hot

### "Hay que terminar con la puerta giratoria"

Si queremos terminar con la terrible inseguridad debemos poner coto a los jueces zaffaronistas y/o corruptos, deben ser responsables de sus fallos errados. Hay que terminar con la puerta giratoria, con tanta sangre y dolor. Nuestra edad de imputabilidad para los menores es escandalosamente alta y para colmo los delincuentes siempre alegan que el que disparó es el menor. En la mayoría de los países es mucho menor que en Argentina. El juez probo tiene recursos abundantes para bien fa-llar: la opinión de la fiscalía, los peritos psiquiátricos, las autoridades de la cárcel, la reincidencia...

#### **Hector Aleandri**

#### Reactor nuclear CAREM

La discontinuidad del reactor nuclear CA-REM, ideal para pequeñas ciudades, que era construido entre la CNEA y el INVAP, supone un regalo inesperado para China y Rusia que están construyendo similares v una brutal salida de nuestra competitividad internacional. Cada reactor vendido al exterior podría proporcionar a la Argentina US\$ 4.000 millones. Como decía Carlos Pellegrini, pareciera que esta administración elige ser el desdichado país que sigue dependiendo de las nubes Fernando Miranda

mirandafernando2@gmail.com

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN
Email: cartasalpais@clarin.com
Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 lineas escritas a máquina o los 1.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

TURISMO GASTRONOMÍA ENTRETENIMIENTO MODA HOGAR SUPERMERCADOS ESPECTÁCULOS FARMACIAS



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA | 0810.333.0365 | 365.COM.AR | (7 🗞 🎯









14°

24°



ACTUALIZADAS Por Maitena





# **Pasiones Argentinas**

# Viaje al corazón de las casas

María Rosa Lojo Escritora

ay quienes se apasionan por las expediciones a lugares lejanos. Yo también lo hago, pero los ámbitos cercanos no me intrigan menos. Vivo desde chica en Castelar, una ciudad del conurbano Oeste, con todo tipo de casas. Las he visto nacer, crecer y envejecer, remodelarse v reinventarse, cambiar de dueños v también, cuando nuevos códigos urbanísticos lo habilitan, ser derribadas para erigir departamentos en los amplios terrenos. En los frentes homogéneos de esos edificios recientes, las ventanas iguales de las viviendas quedan generalmente lejos de la vereda que transitamos los caminantes. Rectángulos esquivos, no ofrecen demasiado asidero para adivinar los gustos particulares de quienes las habitan. Si esa posibilidad existiera, me anotaría en un tour que me permitiese asomarme a casas vivas de diferentes épocas y tamaños, con un guía que diera explicaciones, pero no demasiadas, solo las suficientes como para adivinar lo que no se sabe, lo que no

se dice. Puesto que no hay excursiones de esa clase, me las invento. Para eso, y quizá por eso, soy novelista. Y, por supuesto, he sido y sigo siendo lectora apasionada de novelas. ¿Qué hacen esas ficciones sino ofrecer nos el acceso a los espacios privados donde otros humanos traman vidas que desconocemos, se rodean de objetos que condensan

la memoria y exhiben sus claves escondidas? Emma Bovary (Madame Bovary, de Flaubert) habita una mediocre vivienda peque

ñoburguesa con su marido, un mediocre médico de provincia, pero sueña con los salo-nes del castillo de Vaubyessard, donde ha sido invitada ocasional. Adorna la vulgaridad de su entorno comprando objetos superfluos para compensar su intima desolación, sus ansias de felicidad glamorosa: refinados elementos de escritorio, iarrones de cristal, un neceser de marfil. Cada una de sus adquisiciones dibuja sobre el ámbito doméstico el inalcanzable mundo paralelo de sus deseos,

que la precipitarán, a ella y a los suyos, en la tragedia. En un extremo opuesto del mapa afectivo se sitúa la residencia de la familia March (Mujercitas, de Louisa May Alcott) en un pueblo de Massachusetts. Es un hogar con ingresos reducidos, pero sostenido por otra clase de baluartes. Mientras el padre está en el frente, durante la guerra civil, la madre v sus cuatro hijas adolescentes afrontan las carencias materiales con trabajo, inquebrantable amor mutuo, austeridad v coraie. En el desván de la casa campestre hay cuatro baúles, uno por cada una de las herma-nas, que definen las claves de su personalidad y custodian sus recuerdos significativos. El de Jo, inspiradora de todas las escritoras que la sucedimos, atesora sus diarios y los apuntes de su obra futura.

Toda casa que veo al pasar es para mí un arcón que a su vez encierra otras cajas misteriosas. Frente a cada puerta y cada ventana, sospecho, intuyo, imagino un semillero conjetural de historias a la espera de esa voz que

CRIST

Mundos paralelos

YO, MATÍAS Por Sendra











TIRA Y AFLOJA Por Erlich \*

